#### Un primer paso para las caminatas privadas en el espacio

-el mundo

A bordo de la nave Polaris, un empresario y una ingeniera probaron sus trajes presurizados en el vacío durante 10 minutos. Página 9



#### deportes

Del Potro tendrá un adiós digno de un rey, con Djokovic en la Argentina

El serbio, ganador de 24 títulos de Grand Slam, jugará una exhibición con el tandilense, el 1º de diciembre, en Parque Roca.



# LA NACION

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Gobierno logró aprobar la boleta única, pero pierde el debate por las universidades

SENADO. Radicales y kirchneristas buscaban anoche anular el DNU de gastos de la SIDE

El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que instaura la boleta única de papel en las elecciones nacionales. Se trata de un cambio largamente reclamado para mejorar la transparencia de las votaciones y reducir los gastos del Estado.

El Gobierno logró la aprobación, que todavía necesita la sanción definitiva de la Cámara de Diputados, tras largas negociaciones para vencer la resistencia de un puñado de senadores que mantuvo el tratamiento empantanado más de ocho meses. El proyecto fue aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El kirchnerismo quedó en soledad en su rechazo. Sin embargo, el oficialismo enfrentó un durogolpe político, ya que la UCR y el kirchnerismo se unieron para incluir en la sesión de ayer la anulación del decreto que aumentó los gastos reservados de la SIDE. La oposición avanzaba anoche con esa iniciativa y con un aumento de los fondos para las universidades nacionales. Página 10

#### **EL ESCENARIO**

La ayuda opositora da tiempo al Presidente

> Claudio Jacquelin Página 13

### Tragedia en Córdoba por un auto sin control



CADENA3

seguridad — La tragedia se desató ayer, poco antes de las 13, en el centro de la ciudad de Córdoba, cuando un vehículo fuera de control avanzó a alta velocidad durante algo más de 300 metros y chocó todo lo que encontró a su paso. De las 15 personas que resultaron heridas, quedó internada en gravísimo estado una joven; fue detenido el conductor, de 68 años, que se habría descompensado al volante. Página 26

### Aerolíneas: otro paro salvaje y un sindicalista de paseo por Madrid

CAOS. Desde el mediodía paralizan los vuelos por 24 horas; el titular de APA detonó el conflicto y se fue a España con la familia; tres pilotos despedidos

Será el tercer viernes seguido en el que volar en la Argentina será una odisea. Los gremios aeronáuticos profundizarán hoy, desde las 12, su pelea salarial con Aerolíneas Argentinas. Paralizarán los servicios por 24 horas y se estima que los más perjudicados serán los pasajeros de vuelos de cabotaje. Anoche, el presidente Javier Milei firmó el decreto que declara esencial el servicio aéreo, pero es

Será el tercer viernes seguido en difícil que se llegue a tiempo para el que volar en la Argentina será su instrumentación.

En este contexto, se supo que el titular de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, se fue de vacaciones a España junto a toda su familia en un vuelo de Aerolíneas, después de provocar un caos en los aeropuertos. La línea estatal despidió a tres pilotos que se plegaron a las últimas huelgas. Página 22

### El FMI cambió al negociador criticado por Milei

REEMPLAZO. El chileno Rodrigo Valdés delegó las tratativas con la Argentina

Rodrigo Valdés, el funcionario del FMI que estaba en la mira del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, dejó la negociación con la Argentina y delególas discusiones por un nuevo programa en Luis Cubeddu, segundo de Valdés, que responderá directamente a la número dos del FMI, Gita Gopinath. El Gobierno celebró la decisión del organismo. "Esto demuestra la predisposición a acordar", dijeron cerca del Presidente. "Es un zurdo que no entiende nuestro programa", dijeron sobre Valdés. Página 18

#### DESDE ADENTRO

El mercado ya mira las elecciones

Florencia Donovan

-PARA LA NACION-

Página 21

### Desafío de Kicillof por el cobro de tasas con los servicios

PROVINCIA. El gobierno de Axel Kicillof respaldó que los intendentes bonaerenses sigan cobrando sus tasas municipales en las facturas de servicios públicos. La provincia enfrentó, de esa forma, la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de prohibir la inclusión de las tasas en las boletas de los servicios. Kicillof lanzó su desafío contra la medida a través de un comunicado oficial del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba). Página 15

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LA ARGENTINA SE PLIEGA A UN RECLAMO PRESENTADO EN LA ONU



#### Crisis en Venezuela | LAS REPRESALIAS DE LA CASA BLANCA



El presidente español, Pedro Sánchez, recibió ayer a Edmundo González en la Moncloa, en las afueras de Madrid

FERNANDO CALVO/AFP

# EE.UU. suma presión a Maduro y sanciona a aliados por "aferrarse al poder por la fuerza"

El Departamento del Tesoro incluyó a dirigentes del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, todos integrantes del ala dura de la dictadura chavista

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN FEJUL

WASHINGTON.- Estados Unidos redobló la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela al imponer ayer una nueva ronda de sanciones por haberse "atribuido falsamente" una victoria a través del fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julioy la fuerte ola represiva que desplegó el régimen venezolano para sofocar la disidencia política y aferrarse al poder por la fuerza.

"En lugar de respetar la voluntad del pueblovenezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes se han atribuido falsamente

la victoria mientras reprimiane intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegitimo de aferrarse al poder por la fuerza", dijo en una declaración el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.

El Departamento del Tesoro impuso sanciones a 16 personas afines a Maduro, incluidos los dirigentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dieron la victoria a Maduro; el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que avaló las elecciones, y la Asamblea Nacional, que tiene vínculos con el presidente. Estos funcionarios, indicó Blinken en su comunicado, "impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos".

Poco después, el chavismo rechazóel anunció de Washington. "Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela [...]en un actogrosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas yviolentas para derrocar, sinéxito, la democracia bolivariana", dijo en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano.

Almismotiempo, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer nuevas restricciones de visado a los funcionarios alineados con Maduroque han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión.

Con esta nueva ronda de sanciones, el Tesoro ya ha puesto en la lista negraamásde 140 funcionariosoantiguos funcionarios venezolanos por contribuir a la situación en el país y la crisis política que ha forzado a millones de venezolanos al exilio. Casi 2000 personas han sido identificadas hasta la fecha por el Departamento de Estado como "potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en el debilitamiento de la democracia, participación en corrupción significativa o violación de los derechos humanos del pueblo venezolano".

"Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de aquellos que socaven la democracia en Venezuela", dijo Blinken.

#### Transición esquiva

Un alto funcionario del gobierno de Biden dijo en una llamada con la prensa en la que participó LA NACION que la Casa Blanca decidió aplicar la nueva ronda de sanciones "porque nos ha quedado muy claro, no solo que Edmundo González ganó la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio, sino también que Maduro y sus representantes tienen la intención de negar este hecho y, en cambio, buscan aferrarse al poder a toda costa".

"Creemos que es sumamente importante que se escuchen las voces del pueblo venezolano y que se respeten sus votos. Y hemos estado trabajando con aliados, tanto en el hemisferio occidental como en otros lugares, para asegurar que Venezuela pueda encaminar se hacia un camino

más sostenible y democrático", afir-

Los funcionarios negaron que la decisión de adoptar nuevas sanciones contra el régimen chavista indique que los esfuerzos diplomáticos por llegar a un acuerdo con Maduro para poner en marcha una transición democrática hayan fracasado. Alcontrario, enmarcaron las sanciones dentro del esquema de presión internacional para forzar un cambio de actitud del régimen.

Con todo, ninguna sanción en el pasado ha tenido efecto alguno en acelerar un avance hacia la democracia en Venezuela, y Maduroy sus aliados han mostrado una notable resiliencia a cualquier of ensiva diplomática, incluso cuando el gobierno de Donald Trump impuso sanciones a las exportaciones de petróleo.

"Creemos que todavía queda un tiempo significativo entre hoy y enero para que los actores en Venezuela, incluido Maduro, comiencen a tomar mejores decisiones que las que han tomado hasta la fecha", dijo uno de los funcionarios. "Por eso vemos estas sanciones como un paso importante para dar forma al contexto general de la trayectoria política en Venezuela, pero hay que recordar que estas medidas también se estàn tomando en el contexto de un esfuerzo más amplio en el que Estados Unidos se ha unido con socios y aliados, tanto dentro de este hemisferio como en todo el mundo. que incluye diplomacia, presión diplomática, en este caso, objetivos específicos, y otras medidas para que se respete la voluntad de los votantes venezolanos, tal como se expresó el 28 de julio", indicaron.

LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EL MUNDO 3

#### Declaración

Cerca de medio centenar de países, entre ellos la Argentina, pidieron en la ONU a las autoridades venezolanas que publiquen "inmediatamente" los resultados de las elecciones y permitan la "verificación imparcial" de estos. "Instamos al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que publique inmediatamente los resultados de la votación de la elección presidencial", pidieron en una declaración secundada por países como Australia, Canadá, Bulgaria, España, Francia, Japón, Italia, Marruecos, Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, entre otros.

### Pedro Sánchez recibe a González y agravó la crisis con Caracas

El jefe del gobierno español y el opositor se vieron en Madrid; el chavismo quiere romper relaciones

MADRID.- El excandidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia se reunió ayer con el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuatro días después de huir al país europeo tras un acuerdo negociado con el régimen de Nicolás Maduro.

la oposición venezolana y varios relaciones comerciales". países, entre ellos Estados Unidos, como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero tras semanas oculto en Caracas en la embajada de Holanda primero, y luego en la de España, sorprendió a sus seguidores el domingo al llegar a Madrid. En ese momento Sánchez estaba fuera del país, en un viaje oficial a China.

Sánchez confirmó la visita del Refugiado candidato presidencial venezolano con un video en X en el que aparecen paseando juntos por los jardines del palacio, a las afueras de Madrid, González fue recibido como una muestra del "compromiso humanitarioy la solidaridad de España con los venezolanos", agregó el mensaje.

La visita se produce un día después de que el Congreso de los Diputados aprobara una moción no vinculante presentada por el conservador Partido Popular que pide al gobierno de coalición de izquierdas liderado por Sánchez que reconozca al opositor como el presidente electo de la nación sudamericana. El gobierno español respalda la posición de la Unión Europea de reclamar a Maduro que haga públicas las actas de la votación antes de reconocer al vencedor de los comicios.

Esta iniciativa fue simbólica y no vinculante, ya que no obliga al Ejecutivo de Sánchez a adoptar esta postura. El Parlamento Europeo debatirá el resultado de las elecciones de Venezuela en un pleno el próximo martes en Estrasburgo, Francia.

Durante el debate, participaron figuras opositoras venezolanas como Leopoldo López y Antonio Ledezma, así como la hija de González Urrutia, Carolina González, que se manifestaron frente al Congreso en apoyo de la propuesta.

La resolución también pide al gobierno español que lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas e internacionales y que abogue por una transición democrática en Venezuela, respetando los resultados de las elecciones denunciadas como fraudulentas por la oposición venezolana.

La dictadura de Maduro amenazó con romper todas las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales con España en respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer a González como presidente electo.

Jorge Rodriguez, presidente chavista de la Asamblea Nacional de Venezuela, pidió anteayer "que se rompan de inmediato todas las González es considerado por relaciones diplomáticas, todas las

> "Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno de España y nos traemos a los nuestros", añadió Rodríguez en una intervención ante la Cámara, en la que apuntó que "todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cerradas de inmediato".

González, que fue embajador en la Argentina durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez, aterrizó el domingo en un aeropuerto militar cerca de Madrid, a donde llegó a bordo de un avión militar español. Desde las presidenciales, él y la líder de facto de la oposición venezolana, María Corina Machado, han estado ocultos mientras las fuerzas de seguridad arrestaban a más de 2000 personas, muchos de ellos jóvenes que salieron a la calle de forma espontánea para protestar por la manipulación de las elecciones por parte de Maduro.

España ha sido uno de los principales destinos para el éxodo venezolano, sobre todo entre quienes en su día lideraron la oposición al régimen de Maduro, como Leopoldo López -que huyó al país para reunirse con su familia en 2020y Antonio Ledezma, que llegó en

Unos 44.000 venezolanos emigraron a España en los seis primeros meses de este año. Las últimas estadísticas del gobierno español, de 2022, decían que unos 212.000 venezolanos residían entonces en el país.

Cuando el Congreso español comenzó a debatir la propuesta el martes pasado, cientos de venezolanos se manifestaron frente el legislativo, entre ellos la hija de González Urrutia, quien leyó un mensaje de su padre que pidió a los opositores que "no desmayen".

Se estima que en España viven unos 280.000 venezolanos, incluidos varios dirigentes opositores. La cifra no incluye aquellos que adquirieron la nacionalidad española.

Rodríguez, uno de los halcones de la dictadura chavista, acusó al país europeo de convertirse en "refugio" de "homicidas", "golpistas" y "violentos"...

Agencias AP v Reuters

#### Machado: "Después de tanto dolor volveremos a ser Venezuela"

Nuevo mensaje de la líder opositora para mantener la moral de los venezolanos

CARACAS.- La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, difundió ayer en sus redes sociales un video en el que manda un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones de venezolanos, a partir de las imágenes de un niño al nacer y su madre.

"Venezolanos del futuro, seguramente dentro de unos años para ustedes sea normal poder vivir en su tierra, con su familia, sin miedo, que respeten sus derechos y decir lo que piensan con total libertad", narra Machado con voz emotiva sobre las imágenes.

"Nos costó mucho llegar hasta aquí, fue el sacrificio de millones de venezolanos que luchamos desde adentro y los que tuvimos que irnos para que el futuro de ustedes sea mejor", sigue Machado sobre las fotografías en blanco y negro del recién nacido y su madre a los pocos segundos del

"Todo este esfuerzo valió la pena para dejarles un país del que se sientan orgullosos y donde puedan volver a soñar así que disfruten de lo que viene, porque después de tanto dolor y si seguimos luchando hasta el final volveremos a ser Venezuela", dijo en el mensaje que tiene en Instagram casi 6000 "me gusta" y 533.000 reproducciones en la red X.

Analistas políticos señalan que Machadoy su movimiento opositor intentan mantener el ánimo y el activismo político entre venezolanos comunes, que están amedrentados por el "terrorismo de Estado" y la ola represiva contra los disidentes.

La oposición liderada por Machadosostiene que ganós u candidato Edmundo González Urrutia yen un sitio web publicó copias de más del 80% de las actas electorales, que aseguran sirven de prueba para demostrar su victoria.

Enestecontexto, el excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez anunció que pedirá la nulidad de la sentencia en la que la Corte Suprema convalidó la proclamación de Maduro como presidente reelecto por considerar que fue producto de un proceso "violatorio" e "inconstitucional".

"La sentencia es nula y el peritaje fue obtenido a través de métodos ilegales e inconstitucionales. Afirmamos nosotros entonces que aquí lo que tenemos es un fraude procesal constitucional", destacó Márquez.

Agencias ANSA y AP

# Decretan tres días de duelo y funerales de Estado para despedir a Fujimori

PERÚ. Murió a los 86 años, tras una larga batalla contra un cáncer; controversias



Los hermanos Fujimori acompañan los restos del exmandatario AP

LIMA.-El gobierno de Perú declaróayer duelo nacional durante tres días por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, período en el que los edificios públicos y las instalaciones militares deberán izar a media asta la bandera del país. Fujimori, de 86 años, falleció anteayer tras una larga lucha contra un cancer.

El gobierno de Dina Boluarte decretó un duelo nacional hasta mañana y anunció que Fujimori tendrá "las honras fúnebres que corresponden a un presidente en ejercicio".

Fujimori falleció en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua, luego de ser excarcelado en diciembre.

El exmandatario estuvo 16 años preso y fue liberado hace nueve meses gracias a un polémico indulto, que truncó una condena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, en medio de la lucha contra la guerrilla izquierdista. La Justicia ordenó su liberación el año pasado por cuestiones humanitarias.

Su muerte generó reacciones divididas en todo el país porque para algunos Fujimori fue el hombre que salvó al país del terrorismo y el colapso económico y para otros fue un gobernante autoritario que abusó de la democracia en su década en el poder.

Las redes sociales tardaron poco en hacerse eco de la noticia y se convirtieron en el escenario ideal para discutir el rol del exmandatario en la historia peruana, algunos lo acusaron de "genocida y dictador" mientras que otros defendieron su lucha contra la hiperinflación y contra la guerrilla de Sendero Luminoso.

La presidencia peruana indicó en X que "lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori" y envió condolencias a la familia.

"Tenía que pagar su culpa, pero ahora que ha fallecido, qué se puede hacer... No ha cumplido su condena", lamentó Juana Carrión, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos y Desaparecidos de Perú.

Sus hijos Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori le dedicaron algunas palabras de despedida "después de una larga batalla contra el cáncer".

"Mi padre, Alberto Fujimori Fujimori, falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía", escribió en X la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

De origen japonés, pero conocido popularmente como "el Chino", Fujimori recibió tras su muerte improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja.

"¡El Chino no ha muerto, el Chino está presente!", clamaban los simpatizantes de Fujimori que se acercaron a la puerta de su casa. "Acabó con el terrorismo, estabilizó la economía" y no murió en prisión, como pedían sus enemigos, dijo Nancy González, una mujer que llegó hasta la casa de expresidente.

#### Velatorio

Keiko Fujimori informóen X que su padre será velado a partir del jueves en el Museo de la Nación, donde convocó a la población. El sepelio se realizará mañana. "Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente", escribió. Tras el velatorio, los restos de Fujimori serán trasladados a un cementerio en el sur de la ciudad.

En los últimos meses Fujimori había reactivado sus redes sociales para resaltar su gestión entre 1990 y 2000, y en julio su hija Keiko -que se postuló tres veces a la presidencia del país-anunció que su padre competiría como candidato en las próximas elecciones previstas para 2026.

"Vamos a ver (si soy candidato presidencial)", dijo el exmandatario en días pasados desde su silla de ruedas.

Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000 en la época de las sangrientas guerrillas maoístas. El conflicto interno o "guerra contra el terrorismo" -como se denominó oficialmente-dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en el período 1980-2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad.

Agencias AFP, ANSA y Reuters

# Harris se despega de Trump, que renunció a un tercer debate

EE.UU. Según el estudio de Reuters/Ipsos, la vicepresidenta pasó a tener cinco puntos de ventaja a nivel nacional sobre el republicano; su equipo busca capitalizar el empuje



Harris estuvo ayer en un acto de campaña en Charlotte, Carolina de Norte

GETTY

WASHINGTON.- La candidata demócrata, Kamala Harris, amplió su ventaja sobre el republicano Donald Trump a cinco puntos (47% a 42%) en la carrera para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. después del debate entre ambos aspirantes, aparentemente el último luego de que el exmandatario anunciará que no habrá un tercer choque.

El último sondeo de Reuters/Ipsos mostró que Harris tiene una ventaja de cinco puntos entre los votantes registrados, justo por encima de la ventaja de cuatro puntos que tenía sobre Trump en una encuesta de la misma empresa del 21 al 28 de agosto.

Entre los votantes que dijeron haber oído al menos algo sobre el debate del martes pasado, el 53% dijo que Harris ganó, y solo el 24% se inclinó por Trump, mientras que

el resto dijo que no había oído nada del cara a cara. Alrededor del 52% de los encuestados dijo que Trump se tambaleó y no parecía estar alerta, mientras que el 21% dijo lo mismo de Harris.

Harris, de 59 años, puso a Trump, de 78, a la defensiva en un combativo debate presidencial con una serie de ataques a su idoneidad para el cargo y sus innumerables problemas legales.

Muchos republicanos tampoco se mostraron convencidos de la actuación de su candidato en el debate en Filadelfia. El 53% de los votantes republicanos encuestados dijo que Trump ganó el debate, en comparación con el 91% de los demócratas que dijeron que ella era la vencedora. Entre los republicanos, el 31% dijo que nadie ganó y el 14% señaló que Harris superó a Trump.

El 91% de los votantes registrados

en la encuesta dijo que había escuchado al menos algo del debate y el 44% dijo que había escuchado mucho. El debate, presentado por ABC News, atrajo a 67,1 millones de televidentes, según datos de Nielsen, superando aproximadamente a quienes vieron el debate de Trump con el entonces candidato presidente Joe Biden en junio.

La desastrosa actuación de Biden en ese debate provocó pedidos generalizados de sus compañeros demócratas para que abandonara su candidatura a la reelección, cosa que hizo en junio.

En general, los votantes dieron a Harris mejores notas que a Trump por su comportamiento. Cuando se les preguntó cuál de los dos parecía más digno, el 56% de las personas que vieron el debate eligió a Harris, en comparación con el 24% que eligióa Trump. El 49% dijo que Harris

"parecía alguien que me escucharía y entendería mis preocupaciones". en comparación con el 18% que vio a Trump de esa manera.

La encuesta se realizó a 1690 adultos estadounidenses de todo el país, incluidos 1405 votantes registrados. El margen de error para los votantes registrados fue de alrededor de tres puntos.

#### El rol de los estados

Si bien las encuestas nacionales, incluidas las de Reuters/Ipsos, brindan señales importantes sobre las opiniones del electorado, los resultados estado por estado del Colegio Electoral determinan al ganador, y un puñado de estados en disputa probablemente serán decisivos.

Por su parte, Trump dijo ayer que no participará en otro debate contra Harris. "¡No habrá tercer debate!", escribió en la red social Truth

Social, después de haber participado en un cara a cara contra Biden en junioy otro contra la vicepresidenta el martes por la noche.

Harris, montada en la ola de euforia que provocó su desempeño ganador en el debate ante Trump, lanza una etapa de campaña "más agresiva", con mítines multitudinarios en los estados del campo de batalla de Carolina del Norte y Pensilvania.

Harris celebró dos mítines en Carolina del Norte y uno en Pensilvania como parte del inicio de su "New Way Forward Tour", que, según los organizadores de su campaña, es un esfuerzo para "capitalizar su victoria decisiva" contra el expresidente en el debate. Los asesores afirmaron que Harris tuvo una "actuación de debate tan dominante" que se pasaron el miércoles revisando las imágenes para identificar los momentos que pueden usar en los próximos anuncios.

Ambas campañas, la de Harris y la de Trump, consideran a Carolina del Norte como clave en las elecciones de noviembre. El magnate lo ganó por poco en 2020, y ningún demócrata ha prevalecido en la carrera presidencial allí desde Barack Obama en 2008. También hay una dura batalla por el cargo de gobernador, en la que el fiscal general demócrata Josh Stein se enfrenta al gobernador Mark Robinson.

Al mismo tiempo, la vicepresidenta realizará más compromisos con los medios de comunicación dirigidos principalmente a los estados cruciales, con entrevistas con medios locales programadas para los próximos días.

También participará en una discusión con la Asociación Nacional de Periodistas Negros la próxima semana. Una de las críticas que recibió Harris fue la poca interacción que tenía con la prensa, algo que ahora buscará cambiar y capitalizar a su favor.

ElesposodeHarris, Doug Emhoff; el gobernador Tim Walz -compañero de fórmula de Harris-, y Gwen Walz también saldrán a la ruta como parte de la gira. Emhoff estuvo ayer en Arizona y Nevada; Walz irá hoy a Michigan y a Wisconsin; mientras que la esposa del gobernador visitó New Hampshire.

Según la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, Harris lidera sobre Trump en Carolina del Norte con 49% de intención de voto contra 46%. Todavía es una carrera extremadamente reñida, pero es una mejora para los demócratas respecto de cuando Biden era el candidato.

Agencias Reuters y ANSA

# Biden, preocupado por la *fake news* de "comegatos" en Ohio

La Casa Blanca mostró inquietud respecto de las falsas afirmaciones de Donald Trump sobre Springfield durante el debate

SPRINGFIELD, Ohio. - La Casa Blanca se mostró preocupada ayer por los peligros que pueden suponer para comunidades de inmigrantes como la haitiana las noticias falsas esparcidas por el expresidente y candidato Donald Trumpy otros republicanos radicales de que migrantes haitianos comen mascotas en la localidad de Springfield, Ohio.

"Es peligroso, sí, y estamos preocupados. Todos ustedes han informado de cómo las comunidades, específicamente las comunidades haitianas, temen por su vida debido a la forma en que se está hablando de esto y está destrozando a las comunidades", señaló la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una conferencia de prensa. Se refirió así a las declaraciones de Trump en el debate del martes pasado con la vicepresidenta Kamala Harris,

cuando aseguró que en ciudades como Springfield los inmigrantes "se están comiendo a los perros y a los gatos" de la gente que vive allí.

"Existe una preocupación cada vez que se ve este tipo de retórica de odio, este tipo de difamaciones, que podrían conducir a escenarios peligrosos", alertó la vocera. Jean-Pierre dijo que el presidente Joe Biden y Harris quieren unir a los estadounidenses en torno a sus "valores compartidos", y sugirio que una persona que "cae en teorías conspirativas falsas en internet" no debería ocupar un cargo electo.

El propiogobierno de Haití rechazó anteayer las acusaciones discriminatorias y pidió protección para los ciudadanos haitianos en Estados Unidos.

En tanto, el gobierno de Springfield anunció ayer la evacuación de suayuntamiento debido a una amenaza de bomba, dos días después de que Trump repitiera una afirmación falsa que puso a la ciudad en el centro de un debate nacional sobre inmigración.

"Debido a una amenaza de bomba que fue emitida a múltiples instalaciones en todo Springfield, el ayuntamiento está cerrado", dijo ayer el gobierno de la ciudad en las redes sociales. El alcalde de Springfield, Rob Rue, afirmó a los medios locales que la amenaza provino de alguien que dijo ser un residente y que mencionó su frustración con la inmigración. Varios autos policiales se encontraban estacionados fuera del ayuntamiento, que no mostraba otros signos de interrupción.

La pequeña ciudad de 62.000 habitantes lleva días en el centro de atención nacional después de que

políticos republicanos, incluido Trump hicieran sus afirmaciones. Funcionarios de la ciudad confirman que no existen reportes de gente comiendo mascotas.

#### Inmigración haitiana

En los últimos años han llegado a la ciudad unos 15.000 inmigrantes haitianos, impulsando la economía local, pero también ejerciendo presión sobre las escuelas y otros servicios sociales. Los salarios subieron y las autoridades locales afirman que la delincuencia no ha aumentado. Pero los líderes de la comunidad haitiano-estadounidense dicen que temen ahora por su seguridad después del debate del martes.

La afirmación es la más reciente de una larga serie de falsedades que han definido la carrera política del candidato republicano. El compa-

ñero de fórmula de Trump, J. D. Vance, que representa a Ohio en el Senado, también ha repetido la calumnia sobre los inmigrantes haitianos, que están legalmente y autorizados a trabajar en Estados Unidos.

El rumor surgió por primera vez en las redes sociales, donde se afirmaba que los inmigrantes se estaban comiendo a animales domésticos desaparecidos. La autora de la publicación, Erika Lee, dijo a Reuters que lo escribió después de oírlo de una vecina. La vecina, Kimberly Newton, dijo a Reuters que lo había oído de un amigo, que lo oyó de otro amigo, que a su vez lo ovó de un conocido. Por lo que un rumor vecinos, pasó a formar parte del debate presidencial más importante del año.

Agencias AP y Reuters





**EXCLUSIVO EN NUESTRAS SUCURSALES ABONANDO CON** 



# SIN TOPE DE REINTEGRO

UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS DE PAGO DENTRO DE LA APP
APLICAN EXCLUSIONES, VER LEGALES AL PIE (1)

# ESCANEÁ EL CÓDIGO CON TU CELULAR Y CONOCÉ TODAS NUESTRAS OFERTAS VIGENTES



PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO EL 13/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "DESCUENTOS VIERNES". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE. PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTA PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800- 2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# Elogios y advertencias del Papa a Singapur, "la perla de Asia"

MENSAJE. Al cerrar su gira en el centro financiero de Asia, destacó su prosperidad, aunque reclamó salarios justos para los migrantes extranjeros; fue ovacionado por 50.000 fieles

#### Elisabetta Piqué

ENVIADA ESPECIAL

SINGAPUR. – Elogios a su rápido e impactante crecimiento, sus rascacielos futuristas, su compromiso con el ambiente y al "mosaico de etnias, culturas y religiones que conviven en armonía" en esta diminuta, hiperordenada y limpia isla del sudeste asiático. Pero también, un reclamo: que todos puedan ser incluidos plenamente en su prosperidady, en especial, que sean tutelados los trabajadores migrantes.

Fue el mensaje que dejó ayer el papa Francisco en Singapur -última escala de su maratón, que concluye hoy-, opulenta ciudad-Estado de 5,6 millones de habitantes famosa por ser uno de los lugares más ricos del mundo, donde se estima que el 15% de la población en 2030 ya habrá acumulado un millón de dólares. Se trata de una virtual burbuja donde hay una increíble concentración de millonarios, pero también, una mano de obra barata que viene de afuera (1,5 millones de personas), discriminada y poco integrada.

En su primer discurso, que pronuncióante el presidente Tharman Shanmugaratnam, autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el aula magna de la prestigiosa Universidad Nacional, el Papa aludió a todo eso. Si bien destacó las políticas puestas en marcha en las últimas décadas para lograr el "milagro económico" de Singapur, también puso el foco sobre sus riesgos.

"Es importante que Singapur no solo haya prosperado económicamente, sino que también se haya esforzado por construir una sociedad en la que la justicia social y el bien común se tengan en gran estima", dijo, al subrayar las políticas de vivienda pública, su educación de alta calidad y su eficiente sistema de salud. "Espero que estos esfuerzos continúen hasta lograr que todos los habitantes de Singapur participen plenamente", agregó.

"Con respecto a esto, quisiera señalar el riesgo que conllevan un cierto tipo de pragmatismo y una cierta exaltación del mérito", que "legitima la exclusión de aquellos que se encuentran al margen de los beneficios del progreso", siguió. "En este sentido, reconozco y alabo las variadas políticas e iniciativas puestas en marcha para sostener a los más débiles, y espero que se preste particular atención a los pobres, a los ancianos y a la tutela de la dignidad de los trabajadores migrantes, que tanto contribuyen a la construcción de la sociedad y a quienes hay que garantizarles un salario justo", planteó.

Una de las amenazas centrales para esta pequeña isla del sudeste asiático, uno de los principales centros financieros del planeta, conocido como "la perla de Asia", considerado el lugar que produce más millonarios y el más costoso para vivir, de acuerdo con un estudio de Economist Intelligence Unit, es la desigualdad. Lleno de rascacielos, jets privados y autos Rolls-Royce, es el cuarto país más rico del mundo, apenas superado por Qatar, Luxemburgo y Macao, según el poder adquisitivo de sus habitantes. Pero con el envejecimiento de



El papa Francisco ofició una misa en el Estadio Nacional de Singapur

SIMONE RISOLUTI/VATICAN MEDIA

la población, la contratación masiva de trabajadores extranjeros poco calificados se ha convertido en un obstáculo importante al crecimiento con equidad.

"No hay salario mínimo en Singapur y los trabajadores extranjeros suelen ganar menos de 767 dólares", dijo a LA NACION Olivia Lin Quianru, periodista local. "Pero los migrantes extranjeros suelen vivir en dormitorios y no tienen que pagar alquiler", precisó Quianru.

Los trabajadores extranjeros, provenientes sobre todo de Filipinas, la India, Bangladesh e Indonesia, suelen trabajar en la construcción y en la limpieza de esta ciudad impoluta y de las casas de sus habitantes como empleados domésticos, y, además, en el cuidado de los centenares de magníficos árboles, plantas y flores que han convertido a Singapur en una "garden city" comprometida en sostenibilidad.

El presidente Shanmugaratnam –que lo recibió con todos los honores en la Parliament House, donde también se reunió con el primer ministro, Lawrence Wong– le recordó todo esto al Papa, a quien le agradeció esta visita, la segunda de un pontífice después de la de Juan Pablo II hace 38 años, que fue muy breve, ya que solo se quedó pocas horas.

El mandatario destacó el liderazgo del Papa, "una voz global apasionada contra la guerra", y agradeció el aporte concreto de la Iglesia Católica a Singapur a través de escuelas y demás instituciones vinculadas a la salud y a la asistencia. El presidente subrayó además el compromiso de este diminuto país con una cultura multirracial, multirreligiosa y multicultural -hay cuatro lenguas oficiales (inglés, chino, malayo y tamil) y varias religiones-, y, sobre todo, con la ecología. Esto último es evidente al recorrer esta pequeña ciudad-Estado marcada por mucho verde, estupendos jardines verticales que decoran las paredes de sus rascacielos futuristas y los "superárboles" que se encienden de noche en su bahía, en un espectáculo que atrae a miles de turistas.

Francisco, que llegó aquí des-

pués de haber visitado países muy pobres, como Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea, no ocultó su deslumbramiento con todo esto.

"Quien llega aquí por primera vez queda impresionado por el bosque de modernísimos rascacielos que parecen alzarse del mar. Son un claro testimonio del ingenio humano, del dinamismo de la sociedad de Singapur y de la perspicacia del espíritu empresarial, que aquí han encontrado un terreno fértil para desarrollarse", destacó.

En señal de deferencia y en otro fiel reflejo de la importancia de lo ambiental, el Papa fue agasajado con una orquidea—flor nacional de Singapur— especialmente cultivada para él, bautizada "Dendrobium Su Santidad el papa Francisco", con pétalos color blanco marfil.

Más de 100 jefes de Estado y de gobiernoya habían sido honrados con una orquídea que lleva su nombre: por ejemplo, durante la visita de la entonces canciller alemana Angela Merkel en 2011, se presentó al público la orquidea "Dendrobium Angela Merkel", con hojas violetaa. Nelson Mandela; la princesa Diana; su hijo, el príncipe William, y la vicepresidenta estadounidense y ahora candidata Kamala Harris también recibieron sus "propias" orquideas, que pueden verse en el Jardín de Orquideas, otro punto de gran atracción.

En este país secularizado, enfocado en mantener el orden y la seguridad y con muchísimo control para que nada perturbe la estabilidad del mayor centro financiero de Asia, el papa Francisco tuvo su único baño de multitud por la tarde, cuando presidió una misa ante 50.000 católicos –que aquí representan el 3,5% de la población– en el moderno estadio nacional.

La temperatura tropical de 30 grados era soportable por amplios ventiladores y abanicos. Y la multitud, formada por varios alumnos de escuelas católicas en uniforme y con remeras con los colores amarillo y blanco del Vaticano, lo esperó rezando el rosario y cantando.

"Es una oportunidad en la vida esto, así que vinimos con mi mujer, Rachel, y Jessie, mi hija de cuatro años", contó a LA NACION Jerome Tabacloan, ingeniero electrónico filipino que vive en Singapur desde 2011. "Es una bendición para nosotros", subrayó, emocionado.

Cuando el Papa llegó en un carrito de golf, el estadio estalló en júbilo. "¡Hagamos lío!", "¡Te queremos
Papa!", fueron las pancartas que
desplegaron fieles de una comunidad católica de sordos. Y el Papa,
de 87 años y aún con energía pese
a una gira de 12 días agotadora para
cualquiera, cautivó a la multitud al
bendecir a decenas de bebés que le
acercaron, enfermos y chicos, con
quienes, sonriente y de muy buen
humor, incluso se sacó selfies.

En su sermón con voz fuerte y clara, Francisco volvió a referirse a la belleza de Singapur y a las "grandes y osadas arquitecturas que contribuyen a hacerla tan famosa y fascinante, comenzando por el impresionante complejo del Estadio Nacional en el que nos encontramos". Y recordó: "En última instancia, incluso en el origen de estas imponentes construcciones no está en primer lugar, como muchos piensan, el dinero, ni la técnica, ni siquiera la ingeniería, sino en definitiva el amor, el amor que construye".

"El amor que Dios nos muestray que a su vez nos invita a practicar, actúa de este modo: responde generosamente a las necesidades de los pobres, se caracteriza por la piedad hacia los que sufren, está dispuesto a ofrecer hospitalidad, es fiel en los momentos difíciles, está siempre dispuesto a perdonar, a esperar", explicó luego, citando parte de la homilía pronunciada en ese mismo lugar por Juan Pablo II, el 20 de noviembre de 1986.

Después de visitar hoy un hogar para ancianos y enfermos católico y un encuentro interreligioso con jóvenes, el exarzobispo de Buenos Aires finalizará su maratón y emprenderá el regreso. Durante el vuelo a Roma –9567 kilómetros en 12 horas y 35 minutos—, a bordo esta vez de un Airbus 350 de Singapore Airlines –la mejor aerolínea del mundo—, ofrecerá la habitual conferencia de prensa a 10.000 metros de altura. •

#### Otra baja en la inteligencia militar israelí por el ataque de Hamas

RENUNCIA. El jefe de la Unidad 8200 dimitió por las fallas en la seguridad

JERUSALÉN.—El jefe de una unidad de inteligencia militar israelí renunció ayer convirtiéndose en el segundo funcionario en dimitir en medio de las repercusiones del ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre del año pasado.

El brigadier general Yossi Sariel, jefe de la renombrada unidad de inteligencia militar conocida como Unidad 8200, le avisó al Ejército que dejaría su puesto "en el futuro cercano", anunció la fuerza en un comunicado.

Hace poco el jefe de la inteligencia militar, mayor general Aharon Haliva, anunció también su renuncia por su rol en el asombroso fracaso del Ejército de anticipar o responder rápidamente al asalto más mortífero en la historia de Israel.

Milicianos de Hamas irrumpieron en Israel el 7 de octubre, matando a unas 1200 personas, en su mayoría civiles, y llevándose como rehenes a unas 250.

El ataque desató la actual guerra contra Hamas en la Franja de Gaza.

La reputación de la Unidad 8200, una formidable agencia de inteligencia de cuyas filas han salido algunos de los más encumbrados ejecutivos tecnológicos y gerentes corporativos, fue golpeada debido a su aparente fracaso en detectar el ataque de Hamas.

#### Bombardeo a una escuela

En este contexto, dos bombas israelíes golpearon la escuela Al Jaouni, gestionada por Naciones Unidas, que acoge a unos 12.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, desplazados por la guerra en el campamento de refugiados de Nuseirat (centro de Gaza), según denunció la ONU.

Es la quinta vez que las tropas de ocupación atacan estas instalaciones. El balance provisional de muertos ascendia a 18, entre ellos seis empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa, por sus siglas en inglés), según denunció esta institución.

Esto convierte el bombardeo en el más mortífero para trabajadores de esta agencia de todos los llevados a cabo por Israel desde que comenzó la contienda el pasado 7 de octubre.

Con esos seis fallecidos, entre los que se encuentra el director de la escuela, ya son 220 los empleados de la Unrwa que han perdido la vida en estos Il meses largos de guerra.

Israel reconoció el bombardeo, pero afirma que no es una escuela, sino un centro de mando de Hamas, según Avichay Adraee, vocero militar.

Las bombas impactaron sobre lo que él califica de "complejo de mando y control de Hamas dentro de lo que anteriormente se usaba como la escuela Al Jaouni", según un comunicado en X.

El Ejército, en otro comunicado en esa red social, cita a nueve "terroristas" muertos, de los que tres serían a su vez empleados de la Unrwa.

Agencias ANSA, DPA y AP



























PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 NARANJA JUGO, STOCK 20.000 KG.\*2 COD. 61005

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. COD. 686

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

STOCK 20.000 KG. COD. 686

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK 20.000 KG. ORIGEN.

PRECIO ANTERIOR: \$ 1699 ZANAHORIA SELECCIÓN, STOCK

PROMOCIÓN VÁLIDA EN SUCURSALES DE COTO DEL 13/09/2024 AL 15/09/2024. PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONDICIONES O LIMITACIONES APLICABLES, BUSCAR EN COTO.COM.AR/LEGALES SECCIÓN "MIX ALIMENTOS". VÁLIDA PARA COMPRAS EN SUCURSALES DE CABA, BUENOS AIRES, NEUQUÉN, MENDOZA, ENTRE RÍOS, SANTA FE Y COTO DIGITAL (WWW.COTODIGITAL.COM.AR). PARA PROVINCIA DE MENDOZA: "LA LEY PROVINCIAL N° 5547 TIENE POR OBJETO LA DEFENSA DE LOS HABITANTES DE MENDOZA EN LAS OPERACIONES DE CONSUMO Y USO DE BIENES Y SERVICIOS. CONSULTÁ PERMANENTEMENTE AL TEL. 0800-2226678." LA IMAGEN DE LA FIGURA HUMANA HA SIDO RETOCADA Y/O MODIFICADA DIGITALMENTE. COTO C.I.C.S.A. - CUIT 30-54808315-6 - PAYSANDÚ 1842 - C1416CDP - CAPITAL FEDERAL.

# El caso del "monstruo de Aviñón" expone fallas en las leyes de abuso

FRANCIA. Legisladores franceses buscan reformar la norma que condena la violación para incluir el consentimiento explícito y evitar lagunas legales que favorecen la impunidad

#### Ilaria Landini y Luján Berardi LA NACION

Giséle Pélicot, de 71 años, se presenta ante las cámaras y el tribunal de Aviñón con anteojos de sol y el coraje de quien no tiene nada que perder. Junto a sus hijos, y frente a decenas de desconocidos -que asisten al juicio porque ella decidió hacer público su caso-, narró una de las historias más desgarradoras de los últimos tiempos: durante 10 de los 50 años que estuvo casada, su marido permitió que más de 70 desconocidos la violaran mientras yacía inconsciente por los ansiolíticos que él ponía en su comida. De los perpetradores, actualmente 51 son juzgados en lo que los propios medios franceses denominan "el proceso del siglo".

Según el diario francés Le Monde, se pudo determinar, a través de 4000 fotos y videos que se encontraron en las computadoras, discos duros y USB del marido, que en total fueron cerca de 200 violaciones entre 2011 y 2020. La mayoría ocurrieron cuando se mudaron en familia a Mazan, un pueblo de 6000 habitantes, en el departamento de Vaucluse. "No hubo ninguna asistencia a una persona en peligro. Perdí 10 años de mi vida, nunca los recuperaré", expresó el jueves pasado Pélicot.

El caso generó un fuerte debate sobre las graves fallas en el sistema de Justicia y en la legislación francesas y cómo el país gestiona los delitos sexuales.

Elsistema judicial francés se basa en la presunción de inocencia, considerando a toda persona inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, esta protección puede parecer excesivamente laxa, como en el caso de Pélicot, detenido en varias ocasiones sin enfrentar consecuencias graves, incluida una acusación de violación en 2022, que sigue bajo investigación.

Jérémie Bosse Platière, comisario y director de la investigación de Pélicot, dijo en diálogo con LA NACION que muchas veces la prueba de que se cometió una infracción se basa en el testimonio de la denunciante, y que raras veces se establece la infracción mediante constataciones materiales, como lesiones, muestras de esperma, etc.

"La acusación se fundamenta normalmente solo en el testimonio de la denunciante. Si la otra



Caroline Darian, la hija de Giséle, llega a los tribunales de Aviñón

de Aviñón CHRISTOPHE SIMON/AFP

parte niega la agresión, los policías y magistrados se enfrentan a dos testimonios contradictorios. Solo el testimonio de uno no puede determinar la culpabilidad del otro", sostuvo el investigador. Entonces, para él no hay un "falla del sistema", sino una "dificultad para establecer la prueba de lo que alegan las víctimas".

Sin embargo, algunos legisladores exigen cambiar la definición actual de "violación", ya que, según la ley, este es "un acto de penetración sexual" con "violencia, coacción, amenaza o sorpresa", lo que genera una laguna legal en cuanto al consentimiento.

"El mayor inconveniente de esta definición es que muchas situaciones quedan fuera del ámbito de la violencia, la coacción, la amenaza y la sorpresa, y sin embargo son percibidas por las víctimas como violación", explica a LA NACION la abogada francesa Anne Bouillon, especializada en derechos de la mujer. "Es la famosa zona gris: abarca todas las situaciones en las que el acusado no tiene en cuenta el consentimiento de la víctima".

Dado que Pélicot fue drogada, la interpretación técnica de la ley podría desmoronarse. Pero Bosse

Platière aclaró que, en este caso, la teoría del consentimiento es difícil de sostener gracias a las grabaciones de los actos sexuales, en donde se ve el estado de inconsciencia de Gisèle Pèlicot, confirmado por peritos médicos. Algunos acusados afirmaron no haber obtenido el consentimiento explícito de la víctima, por eso, "no podían ignorar que se trataba de una violación", remarcó.

#### Cambiar el paradigma

Por su parte, Bouillon explica: "La violación por sumisión química se produce cuando el consentimiento de la víctima es sorprendido, es decir, engañado. En este caso, la víctima drogada no pudo expresar ni negar su consentimiento. Algunos acusados declaran que no sabían que ella no quería. Y de hecho, desde un punto de vista jurídico, no tienen la obligación de preocuparse por el consentimiento de la víctima".

Por estas razones, activistas y organizaciones de derechos humanos locales critican las leyes actuales en materia de abusos sexuales y las consideran inadecuadas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Según un estudio realizado por la Commission Inces-

te en 2023, se estima que apenas el 1% de los casos denunciados llegan a una condena efectiva.

Para la abogada, esto debe cambiar: "En una sociedad moderna y feminista hay que invertir el axioma: toda relación sexual debe presumirse no consentida hasta que se demuestre lo contrario".

Muchas juristas feministas francesas plantean la necesidad de incorporar el concepto de "consentimiento" en la definición de violación del artículo 222-23 del Código Penal, que en este caso se aplica en conjunto con el 222-24, que explicita como agravante la violación de una persona bajo la influencia de productos estupefacientes o químicos, para perjudicar su discernimiento o el control de sus acciones. Así lo explicó a LA NACION Catherine Le Magueresse, investigadora asociada del Instituto de Ciencias Jurídicas y Filosóficas de la Sorbona.

Pero la letrada también opinó: "Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones exige que los agentes de policía o de gendarmería tomen en serio las declaraciones de los denunciantes cuando afirman haber sido drogados y realicen sistemáticamente los exámenes necesarios para detectar la presencia de estos productos. Lo cual no es el caso".

Según la especialista, es necesario, además, "educar y formar a las personas para que desaparezcan de las representaciones sociales el 'deber conyugal' y el derecho a tener control sexual sobre 'la propia' esposa", y ejemplificó con el caso, en el proceso de Mazan, del acusado que creía poder penetrar a la señora Pélicot por tener el consentimiento de su marido. Y respecto de si este caso podría cambiar la legislación actual, sostuvo que todavía es temprano para saberlo: "Las abogadas feministas venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo, y este juicio ilustra las deficiencias que denunciamos".

#### Datos impactantes

En Francia ocurren un promedio de 80.000 violaciones al año y un total de 220.000 víctimas comprendidas en los delitos de violación, intento de violación y tocamientos sexuales. Según la especialista, aunque no asegura que en ese país haya más violaciones que en otros en proporción poblacional, también cuestiona: "La respuesta judicial me parece especialmente deficiente, con una tasa de despidos inaceptable, lo que explica en parte que el 90% de las víctimas no presenten denuncia".

Según los datos del Ministerio del Interior y Ultramar francés, durante 2023 hubo 114.100 víctimas de violencia sexual, entre las que se cuentan casos de violencia física y no física, explotación sexual y exhibicionismo. Tres cuartas partes fueron violaciones o tentativas de violación y agresión sexual.

Además, según el último estudio de World Population Review, Francia presenta una tasa de violaciones de 52,56 por cada 100.000 habitantes, una cifra similar a la de Gran Bretaña (52,99), pero más alta que la de Alemania (12,48), los Países Bajos (13,37), Brasil (22,37) y la Argentina (15,01).

"Los casos de agresiones sexuales están aumentando notablemente en Francia porque las víctimas están rompiendo el silencio, y las autoridades judiciales y policiales están muy atentas a estas dramáticas situaciones", dijo Bosse Platière.

El sociólogo francés Eric Fassin explicó a LA NACION que las cifras más altas pueden indicar tanto un mayor número de violaciones como una mayor disposición a denunciarlas, especialmente tras el efecto #MeToo, que ha motivado a más víctimas en Europa a presentar denuncias.

"El caso de Pélicot sigue una lógica: la 'sumisión química' surge porque, ante la creciente resistencia de las mujeres, se crea la fantasía de violarlas 'sín que ellas lo sepan'", concluyó Fassin. •

Kiev confirma la contraofensiva rusa para recuperar Kursk

GUERRA. Las tropas ucranianas tomaron parte de ese territorio de Moscú en agosto como una maniobra para descomprimir el frente oriental

KIEV.— El gobierno ucraniano confirmó ayer que Rusia lanzó una contraofensiva en la región de Kursk para expulsar a las fuerzas ucranianas que irrumpieron a través de la frontera hace cinco semanas y pusieron a ese territorio ruso bajo ocupación extranjera por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que las fuerzas de Moscú habían recapturado l0 asentamientos en Kursky mencionó sus nombres, pero no describió la operación como una contraofensiva. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que Rusia emprendía "acciones de contraofensiva", pero que las fuerzas ucranianas las habían anticipado y que estaban listas para luchar.

Ucrania lanzó su audaz incursión en Kursk el 6 de agosto, en parte con la esperanza de que Rusia desviara a sus tropas hacia ese lugar desde Donetsk, en el este de Ucrania, donde la presión del Ejército ruso amenaza con superar una franja de bastiones defensivos claves.

La operación transfronteriza también levantó el ánimo de Ucrania, tras meses de sombrías noticias desde el frente, al exponer las vulnerabilidades de Rusia y tomar cierta iniciativa en el campo de batalla. También buscó establecer una zona de seguridad para evitar los ataques rusos.

La confusa respuesta de Moscú indicó que Rusia no contaba con planes para un hecho de esa naturaleza y que fue tomada por sorpresa. Se esperaba que la reunión de fuerzas para un contraataque, dadas las grandes distancias y otras exigencias a lo largo del frente, de 1000 kilómetros de extensión, tomara algún tiempo.

El Ejército ruso se abrió paso más profundamente en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, y arrasó territorio ucraniano con implacables ataques con drones y misiles.

Un ataque ruso con misiles provocó ayer la muerte de tres personas y dejó heridas a dos más, todas trabajadores ucranianos del Comité Internacional de la Cruz Roja, señaló Dmytro Lubinets, ombudsman de Derechos Humanos de Ucrania.

El número de víctimas es el más grande entre el personal de la organización humanitaria, con sede en Ginebra, desde que una bomba mató a tres de ellos en el aeropuerto de Adén, Yemen, en 2020.

Por otra parte, la importante ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk se quedó sin agua corriente o gas natural para cocinar y calefacción, según indicaron las autoridades el jueves, mientras la guerra de desgaste del Ejército ruso en la región de Donetsk castigaba la infraestructura pública y obligaba a los civiles a huir de sus casas.

Una planta de filtración de agua en Pokrovsk resultó dañada en los recientes combates y más de 300 pozos perforados de forma apresurada eran la última fuente de agua potable en la ciudad, indicó el gobernador regional de Donetsk, Vadym Filashkin.

Agencias AP, Reuters y DPA

# La primera caminata espacial comercial abrió una nueva era en los viajes al cosmos

LOGRO. Durante diez minutos, un empresario y luego una ingeniera probaron sus trajes presurizados en el vacío



Isaacman, en el espacio y con la Tierra de fondo

NUEVA YORK.— Dos astronautas privados salieron ayer de su nave espacial por la mañana temprano, realizando la primera caminata espacial comercial de la historia.

La caminata fue la misión central de Polaris Dawn, una colaboración entre SpaceX, de Elon Musk, y Jared Isaacman, un empresario multimillonario que lidera la misión.

"En casa, todos tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí, seguro que parece un mundo perfecto", dijo Isaacman mientras estaba de pie en la escotilla de la cápsula Crew Dragon, de SpaceX, con la Tierra sobre su cabeza.

Después de dejar salir todo el aire de la nave espacial Crew Dragon, Isaacman y otro miembro de la tripulación, Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, abrieron la escotilla superior y, uno a la vez, salieron. Los otros dos miembros de la tripulación, Scott Poteet y Anna Menon, permanecieron dentro del vehículo con sus trajes monitoreando todos los controles mientras la cápsula sin aire se exponía al vacío.

#### El objetivo Marte

Los viajes espaciales ya no son el dominio exclusivo de los astronautas profesionales que trabajan en agencias espaciales gubernamentales como la NASA, y ahora tampoco lo es la proeza de las caminatas espaciales, en las que los astronautas están protegidos únicamente por sustrajes. Las misiones Polaris (esta es la primera de tres) tienen como objetivo acelerar los avances tecnológicos necesarios para cum-

plir la esperanza de Musk de enviar gente a Marte algún día.

Esas necesidades incluirán trajes espaciales más avanzados para cualquier intento de colonización fuera de la Tierra.

Durante una conferencia de prensa antes del lanzamiento, Isaacman reflexionó sobre cómo en el futuro alguien que pise Marte podría usar una versión del traje espacial que SpaceX desarrolló para la misión Polaris Dawn.

"Es un gran honor tener la oportunidad de probarlo en este vuelo",

Isaacman, piloto y multimillonario fundador de la empresa de pagos electrónicos Shift4, financia la misión, al igual que hizo con su vuelo Inspiration4, con SpaceX, en 2021. Se negó a decir cuánto es-

tá pagando, pero es probable que las misiones cuesten cientos de millones de dólares, basándose en el precio de Crew Dragon de unos 55 millones de dólares por asiento para otros vuelos.

Las caminatas espaciales comerciales podrían abrir otras posibilidades que antes eran imposibles de imaginar, como la de los técnicos que reparan satélites privados en órbita. Isaacman ha llegado a sugerir que la segunda misión Polaris podría intentar un viaje al viejo telescopio espacial Hubble de la NASA para realizar reparaciones y prolongar su vida en órbita.

Las caminatas espaciales de Isaacman y Gillis fueron breves y de complejidad modesta. Se movieron lenta y deliberadamente, utilizando un pasamanos fuera de la escotilla, sin soltar nunca la nave espacial.

#### La condiciones

Como no hay esclusa de aire en la nave espacial Crew Dragon de SpaceX, la única forma de realizar una caminata espacial es dejar que salga todo el aire y luego abrir una de las escotillas. Para eso es necesario que los cuatro miembros de la tripulación usen trajes espaciales.

Así, mientras la Crew Dragon gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica que oscila entre 190 y 690 kilómetros de la superficie, Isaacman y Sarah Gillis, ingeniera de SpaceX, salieron de la cápsula durante menos de 10 minutos cada uno.

Los dos no estuvieron fuera de la nave espacial al mismo tiempo.

> Después de que Isaacman y Gillis regresaron al interior y cerraran la escotilla, el interior de la cápsula se volvió a presurizar gradualmente con oxígeno y nitrógeno.

ualquier intento de colonización Toda la caminata espacial, desde que se dejó salir todo el aire de la nave hasta volverla a llenar una atmósfera respirable, duró aproximadamente dos horas.

Las caminatas espaciales no son la parte más peligrosa de los vuelos espaciales. Ningún astronauta ha muerto nunca ni ha sufrido lesiones graves en las caminatas. Y este tipo de paseos no son infrecuentes: se han realizado más de 270 caminatas espaciales en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde diciembre de 1998, prácticamente sin incidentes. •

Agencias AP y AFP

#### Una nieta de Mussolini deja Hermanos de Italia por "muy derechista"

Rachele Mussolini se unirá a Forza Italia

ROMA.- Una nieta del dictador italiano Benito Mussolini dijo ayer que abandonaba el partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni porque era demasiado derechista.

Rachele Mussolini, concejala de la ciudad de Roma, dijo que se estaba uniendo al grupo Forza Italia, que forma parte de la coalición gobernante de Italia, pero es considerada más liberal en materia de derechos civiles.

"Es hora de pasar página y unirme a un partido que siento que está más cerca de mis sensibilidades moderadas y centristas", dijo la mujer de 50 años a la agencia de noticias ANSA.

Mussolini, que obtuvo la mayor cantidad de votos entre los candidatos en las últimas elecciones municipales de Roma en 2021, recientemente criticó la postura de Hermanos de Italia sobre los derechos de las minorías.

Es conocida por su apoyo a los derechos LGBTQ+y ha dicho que "nunca legustó" el saludo fascista, que algunos miembros y simpatizantes del partido todavía realizan durante los actos conmemorativos

El mes pasado tuvo un enfrentamiento con la primera ministra Meloni por el género de Imane Khelif, una boxeadora argelina que peleó contra la italiana Angela Carini en los Juegos Olímpicos.

Después de que Carini abandonara su combate contra Khelif, Meloni dijo que no había sido un pelea entre iguales porque la argelina no había superado una prueba de elegibilidad de género en 2023. "Hasta que se demuestre lo contrario, Imane Khelif es una mujer. Y ha sufrido una cacería de brujas indigna", dijo Mussolini. •

Agencias ANSA y Reuters





# ¡Sumate a la Maratón Nacional de Lectura!

Entre risas, carcajadas e ironías. Cuando el humor irrumpe en la literatura.



SUMATE EN MARATON.LEER.ORG



Con el apoyo de



# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar PROTESTA EN EL EXTERIOR DE GREMIOS Y FUERZAS POLÍTICAS

Reunió a dirigentes de la UCR, el peronismo y referentes del sindicalismo

#### Tensión entre poderes | DERROTA DEL KIRCHNERISMO

# El Gobierno logró que el Senado apruebe la boleta única de papel

Unión por la Patria quedó en soledad en el rechazo al cambio de instrumento electoral; la Cámara de Diputados deberá apurar la sanción de la ley para que el sistema pueda utilizarse el año próximo

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

El Senado aprobó ayer el proyecto de ley que instaura la boleta única de papel como instrumento de votación para las elecciones nacionales en reemplazo de la denominada boleta partidaria. Producto de trabajosas y largas negociaciones para vencer la resistencia de un puñado de senadores de fuerzas provinciales que mantuvo el tratamiento empantanado por más de ocho meses, la iniciativa sufrió modificaciones que la obligarán a volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto de boleta única fue aprobado minutos antes de las 21, siete horas después de iniciada la sesión y cuando aún faltaba tratar otros dos asuntos centrales de la jornada: la ley para garantizar el financiamiento de las universidades públicas y el veto al decreto presidencial que elevó en \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE.

El proyecto de boleta única fue aprobado por 39 votos a favor y 30 en contra. El kirchnerismo quedó en soledad en su rechazo a la propuesta, al defender el actual sistema y calificar al nuevo de "oscurantista" por considerar que, al menos en los distritos que eligen más de 10 diputados nacionales, los electores no tendrán a la vista el nombre de todos los postulantes.

Diputados tendrá que tratar la propuesta contra reloj para que el nuevo sistema pueda aplicarse en las elecciones de mitad de mandato del año próximo. El apuro radica en los plazos de cuestiones logísticas que deben resolverse para su implementación.

El texto aprobado ayer establece el uso de una única boleta de papel en la que estará toda la oferta electoral de cada distrito, con los nombres de las agrupaciones y de los candidatos que participan en la elección, salvo en los distritos que eligen muchos diputados, donde no estarán todos.

El modelo de boleta acordado es similar al que se utiliza en Mendoza, en el que los nombres de las agrupaciones se ubican de manera horizontal en el margen superior de la papeleta y las categorías en juego

-presidente y vice, diputados y senadores nacionales- se despliegan en sentido vertical.

#### Sin botón de lista completa

Sin embargo, para poder conseguir el apoyo de los senadores de Río Negro y Misiones, y alcanzar la mayoría absoluta del total de miembros de cada cámara que exige la Constitución para aprobar una reforma electoral, se eliminó el denominado "botón de lista completa", casillero que, al marcarlo, le permite a un elector apoyar a todos los postulantes de una misma fuerza política.

El proyecto fue informado por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Edgardo Kueider (Unidad Federal-Entre Ríos), quien consideró el cambio de sistema "un salto cualitativo" y dijo que la boleta única "garantiza a todos los ciudadanos el derecho a elegir porque garantiza que en el cuarto oscuro esté presente toda la oferta electoral", al evitar el robo de boletas en los puntos de votación.

"Todos los partidos políticos compiten en igualdad de condiciones, tiene el mismo espacio en la boleta para que pueda ser identificado", agregó Kueider, quien destacó que la BUP trae aparejado un "ahorro económico", ya que terminará con la inflación de ofertas electorales, sobre todo en las primarias, interesadas por acceder a los fondos del Estado para financiar la impresión de sus papeletas.

El radicalismo también apoyó el cambio de instrumento electoral. "Espero que le demos a la Argentina esto que es un paso más en la mejora de la representatividad política y esperemos que ya no tengamos que escuchar nunca más en la noche de un domingo electoral 'me robaron boletas' o 'faltan boletas'", afirmó Mariana Juri (Mendoza), una de las senadoras que más trabajaron para conseguir el acuerdo que finalmente permitió destrabar el tratamiento.

"Esta iniciativa es esencial para el fortalecimiento de la democracia", se sumó Maximiliano Abad (UCR-Buenos Aires), quien destacó que la boleta única "es más transparente, más equitativa, más simple, más

austera y más económica y ambientalmente sustentable".

El kirchnerismo se opuso con firmeza al cambio. "Es un sistema de oscurantismo, de ocultamiento", denunció Daniel Bensusán (La Pampa). "Van a estar ocultos narcotraficantes, delincuentes, porque en las boletas no van a estar sus nombres, sino que van a estar en afiches en las paredes" del cuarto oscuro. "Hoy se quiere cambiar lo único que anda bien en el país, que es el régimen electoral; quieren destruir el Estado de Derechoy comienzan modificando nuestro régimen electoral", denunció Florencia López (La Rioja).

La porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) aceptó que el actual sistema "es bueno", en virtud de que existe alternancia política a nivel nacional. "Pero creo que uno siempre pude mejorar los procesos", agregó la legisladora, quien sostuvo que el cambio de la boleta partidaria "sí es una demanda de la ciudadanía".

El tratamiento del proyecto había quedado estancado en enero último cuando la senadora Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un dictamen alternativo al texto aprobado en la Cámara de Diputados a mediados de 2022. La propuesta fue apoyada por el misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia.

Sin esos tres votos (el frente misionero tiene dos senadores) y con el kirchnerismo apoyando la propuesta alternativa, el tratamiento quedó bloqueado, con dos dictámenes apoyados por 36 senadores, es decir, uno menos que la mayoría absoluta de la Cámara alta,

En el debate de ayer, Silva contó que en los últimos meses "ocurrieron una cantidad importante de conversaciones" que permitieron llegar a un acuerdo. "Las modificaciones contienen lo mejor de cada uno de

En ese sentido, la senadora por Río Negro dijo que con la eliminación del casillero que permite votar la lista completa "queda saldada la desigualdad a la que quedábamos sometidos los partidos provinciales". Además, Silva destacó que, en el caso de su provincia, "solo en sobres se estarían ahorrando unos 30 millones de pesos". •



El libertario Ezequiel Atauche muestra una boleta en el recinto

### La oposición avanzó con el aumento de los fondos para las universidades nacionales

Tuvo el respaldo del kirchnerismo, la UCR y otros bloques menores; Milei anunció que lo vetará

La oposición se encaminaba esta madrugada a propinarle al Gobierno una dura derrota política en el Senado al sancionar una ley que recompone el presupuesto de las universidades nacionales.

La norma camina con destino al veto del presidente Javier Milei, que sostiene que esos aumentos de recursos sin partidas ponen en peligro el equilibrio fiscal y la lucha contra la inflación.

El Presidente podría pagar un duro costo social por aplicar el veto en un tema que motivó, en abril último, una masiva marcha en contra de la resistencia del Poder Ejecutivo a financiar las casas de altos estudios.

La ley tuvo el apoyo de radicales, kirchneristas y fuerzas provinciales y otros bloques menores, que impusieron su criterio durante la puesta en marcha de la sesión del Senado.

El débil rechazo a la iniciativa fue

aportado por el bloque oficialista y algunos senadores de Pro.

Según los defensores del proyecto, el costo fiscal de la norma es de el 0,14% del producto bruto interno (PBI).

En números, según los cálculos de los impulsores del proyecto, serían unos \$780.000 millones de pesos.

Desde el oficialismo, impugnaron el proyecto acusando a la oposición de hacer demagogia con un tema tan sensible como la educación, amén de destacar que la iniciativa no establece la fuente de financiamiento de la mayor erogación que implicará para el presupuesto nacional.

Como parte de su enfrentamiento con parte de la oposición en el Congreso, el jefe del Estado ya anunció que vetará la norma, tal como lo hizo con la ley de recomposición de las jubilaciones.

Esta aprobación y el eventual veto sumarán tensión a la reunión del próximo domingo, cuando Milei asistiráal recintode la Cámara de Diputados a presentar el presupuesto nacional 2025.

La ley que se aprestaban a san-

POLÍTICA | 11 LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



RICARDO PRISTUPLUK

Organizaciones universitarias, estudiantes y maestros se movilizaron frente al Congreso en rechazo a la política educativa del gobierno nacional. Mientras en el recinto del Senado se discutía el aumento de los fondos destinados a las facultades nacionales, la protesta -que aglutinó a unas 3000 personas-reunióa dirigentes de la UCR, el kirchnerismo y la izquierda.

Uno de los oradores fue Germán Martinez, el jefedel a bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados.

"Creemos que la tarea legislativa y la calle tienen que ir de la mano", expresó el legislador, que estuvo acompañado por Cecilia y Leopoldo Moreau. También estaba el kirchnerista Hugo Yasky, de la CTA.

Otro de los oradores fue el vicerrectordela Universidad de Buenos

Aires, Emiliano Yacobitti, sociopolitico del radical Martin Lousteau.

"La expectativa es que la ley se apruebe y que se recomponga el salario de los profesores universitarios, que hoy están cobrando por debajo de la línea de pobreza y que hace que cada vez puedan dedicarse menos a la docencia y a capacitarse", aseveró el dirigente de la UCR.



MARCOS BRINDICCI

cionar en la Cámara alta establece la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1º de diciembre del año pasado.

Hacia el futuro, el mismo mecanismo deberá aplicarse de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.

La invección de fondos se distribuirá en función del número de ingresantes y alumnos de cada universidad, las carreras ofrecidas, la cantidad de egresados, los hospitales y escuelas secundarias que posean a su cargo y la actividad científica, tecnológica y de extensión que lleven a cabo.

"El proyecto no busca incrementar los presupuesto de las universidades nacionales, sino que busca resguardar los gastos de funcionamiento, que representan menos del 10% del gasto total asignado", afirmó Flavio Fama (UCR-Catamarca), quien destacó que el 90% restante se consume en la recomposición salarial del personal docente y no docente.

El legislador radical, que fue rector de la Universidad Nacional de Catamarca, destacó que "más de un millón y medio de argentinos, que esperan tener un futuro, están en las universidades públicas", cifra que, dijo, representa el 70% del total de estudiantes de las casas de alto estudios de todo el país.

Por su parte, el kirchnerista Daniel Bensusán (La Pampa) apuntó sus críticas a Milei. "El presidente se la pasa diciendo en cada viaje al exterior que quiere insertar al país en el mundo. Cómo se va a insertar en el mundo si no tenemos garantizadas las carreras y las investigaciones estratégicas universitarias", sentenció.

"En vez de pensar en la motosierra para las universidades nacionales y para los jubilados, pensemos en garantizar que haya mayor cantidad de ingresados y mayor inversión en investigación para el desarrollo de nuestro país", remató Bensusán, antes de afirmar que "votar en contra de este proyecto es votar en contra del progreso de nuestro país".

#### La respuesta oficialista

El oficialista Bruno Olivera (San Juan) aseguró que la iniciativa no cumple con la ley de administración financiera porque no especifica de dónde deberían salir los fondos para que el Poder Ejecutivo pueda solventar el incremento presupuestario.

"No se entiende bien cómo se van a financiar estos aumentos", afirmó el legislador, quien mencionó informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que señalan que "gran parte de los fondos universitarios no se canalizaron de manera

eficiente". "Es claro que hoy la oposición

quiere establecer un discurso en el cual quieren decir que ellos llevan la bandera de la educación y nosotros somos los malos", remató el senador por San Juan.

La ley prevé la realización de auditorias sobre los fondos universitarios, las que estarán en manos de la Auditoría General de la Nación (AGN).

La cláusula fue introducida en la Cámara de Diputados por impulso de la UCR en respuesta a la denuncia del Gobierno, repetida por el oficialismo en el Senado, acerca de una supuesta opacidad en el manejo de los fondos por parte de las universidades.

"Estamos hablando de docentes que nos les alcanza la plata para ir a dar clases", denunció el radical Martín Lousteau (Capital), quien se enojó porque la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro) calificó como parte de la casta a los funcionarios universitarios por los malos resultados de la gestión educativa de las casas de altos estudios.

Lousteau volvió a la carga con los beneficios que la Ley Bases les otorga a aquellos que ingresen al blanqueo.

"A esos nos les cobran un peso, pero para las universidades no hay plata". "Primero decidieron no cobrarles a los que blanquean, por eso no hay plata", agregó el legislador de la UCR. • Gustavo Ybarra

# El DNU de los fondos para la SIDE, a punto de caer por completo

Una maniobra sorpresiva del kirchnerismo lo coló en la sesión del Senado y descolocó a Villarruel

#### Delfina Celichini LA NACION

En lo que significaba un traspié político para el oficialismo, la oposición buscaba rechazar esta madrugada el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 656, por el que se aumentaron en \$100.000 millones los gastos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE). Una maniobra de último momento del kirchnerismo, con aval de la UCR y también de una referente de Pro, posibilitó el tratamiento de esa iniciativa, contraria a la administración de Javier Milei.

La jugada, que tuvo el sello político del senador formoseño José Mayans (Unión por la Patria), se corporizó en el comienzo de la sesión y tomó por sorpresa al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), sobre todo a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que en ese momento se retiró del recinto.

En su lugar apareció Bartolomé Abdala, el presidente provisional del cuerpo, cuestionado recientemente por la gran cantidad de asesores que reconoció tener en San

Luis, su provincia de origen. Mayans, jefe de uno de los bloques kirchneristas, pidió la palabra al comienzo de la sesión para solicitar que se debatiera el DNU de Javier Milei. Con fuertes críticas a la estrategia parlamentaria del Gobierno, consideró: "No estamos de acuerdo con los tiempos, donde el Presidente llama a diputados que cambian su voto en 24 horas. La gente sospecha de corrupción. Proponen sesiones secretas para hablar de un gasto de \$100.000 millones. Es imposible que nos prestemos para eso".

La iniciativa de Mayans fue apoyada por el radicalismo, que propuso que el decreto se sumara al final del temario. A contramano de su bloque, también lo hizo la legisladora de Pro Guadalupe Tagliaferri, cercana al exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

El DNU 656 ya cuenta con la negativa de la Cámara de Diputados, por lo que la impugnación del Senadolo dejaría completamente sin efecto. De concretarse, será la primera vez que una norma de estas características sea frenada por el Congreso. Según pudo saber LA NAcion, el bloque radical se sumaría sin fisuras al rechazo.

El argumento que le había permitido a Villarruel excluir el tratamiento del DNU fue un inédito pedido del Poder Ejecutivo de convocar a una sesión secreta para que el director de la SIDE, Sergio Neiffert, y los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, concurrieran al recinto de la Cámara alta a brindar explicaciones sobre el destino de los fondos invectados en la SIDE.

Uno de los senadores que se manifestaron más firmes en el rechazo del decreto que habilitó fondos millonarios para la Secretaría de Inteligencia fue el radical porteño Martín Lousteau, quien a su vez preside la Comisión Bicameral de Inteligencia. En ese ámbito ya fue citado Neiffert, el jefe de la SIDE, cuya conducción de la central de los espías está asociada al asesor presidencial Santiago Caputo.

Para Lousteau y otros senadores opositores, se trata de una "asignación de prioridades" que el Gobierno no estaría respetando: mientras el presidente Milei veta la reforma que hubiera incrementado los haberes de los jubilados de la mínima en unos \$15.000, por otro lado destina por decreto \$100.000 millones para la SIDE, con el objetivo de que los ejecute como "fondos reservados".

Otros sectores de la oposición advirtieron que la SIDE puede utilizar esos fondos para financiar los "ejércitos de trolls" que cotidianamente aparecen en las redes sociales para defender al Gobierno y descalificar tanto a dirigentes políticos como a personalidades de distintos ámbitos que manifiesten un cuestionamiento a la gestión libertaria. •



José Mayans, ayer, en el recinto del Senado

M. BRINDICCI

#### Tensión entre poderes | DESPUÉS DEL DEBATE

# Un video mostró que un policía tiró gases a una niña frente al Congreso

El oficialismo había difundido otra imagen para acusar del ataque a una manifestante; una funcionaria avaló la información falsa

Fue una de las imágenes más fuertes que anteayer dejó la manifestación frente al Congreso: mostraba a una niña de diez años mientras era asistida para aliviar el ardor en sus ojos luego de ser rociada con gas pimienta. El Gobierno buscó desacreditar la imagen y minimizar su impacto político. ¿Cómo? Difundió un video con el que acusó a una manifestante de ser la autora de la agresión sobre la niña.

Además, la secretaria de Seguridadde la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó la acusación en varias entrevistas. "En el caso de la nena. las imágenes se analizaron: no estaba la presencia de la policía en ese momento. Evidentemente, fue un gas que arrojaron estas personas que estaban en proximidad a ella; es una mujer, todavía no está identificada", afirmó anteanoche Monteoliva, número dos de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, entrevistada en el canal TN. Negó en más de una oportunidad que un efectivo de seguridad estuviera involucrado.

En el video que difundieron fuentes oficiales y las cuentas de militantes de La Libertad Avanza. de baja calidad, se observa a una persona con un atuendo naranja que lanza una sustancia rojiza, que se dispersa como polvo, apuntando hacia el cordón de efectivos de la Policía Federal que buscaba desalojar la calle. La nube de color apenas llega a los policías y, en cambio, se esparce sobre algunos manifestantes. Según el relato de Monteoliva, esa había sido la sustancia que afectó la niña.

La propia Bullrich se pronunció sobre el hecho, pero para criticar a la madre de la menor afectada. "Madre irresponsable y violenta", escribió en mayúsculas en su cuenta de la red social X. Fue en respuesta a un tuit de Amnistía Internacional, que denunció la represión contra la niña, jubilados y periodistas.

Al caer la noche, el Gobierno no solo había logrado una victoria en la Cámara de Diputados, al defender el veto de Javier Milei al aumento de los jubilados. También había logrado poner en duda el registro más incómodo del operati-



El momento en que el policía les apunta a la madre y la niña

vo: la imagen de la niña con los ojos apretados por el ardor.

Ayer, sin embargo, se difundió en las redes sociales otro video, filmado desde detrás del cordón policial y de buena calidad. Allí se observa parte de la nube rojiza lanzada por la presunta manifestante, cuyo rostro no es captado. También cómo ese polvo afecta a un policía federal, que se resguarda detrás del cordón, y a una manifestante joven, que le pide a la policía que no avance sobre la madre y su hija, que desde antes de que comenzara esa secuencia estaban sentadas y abrazadas sobre el asfalto, junto a dos hombres, uno con muletas.

Pero lo que se aprecia con claridad es que, inmediatamente después, la Policía Federal avanza sobre los manifestantes. Y que uno de los uniformados, al pasar junto a la madre y la niña, decide apuntar hacia abajo y, a escasos centímetros, lanza una descarga continua de gas pimienta sobre sus cabezas. Además mueve el aerosol de arriba a abajo, varias veces, con lo cual la descarga impregna rostros, sienes y nucas. Recién entonces vuelve a apuntar hacia arriba el spray, para

dirigirlo hacia los manifestantes.

LA NACION consultó al Ministerio de Seguridad para saber si, con las nuevas imágenes, se analizaría la conducta del uniformado. También, si rectificarían los dichos de Monteoliva, quien había desvinculado a la policía de la agresión. No hubo respuesta.

Bullrich sí se comunicó con LN+ cuando se difundieron las imágenes de la polémica.

"El ministerio no envió un video a nadie", dijo Patricia Bullrich a Eduardo Feinman, quien le replicó que el video lo había difundido Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal. "No voy a aceptar que digan que somos mentirosos", reaccionó la ministra. Luego, en otra entrevista, aseguró que se comunicó con Rolle y negó haber enviado el video.

Bullrich también negó que el policía le hubiera apuntado a la niña. "Nosotros defendemos a la policía", enfatizó. Solo admitió la posibilidad de un error, pero rechazó que el policía hubiera tenido la intención de arrojar el gas.

"Nosotros no hacemos operaciones", afirmó.

# Jubilados: Milei hizo un gesto a Pro y evalúa citar a los 87 "héroes"

Tras la victoria en la Cámara baja, el Presidente llamó a Ritondo y analiza convocar a los aliados

#### Matías Moreno LA NACION

Después de que el oficialismo logró frenar la ofensiva de un amplio sector de la oposición para insistir con la ley que impulsaba un aumento en las jubilaciones, el presidente Javier Milei hizo gestos para congraciarse con los diputados aliados que le permitieron blindar el veto y, en la antesala del debate crucial por el presupuesto 2025, envía señales de que intenta construir una base de sustentación estable para retomar la iniciativa en el Congreso.

De hecho, el jefe del Estado evalúa armar un encuentro con los 87 diputados que respaldaron la posición del Gobierno y evitaron que los bloques opositores logra- que fue apuntado por Macri- no ran reunir los dos tercios de las voluntades que exige la Constitución para rechazar un veto presidencial. Si bien la convocatoria aún no fue oficializada por el Ejecutivo, Milei les anticipó a sus socios de Pro que pretende invitar la próxima semana a los 87 "héroes", como los calificó en la red social X, que se bloquearon la iniciativa de los "degenerados fiscales". Fuentes del espacio oficialista aseguraron a LA NACION que analizan la posibilidad de reunir a los diputados en la quinta de Olivos. A su vez, los armadores políticos más pragmáticos de Milei pretenden consolidar la alianza con el "tercio" de la Cámara baja que le permitió a Milei sortear una batalla difícil en el Congreso. "Necesitamos ampliar más", afirma uno de los altos mandos de La Libertad Avanza.

Sin embargo, la sorpresiva jugada de las autoridades de la UCR en el Senado, que acordaron con el kirchnerismo la inclusión del tratamiento del DNU que incrementó en \$100.000 millones los gastos reservados de la SIDE en la sesión de ayer, provocó un fuerte disgusto en la cúspide del Gobierno. Y en el gabinete no descartan que la maniobra pueda alterar el plan de convocar a los 87 "héroes". Es que Milei había recibido a los referentes dialoguistas en el Senado -estuvo Eduardo Vischi, jefe del bloque radical y cercano

a Gustavo Valdés- para consensuar la agenda legislativa. "Esto puede incomodar", advierten en el Ejecutivo. Resta saber si Milei mantendrá la actitud aperturista para transmitir previsibilidad y dar solidez a su armado político o volverá a activar el maltrato a los dialoguistas y los furibundos ataques contra "la casta" ante un escenario que se presenta adverso para el oficialismo en el Senado.

Poco después de que terminara la votación en la Cámara de Diputados, que arrojó 153 votos a favor de insistir con la reforma, 87 negativosy8abstenciones,elPresidente dio otro paso para recomponer los vínculos con el macrismo: se comunicó con Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Pro, para agradecerle el apoyo legislativo.

En el seno del macrismo valoran que Milei haya decidido involucrarse en la gestión política e intente conducir a los aliados. Valoran, por caso, que Santiago Caputo se haya involucrado en las tratativas parlamentarias. Consideran que Milei aprendió a la fuerza, por el duro revés que sufrió hace un par de semanas con el rechazo del DNU para incrementar los fondos reservados para el sistema de inteligencia. Ese día, la mayoría de la bancada macrista se opuso al decreto presidencial y le mostró el abismo a Milei. "El proceso va a ser lento, pero entendieron", señalan cerca de Mauricio Macri. Por ahora, las negociaciones para que dirigentes de Pro cercanos al expresidente desembarquen en puestos clave de la administración nacional siguen en stand-by. "Mauricio quiere que lo resultados se consigan y se consoliden a mediano y largo plazo", señalan.

A su vez, los macristas insisten en que aún falta recorrer un largo recorrido antes de discutir la convergencia de los espacios de Pro y LLA en un eventual interbloque. Repiten que esa debería "la culminación" de la etapa de convivencia política, la instancia previa que pretende atravesar Macriantes de discutir el armado una coalición electoral y de gobierno. "Están mejorando el management político, peroaún no tiene solidez; Javier lo sabe", retratan en Pro, donde aún persiste el disgusto por el decreto reglamentario de la ley de acceso a la información, una bandera de la gestión de Macri. •

### El veto a la movilidad complica las finanzas de trece provincias

Son las que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación; esperan el envío de fondos para sus cajas de jubilaciones

#### Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CORDOBA. – El cambio de voto de 28 diputados nacionales le permitió cos, viene renovando promesas que al presidente Javier Milei sostener el veto a la ley de movilidad jubilatoria sancionada por el Congreso, que preveía la cancelación de deudas con las cajas previsionales provinciales no transferidas a la Nación. Son 13 los sistemas que siguen en manos de los gobernadores, que vienen acumulando deuda desde que asumió la administración libertaria porque no se les giró ni un

peso. El monto adeudado rondaría los U\$S2000 millones.

Es uno de los temas por los que el jefe de Gabinete, Guillermo Frannunca se cumplieron. La ley vetada no explicaba cómo debía resolverse el pago, ni siquiera planteaba la posibilidad de que se usara el Fondo de Sustentabilidad de la Anses.

Las cajas de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes son las que siguen en manos de las provincias,

cuyos tesoros son los que deben poner el dinero que no manda la Anses. El monto es equivalente, en cada caso, a lo que le costarían esos pasivos al sistema nacional.

#### Los cambios

Entre los legisladores nacionales que cambiaron el voto hay algunos vinculados con los gobernadores que esperan que la Casa Rosada cumpla con los giros: Gerardo Cipolini, radical del Chaco, directamente se ausentó; los misioneros Carlos Fernández, Yamila Ruiz. Daniel Vancsik v Alberto Arrúa

-de Innovación Federal- se abstuvieron.

El caso más resonante fue el del radical entrerriano Pedro Galimberti, quien dejó su banca dos días antes de la sesión para integrar la comisión que administra la represa Salto Grande. Hacía dos meses que ese trámite estaba dando vueltas y salió a tiempo para que jurara Nancy Vallejos (Pro), quien votó a favor de mantener el veto. El gobernador Rogelio Frigerio llevó a la Corte Suprema hace unos meses su reclamo por los fondos.

Si bien la ley vetada planteaba

que se debía pagar la deuda con las cajas no transferidas con los recursos de la Anses, en los argumentos del veto se señala que todos "son utilizados para el pago de las prestaciones corrientes" del organismo. Esos compromisos tienen un fundamento legal que no se derogó, pero el 27 de marzo-por el decreto 280/2024- el Poder Ejecutivo suspendió la vigencia de los artículos 92 y 93 del presupuesto 2023, que había prorrogado para todo este año. Allí se fijaba cómo se debían liquidar mensualmente los fondos a las provincias.

LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### **EL ESCENARIO**

# Milei gana tiempo con ayuda opositora

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

a realidad política y económica no da respiro. Avances, retroles ses suceden y se superponen a ritmo vertiginoso. Nada termina de encontrar su punto de equilibrio ni de despejar el horizonte.

La incertidumbre, sin embargo, parece jugar en favor del Gobierno, que gana tiempo mientras la economía sigue en terapia intermedia, alternando buenas noticias con algunas regulares y otras malas. Es el fruto de algunos méritos propios del oficialismo, de la excepcional paciencia social y de muchas debilidades de la oposición, a las que Javier Milei, con su flamante uniforme de político, empieza a explotar en beneficio propio.

Las dos reuniones que el Presidente mantuvo esta semana con legisladores oficialistas, paraoficialistas y cooperativos constituyen la foto más reveladora de ese escenario.

Ninguno de los (módicos) planteos que llevaron los diputados y senadores de Pro y otros que no son del partido gobernante tuvo más que promesas vagas. Fue el caso del decreto reglamentario de la ley de acceso a la información, respecto del cual el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró su disposición a revisar si le acercaban objeciones atendibles, aunque el poderoso gurú Santiago Caputo siga rechazando cualquier revisión con el respaldo de Milei. Una disputa demasiado asimétrica (si la hubiera).

Sin embargo, los legisladores afines comprometieron su voto incondicional para sostener el veto del Presidente a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios y modificaba el modo de actualización, lo que hubiera complicado la situación fiscal y puesto más en alerta a los mercados. La autoridad (y la complejidad) con la que Milei explica asuntos económicos hipnotiza a los dirigentes que sienta a su mesa. El experimento lo tiene extasiado y confirma prejuicios.

Para el Gobierno, que haya sobrevivido el veto fue un gran triunfo en materia política y fiscal sin costo alguno en lo inmediato y que, en todo caso, a futuro será compartido. Paso a paso. Los ingresos de los jubilados pueden esperar.

Para los opositores fue una concesión sin más beneficio evidente a corto plazo que no enemistarse con quienes son o fueron sus bases y hoy apoyan al Gobierno. Toda una expresión de flaquezas presentadas como cuestiones de principios de quienes tienen como su mejor expectativa político-electoral una alianza con LLA. Aunque el triángulo de hierro del poder les fije una cuota de ingreso dificil de pagar sin hipotecar su identidad. Pesadillas insolubles del macrismo.

Para entender mejor el cuadro de situación vale extrapolar a la Argentina, invirtiendo los tiempos, la dicotomía que definiría la inminente elección presidencial norteamericana, según la formuló el periodista de The New York Times Peter Baker. Para Baker, Estados Unidos está dividido entre "la bronca", que encuentra su catalizador en Donald Trump, y "el agotamiento", que tiene por vector a Kamala Harris.

La duda crucial en el país de Milei es quiénes son mayoría hoy: si si-



Javier Milei

guen siendo los enojados con el pasado reciente, que llevaron al libertario a la presidencia, o si empiezan a empatar o ganar los agotados por el esfuerzo y el ajuste del presente, que se prolonga sin perspectivas claras en el corto y mediano plazo.

Las encuestas no dan respuesta certera, pero recientes sondeos empiezan a mostrar movimientos, entre los que resalta un porcentaje creciente de fatigados, de esos que dicen que no pueden continuar haciendo esfuerzos por más tiempo. Aunque los que afirman que "hay que aguantar, porque es el único camino" son muchos más que los que opositores y varios analistas imaginaban a esta altura del camino. Más cuando el índice de inflación, como se vio anteayer, se resiste a empezar con el número tres y la actividad muestra una recuperación heterogénea y concentrada en nichos, estancamiento en gran parte y en promedio "apenas repta", según un economista que no está lejos del Gobierno, pero ve motivos de alerta.

En la vertiginosa sucesión de acontecimientos que se vuelven noticia, la sesión de ayer del Senado, a diferencia de la del día anterior en la Cámara de Diputados, dejó más desafios y complicaciones que gratificaciones para el Gobierno. Salvo por la sanción de la ley electoral que incorpora la tan postergada y reclamada boleta única de papel, que el kirchnerismo esta vez no logró impedir. Una amenaza para el futuro electoral del peronismo.

Lo cierto es que la sanción de la ley de financiamiento universitario destinada a compensar el fuerte 
atraso salarial que sufren docentes 
y no docentes de las universidades públicas nacionales obligará a 
otro veto presidencial y a pagar un 
muy probable costo político. Será 
la reactivación de un conflicto que 
muy probablemente se expresará 
en las calles.

A diferencia de los jubilados, la comunidad educativa universitaria ha mostrado una capacidad de movilización masiva que interpeló transversalmente a toda la sociedad, como congregar en total a más de un millón de manifestantes en las principales ciudades del país y obligar por primera vez al Gobierno a replantearse su política, aunque sin modificarla de fondo. Una nueva marcha, esta vez contra el veto, podría sumar algunos gramos al platillo de la balanza del agotamiento del presente (con su propia carga de enojo) que disputa con el de la ira con el pasado.

"Que hagan lo que quieran. Voy a vetar la ley. El equilibrio fiscal no se negocia. Se lo voy a decir en la cara el domingo cuando les explique en el Congreso qué significa un presupuesto con déficit cero", dicen que fue la reacción de Milei ante algunos de sus colaboradores. No obstante, la lección podría incluir alguna respuesta a la demanda universitaria, según interpretaron algunos de sus interlocutores recientes.

En la Casa Rosada insisten en que la gran sorpresa será presentar un presupuesto donde cada gasto tiene su ingreso comprometido, para lo cual "el Presidente va a dar una clase magistral", anuncian. Sin embargo, otras fuentes prometen alguna novedad más que Milei se guardaría

La sanción de la boleta única de papel en el Senado es una derrota para el kirchnerismo y una victoria democrática

El Gobierno gana tiempo y espera que se alineen los planetas

La duda crucial es qué sentimiento hoy es mayoría en el país para darle más potencia a su inédita puesta en escena en la presentación de la "ley de leyes".

#### Los misterios del FMI

Mientras tanto, el mismo día en el que el Gobierno padecía la sesión del Senado, celebraba que el economista chileno Rodrigo Valdés dejaba de ser el encargado de las (estancadas) negociaciones con la Argentina. Valdés había sido calificado por Milei de enemigo. Otra coincidencia con Sergio Massa, que acusa al funcionario de "antiargentino" y de haberlo "forzado a devaluar en medio del proceso electoral". Dicen que el candidato derrotado estuvo tentado de felicitar públicamente a Milei.

La salida de Valdés está sujeta a varias interpretaciones, en especial tras la explicación que dio la vocera del FMI, Julie Kozack.

Por un lado, en el Gobierno lo consideran un triunfo que confirmaría que el ahora exencargado "entorpecía las negociaciones por cuestiones ideológicas". Algunas fuentes creían ver allí una ayuda del anunciado, pero no confirmado, viceministro de Economía, el argentino-chileno José Luis Daza, amigo de Valdés. Sería la prueba de sangre de Daza para que Milei firmara su designación, que hasta ayer seguía sin oficializarse y sin que nadie pudiera explicar la causa de la demora luego de que el ministro Luis Caputo lo anticipó hace 20 días.

Por otro lado, algunos economistas y políticos con llegada al FMI sostienen que el corrimiento de Valdés fue la forma que encontró el organismo para remover excusas y poner en evidencia que si no se avanza en las negociaciones de un nuevo programa es por decisión de la Argentina, porque su política tiene inconsistencias que lo harían inviable. En ese plano es un hecho que "para que empiece una negociación formal la Argentina tiene que hacer el pedido yeso todavía no ocurrió", explica una fuente con acceso directo al FMI.

Entre los inconvenientes del Go-

bierno para abrir la discusión están el cepo y el atraso cambiario, que el duro piso del 4% de inflación complica yaleja aún más de la convergencia con el 2% de devaluación, que para Milei y Caputo es intocable.

Lo mismo sucede con las reservas en rojo y en camino de ponerse moradas con la baja del impuesto PAIS para las importaciones, y la continuidad del dólar blend para evitar la ampliación de la brecha entre el dólar oficial y los financieros.

La manta empieza a verse más corta y varios economistas consideran que el ingreso de divisas por el blanqueo y por el régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI) sería insuficiente, por lo que el Gobierno podría verse apurado a empezar a negociar con el FMI.

"El blanqueo viene bien, pero aun así lo que ingresará como reservas netas no alcanza y lo que entre por el RIGI va a volver a salir en gran medida, porque se usará para importar bienes de capital", advierte un economista que, sin embargo, deja abierta la puerta de que el Gobierno podría lograr sus objetivos. La determinación de Milei, más la creatividad y el arrojo del equipo económico, alimenta esa duda. La producción de conejos es una actividad fructífera.

En Economía no hay lugar para el escepticismo, aunque, como señaló el domingo pasado en LA NACION el economista Esteban Domecq, deban "alinearse todo los planetas" para lograr los objetivos de Milei y Caputo.

Otra carrera contra el tiempo. Mientras tanto, la oposición, aunque entorpezca, sigue aportando ayudas inestimables al oficialismo. Ahí se inscribe el nuevo desgajamiento del radicalismo, con la intercesión invalorable de la experta zapadora y ministra Patricia Bullrich, que facilitó que cinco diputados cambiaran su voto sobre la reforma jubilatoria. Además, otro diputado de la UCR, el entrerriano Pedro Galimberti, dejó su banca a una macrista más oficialista a cambio de un significativa mejora en su calidad de vida. Pasó de la Cámara baja al directorio de la comisión administradora de la represa Salto Grande, igual que el aumento de sus ingresos, que pasaron a ser tres veces y media más que los que percibía como legislador nacional. Su jubilación sí estaría asegurada.

En el universo peronista, a la reaparición de Cristina Kirchner abocada a discutir economía (para beneplácito del Gobierno) se sumó el estallido de la interna kirchnerista en su bastión bonaerense.

La disputa entre los intendentes camporistas Mayra Mendoza (Quilmes) y Julián Álvarez (Lanús), por un lado, versus el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministroy excamporista Andrés "Cuervo" Larroque, por el otro, anticipa la pelea electoral y deja ver el trasfondo de la disputa entre los herederos de la expresidenta: su hijo Máximo y el gobernador Axel Kicillof. Además, expuso otras delicias, como la acusación de Mendoza a sus contrincantes de utilizar botsy trolls en las redes sociales para hostigarla.

Nadie está a salvo. Y el Gobierno sigue ganando ese insumo vital para esta etapa que es el tiempo. A la espera de que "se alineen los planetas".•

### Tensión entre poderes

## Rompen la puerta e irrumpen en la Legislatura de Santa Fe

La agresión fue protagonizada por manifestantes que protestaban contra la reforma previsional

Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO. – Graves incidentes se produjeron ayer en la Legislatura de Santa Fe, donde un grupo de manifestantes que se oponían a la reforma previsional que se aprobó en la Cámara baja santafesina se enfrentaron a la policía.

El punto más álgido del día se dio cuando la gente que protestaba, la mayoría identificada con partidos de izquierda, logró voltear la puerta principal del edificio de la Legislatura e irrumpir en su interior.

Ayer era un día clave para la reforma previsional que impulsa el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, ya que la Cámara de Diputados provincial debía aprobar el proyecto que tenía media sanción del Senado.

produjeran protestas en la sede legislativa de la capital provincial, el nivel de confrontación de los manifestantes causó sorpresa.

En un principio, los activistas intentaron impedir el ingreso de los diputados al edificio. No lo lograron.

El proyecto se aprobó ayer en general y la oposición se retiró. La votación resultó con 23 votos positivos, nueve negativos y 11 abstenciones. Además, hubo seis ausentes. La votación se dio dentro de lo previsto, pero lo que llamó la atención fueron los fuertes incidentes que se produjeron afuera.

La situación generó tanta tensión que fueron varios diputados de la oposición y el oficialismo los que debieron intervenir para mediar y evitar que crecieran los enfrentamientos.

"Quieren escuchar la postura de cada uno de los legisladores elegidos por el pueblo", reclamó la diputada Amalia Granata. En el mismo sentido se manifestó Miguel Rabbia, representante del peronismo en la Cámara baja: "No piden nada fuera de lo normal, es la casa del pueblo y no pueden quedar afuera", apuntó, en un intento de calmar los ánimos.

Lajornadahabíacomenzadocon polémica a partir de la decisión del Ministerio de Seguridad de rodear las inmediaciones de la Legislatura con un fuerte operativo que incluyó unos 200 agentes y la colocación de vallas antitumultos.

A partir de las gestiones de los legisladores, los policías fueron retirados del lugar. "Es una intimidación pública hacia los trabajadores", señaló Rabbia.

La exvicegobernadora de Santa Fe Alejandra Rodenas condenó la decisión del gobierno provincial y la comparó con lo que hizo el presidente Javier Milei en el marco de la discusión sobre el veto que se dio ayer en el Congreso. "Si Pullaro está reclamando la deuda, ¿por qué mientras tanto decide ajustar a los trabajadores?", se preguntó.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo que hubo "7 agentes de la policía de Santa Fe, 6 con contusiones de menor gravedad, con heridas leves, y el restante con herida de vidrio en un ojo, con lo cual la sección de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad le brindó Aunque estaba previsto que se contención inmediata, se lo llevó al Hospital Cullen y de ahí a una clínica privada, a cargo del Ministerio, para que pueda recibir la atención médica que necesitaba".

El proyecto que impulsa el gobierno provincial prevé declarar la emergencia previsional por dos años, aunque prorrogable por uno más por la actual administración. Fija además tope de haberes de 20 jubilaciones mínimas y eleva progresivamente los aportes, que pasarán del 14 por ciento actual a una escala que va de 15,5 a 21%, en función del ingreso.

El gobierno provincial argumenta que la Caja de Jubilaciones de Santa Fe tiene un déficit de entre un 20 y 30 por ciento que, proyectado para 2024, es de 430.000 millones de pesos.

También estípula un aporte solidario para funcionarios activos y pasivos. En el último caso, tributarán un 2 por ciento aquellos que ganen más de tres jubilaciones mínimas (1.134.000 pesos de bolsillo).

Otro cambio aprobado por la Cámara alta es la ampliación de la comisión técnica que controlará la emergencia previsional: ahora estará compuesta por seis diputados, cuatro senadores, dos representantes del Ejecutivo y referentes sindicales del sector público.

El proyecto también le otorga al gobernador de turno la chance de cambiar la edad jubilatoria en caso deque ese punto se modifique en el sistema previsional nacional.



El momento en que destruyen la puerta

CAPTURA

# Desde el bloque libertario invitaron a Casero para criticar al periodismo

**DIPUTADOS.** El humorista participó de un debate en la comisión de Libertad de Expresión; antes expusieron profesionales agredidos

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados fue, una vez más, epicentro de polémica. En este caso, con la presencia del humorista Alfredo Casero, convocado por la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien no abogó por la libertad de expresión, sino que se despachó en duros términos contra el periodismo. Los representantes de la oposición dialoguista, que no estaban enterados de que había sido citado, no disimularon su malestare incluso algunos se retiraron.

El cuerpo es presidido por Emilia Orozco, de La Libertad Avanza, quien pese a los reiterados pedidos de sus colegas opositores recién a último momento distribuyó la lista de periodistas invitados: Romina Manguel, Silvia Mercado y María O'Donnell, entre otros. La convocatoria era para que pudieran dar testimonio sobre las agresiones sufridas, por parte del Gobierno, en su ejercicio profesional.

Posteriormente expuso Casero, quien cuestionó el papel del periodismo. Acusó a la prensa de "haber dejado sola a la gente". Tildó a los periodistas de "berretas", los instóa dejar de decir mentiras y criticó que se difundan los nombres de las mujeres que visitaban Olivos durante la presidencia de Alberto Fernández. "Acostarse con alguien es una acción personal y no es un delito el vicio", dijo. Según supo LA NACION, el cómico fue convocado por Lemoine para rebatir los cuestionamientos del periodismo al Gobierno por sus medidas contra la libertad de prensa.



El humorista Alfredo Casero, ayer, en Diputados

O'Donnell, por su parte, se refirió al "clima muy hostil" en el que trabajan los periodistas críticos, "sobre todoen redes, con el propio presidente involucrándose en ciertos ataques". La conductora consideró que la real intención de Javier Milei es "atacar la credibilidad" de la prensa. "Cuando el Presidente arranca viene atrás de funcionarios públicos", subrayó. Se que jó de que el mandatario no se presente en conferencias y siempre les dé reportaje a las mismas personas. Antes se había producido un fuerte cruce entre Romina Manguel vellibertario Alberto "Bertie" Benegas Lynch. En abril, la periodista publicó una entrevista con el legislador que le causó un dolor de cabeza al Gobierno. "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el ta-

ller, puedas hacerlo", fue una de las frases de Benegas Lynch.

Manguel le reclamó a Benegas Lynch falta de honestidad cuando, luego de la entrevista, Javier Milei la atacó. "Salió a denigrarme y a desprestigiarme", dijo. El diputado insistió en que sus frases habían sido tergiversadas. "Ya tuviste, Mantoda una gran cantidad de trolls o guel, esa semana de protagonismo, cortala", le advirtió. También la comisión escuchó el testimonio de periodistas que sufrieron ataques de manifestantes frente al Congreso. Carla Ricciotti, de LN+, relató cómo la golpearon por la espalda mientras registraba los incidentes. "Creo que Ricciotti dejó en claro la importancia que tiene proteger al periodismode los intolerantes", sostuvo Silvana Giudici, de Pro. Apuntó hacia la "persecución constante" del kirchnerismo.

### Los diplomáticos votaron no sumarse al paro

CANCILLERÍA. Esperan que la Justicia responda a su reclamo por la suba del impuesto a las ganancias

Jaime Rosemberg LA NACION

En medio de su gira oficial por Suiza y Austria, la canciller Diana Mondino recibió una buena noticia en el siempre agitado frente interno de la diplomacia nacional. La asamblea de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (Apsen) decidió por una estrecha mayoría no sumarse al paro que ayer protagonizó el gremio estatal ATE, en protesta por el descuento de hasta el 30 por ciento del plus en dólares que cobran unos 400 diplomáticos con

funciones en el exterior. Apalancados en los diplomáticos jubilados y los de rango superior, 261 afiliados votaron por el no al paro, mientras 226 (en su mayoría, secretarios o consejeros) insistieron sin éxito en la ne-

cesidad de una medida de fuerza. Fuentes de la Apsen, que encabeza Eduardo Michel, contaron a LA NACION que "se mantiene el estado de asamblea permanente", que la próxima reunión será el viernes 20 y que, por sobre todo, se esperan novedades del amparo presentado ante la Justicia para revertir la medida.

La decisión de la asamblea fue tomada de modo bien diferente por los bandos en pugna. Los que optaban por no enfrentar direc-

tamente a Mondino, a quien desde el inicio del conflicto se dirigieron los reclamos por el pago del plus, afirman que "primó la sensatez".

Mientras tanto, los que promovían medidas más duras se quejan de que "cada uno cuida su ranchito", con el argumento de que, en los sueldos de los embajadores y diplomáticos de más alto rango, aun los que no están en el servicio activo, el descuento "se siente mucho menos".

Los recortes ya realizados rondarían los US\$4000 para secretarios, US\$5000 para consejeros y US\$6500 para ministros, poco más de un 30 por ciento en promedio sobre el neto que cobra-

ban hasta el mes pasado. Ambos sectores esperan con ansias alguna novedad de la presentación judicial que los abogados Ricardo Gil Lavedra y Alberto Tarsitano hicieron ante el juez federal en lo contencioso administrativo Martin Cormick para que deje sin efecto la medida.

Más allá de sostener con énfasis la justicia del reclamo (los diplomáticos ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos), un dato adicional que manejan los alienta: Cormick habría iniciado él mismo, en 2017, un amparo por el pago de Ganancias en su condición de funcionario judicial. •

#### Milei será padrino de un séptimo hijo varón

LEY. Por primera vez desde que Javier Milei es presidente, nació en la Argentina un séptimo hijo varón y, según la norma y la tradición, será ahijado presidencial.

Se trata de Noah Portillo, quien nació anteayer en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Sumamá, Mirta Portillo, es misionera, pero hace unos 20 años se trasladó a la capital de Santa Cruz porque el clima seco ayudó a curar los problemas respiratorios de su primer hijo, Adam, que hoy tiene 18 años.

Adam nació en Misiones, pero luego nacieron sus hermanos Iván (16), Tiago (12), Aarón (10), Ezel (8) y David (2), todos patagónicos.

En el hospital le informaron que por la ley de padrinazgo presidencial tiene derecho a solicitar que Javier Milei sea el padrino de su hijo y ya comenzaron con los trámites. "Me dijeron que están haciendo contacto con el Presidente, así que podría ser el ahijado", señaló la mamá, de 41 años, en diálogo con FM Santa María de las Misiones.

"No esperábamos que fuera a tener todos varones; podría decir que llegamos a siete niños buscando una hermanita para ellos, pero ya está, ya me di cuenta de que no estoy para la nena", contó.

POLÍTICA | 15 LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Kicillof salió en defensa de los intendentes para que sigan cobrando tasas en las boletas

**PROVINCIA.** Rechazó la prohibición del ministro Caputo, que exigió a los municipios que retiren sus adicionales de los servicios públicos

#### Francisco Jueguen LA NACION

El gobierno de Axel Kicillof salió a respaldar que los intendentes bonaerenses sigan cobrando sus tasas municipales en las facturas de servicios públicos.

La provincia enfrentó, de esa forma, la decisión del ministro de Economía, Luis Caputo, de prohibir la inclusión de las tasas en las boletas de los servicios.

Kicillof lanzó su desafío contra la medida a través de un comunicado oficial del Organismo de Control de la Energía bonaerense (Oceba), que aclaró que las empresas distribuidoras están habilitadas a incluir conceptos diferentes al de electricidad en las liquidaciones mensuales.

"La norma nacional pretende avasallar competencias provinciales propias de esta jurisdicción", sostuvo la empresa bonaerense.

De esa forma, Kicillof les entregó a los intendentes bonaerenses un argumento legal para seguir cobrando sus tasas a través de las boletas de servicios.

Tres decada diez pesos que se pagan en las facturas de luzy gas de los municipios de todo el país no están relacionados con los servicios que se prestan, sino más bien con el intento de esos distritos de recaudar impuestos.

Así lo calculó el Centro de Estudios en Finanzas Públicas (Cepif) con base en un relevamiento de facturas de gas y electricidad en 41 municipios distribuidos en 15 provincias. "Encontramos que, en promedio, el 30% del valor de la factura se refiere a conceptos que no están vinculados con el servicio", informaron desde el centro de estudios.

"EnelCefipexploramosquésucedecon la carga impositiva, muchas veces poco visible y bajo nombres desconocidos para el consumidor/

contribuyente, en distintas localidades de la Argentina. La situación es dispar en el caso de electricidad y algo más homogénea en gas", indicaron en el centro de estudios a través de un hilo publicado en X.

"Unode los conceptos usualmente incluidos es la tasa de alumbrado público, pero también pueden ser otros servicios, como agua, cloaca o sepelio. Además, las facturas suelen incluir impuestos nacionales (IVA), provinciales (Ingresos Brutos) y tasas e impuestos municipales", explicaron los especialistas. Luego se preguntaron: "¿Y por qué se cobra así? Este mecanismo garantiza recursos a los agentes de recaudación: si no se paga la electricidad/ gas, se corta el servicio. Atar el pago de impuestos/tasas a este esquema aumenta el cumplimiento sin mavores esfuerzos de fiscalización".

"Eliminar los conceptos no vinculados al consumo, disminuirá la recaudación. Nada es gratis. Alternativas: aumentar impuestos a los cumplidores, mejorar la fiscalización, solicitar mayores transferencias, ajustar el gasto o endeudarse. No todas las opciones son igualmente viables", estimaron los expertos, que aseguraron que trabajan en estos temas para estar del lado de la "transparencia a la información para el consumidor".

El Cepif es un centro de estudios de la Universidad de La Plata que viene trabajando en un portal de impuestos municipales y provinciales en la Argentina. Entre sus impulsores están el economista Santiago Garriga, actual director del centro de estudios, e Isidro Guardarucci, hoy subdirector de Cefip y exsubsecretario de Hacienda en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Dependía directamente entonces de Hernán Lacunza.

La Secretaría de Comercio publicó el miércoles la resolución

267/2024 con el objetivo de limitar el cobro de "cargos ajenos a la naturaleza del servicio" que se está facturando. La medida, según contó LA NACION, alcanzaría desde las tasas viales que cobran algunos municipios en las estaciones de servicio, hasta las "ecotasas" que cobran los hoteles en zonas turísticas. A su vez, en las boletas de gas y electricidad tampoco se podrá cobrar servicios adicionales, como las cuotas de seguros devida o créditos personales, como aplican algunas distribuidoras.

La norma no incluye las tasas que les cobran los municipios de manera directa a los comercios, como por ejemplo la de seguridad e higiene, que generó la que ja generalizada de los supermercados y mayoristas, cuando el intendente de Lanús, Julián Álvarez, la aumentó de 2,76% a 6% sobre la facturación de los hipermercados. Tampoco las tasas por publicidad y propaganda o el ABL, que se traslada de manera indirecta al usuario final a través de un mayor costo del servicio. Ni a los impuestos nacionales y provinciales que se cobran en proporción al servicio, como el 21% de IVA que aplica el Estado o el que establecen las provincias sobre el consumo eléctrico.

"Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios y gobiernos provinciales que incluyen tasas locales e impuestos que no corresponden a la facturación de servicios esenciales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la resolución 267/2024, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos", informó la Secretaría de Comercio.

#### El jefe comunal de San Isidro se alineó con Caputo

Ramón Lanús, intendente de San Isidro, se alineó con el ministro de Economía, Luis Caputo, en pleno enfrentamiento del funcionario con los jefes comunales del PJ por el cobro de tasas en las boletas de servicios públicos. Anunció que eliminará la tasa que se percibe con la

carga de combustibles, de \$6 por litro. "Acompañando el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos para normalizar la economía, resolvimos eliminar la tasa municipal decombustible", indicó. Lanús enfrenta desde ayer un paro de los municipales por 48 horas. •

### Pulseada entre el gobernador y Kirchner

Kicillof estará en Mar Chiquita; el hijo de la expresidenta, en La Plata

LAPLATA.-Axel Kicillofy Máximo Kirchner medirán fuerzas, casi en espejo, en un nuevo capítulo de su confrontación por la conducción política del peronismo en territorio bonaerense. El gobernador encabezará un acto mañana en Mar Chiquita y el diputado liderará un encuentro con militantes en La Plata el viernes de la próxima semana.

Antes, reaparecerá Cristina Fernández de Kirchner en Merlo, hoy mismo, con una clase magistral que dará en la Universidad Nacional del Oeste.

En el acto de Mar Chiquita, Kicillof buscará movilizar al interior de la provincia, en la quinta sección electoral, bajo la consigna "La provincia se organiza. La patria no se vende". El armado del gobernador tiene como primera parada las elecciones de 2025, pero la organización ya trabaja para 2027 con el lema "Axel o Milei".

Máximo Kirchner, en tanto, bus- área del Banco Provincia. ca retener el liderazgo en el PJ bonaerense ante los clamores de renovación que llegan para la elección interna de noviembre: el diputado nacional se mueve para retener el poder con el aval implícito de su madre.

El miércoles, Kicillof marchó al Congreso de la Nación con sus armadores políticos: los ministros de DesarrolloSocial, Andrés Larroque, y de Gobierno, Carlos Bianco, y con los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de Ensenada, Mario Secco, que estuvieron en la primera fila junto a la vicegobernadora Verónica Magario, entre otros.

Kicillof y sus partidarios marcharon separados de las columnas de La Cámpora, la agrupación que aún responde al diputado Máximo Kirchner. De esas columnas participaron otros intendentes, como Mayra Mendoza (Quilmes) y Damián Selci (Hurlingham), lo que muestra a las claras que la compulsa por el liderazgo en esta provincia se milita no solo en actos políticos. También en las calles.

La tensión entre los militantes de los dos sectores es cada vez más expuesta. Ayer, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, arremetió contra su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, y los acusó de atacarla por un posteo realizado por Julián Alvarez, intendente de Lanús.

"En días donde todos debemos estar hablando del daño que Javier Milei genera a nuestra población, lamento tener que evidenciar la acción de algunos dirigentes sobre el posteo que el día martes realizamos con Julián Álvarez sobre un reclamo justo para nuestros municipios y en representación de los intereses de 1.200.000 vecinos de Lanús y Quilmes", indicó Mendoza en la red social X, donde adjuntó un informe sobre hallazgo de bots supuestamente vinculados a Ferraresi, Larroque y al intendente de Castelli, Francisco Echarren.

Mendoza estará en la primera fila del acto con el que el intendente Gustavo Menéndez espera a Cristina Kirchner en Merlo, donde, en cambio, dificilmente esté Ferraresi, que ya desafía públicamente la conducción de la expresidenta. María José Lucesole

### Pedidos de informes por la designación de Capitanich

El exgobernador de Chaco ahora cumple funciones en el Banco Provincia

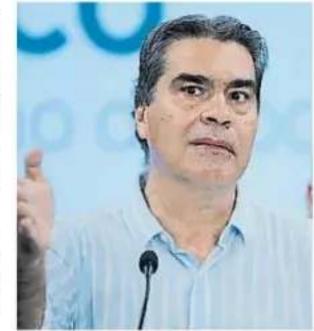

Jorge Capitanich

ARCHIVO

El bloque de La Libertad Avanza del Senado bonaerense, dirigido por Carlos Curestis, presentó un pedido de informes para que el gobernador Axel Kicillof brinde explicaciones por el nombramiento del exmandatario provincial de Chaco, Jorge Capitanich, en un

La presentación se formalizó a raíz de que el gobierno bonaerense reactivó una estructura de la entidad financiera oficial que hacía 20 años que no tenía funciones, el Centro de Estudios Federales, para poner al frente a Capitanich.

En su pedido de informes, Curestis y los senadores Florencia Arietto y Joaquín de la Torre pidieron conocer el papel y la función que cumple Capitanich dentro del Banco Provincia.

También se preguntan por los objetivos que tiene el Centro de Estudios Federales, el sueldo que percibe el exgobernador de Chaco en el Estado bonaerense y si el salario por dicho cargo tuvo aumentos en los últimos meses.

El listado de preguntas, además, pretende saber si el nombramiento fue aprobado de forma unánime por el directorio del Bapro o si solo corrió por cuenta del presidente de la entidad, Juan Cuattromo.

Según expusieron los legisladores libertarios en el texto, que fue presentado el lunes de esta semana, el sueldo que percibiría Jorge Capitanich en su flamante cargo dentro del Banco Provincia sería inicialmente de \$8 millones, suma que habría ascendido a \$15 millones por un reciente aumento.

"Estamos hablando de más de 10.000 dólares", apuntaron en el texto del pedido de informes.

Voceros oficiales del Banco Provincia aseguraron ayer que el monto que percibe Capitanich es muy inferior: 2 millones de pesos más IVA, en concepto de honorarios.

También afirmaron que el área en la que fue designado se reactivó "por decisión del pleno del directorio del Banco" y que Capitanich brinda "asistencia técnica" y por lo tanto "no es empleado" de la entidad.

Ayer se sumó otro pedido de informes impulsado por el senador provincial Alex Campbell, de Juntos por el Cambio.

El legislador también pidió precisiones sobre la designación, las funciones y el sueldo o los honorarios que percibe Capitanich en el Banco del Estado bonaerense.

"Resulta inadmisible –afirmó Campbell- que la provincia de Buenos Aires sea un aguantadero con sueldos millonarios para la política".

#### Los tribunales, en la mira | ACUSACIONES CONTRA UN MAGISTRADO

# Avanza la denuncia por violencia de género contra el camarista Hornos

La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, remitió todos los antecedentes al Consejo de la Magistratura



El juez Hornos integra la Sala IV del máximo tribunal penal

FERNANDO MASSOBRIO

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió ayer notificar las denuncias por violencia de género contra uno de sus miembros, el camarista Gustavo Hornos, al Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la conducta de los jueces.

Casación tomó la decisión en un encuentro plenario que se extendió por casi dos horas. La medida contó con la aprobación de ocho de los camaristas y la oposición de uno, el juez Carlos Mahiques. Hornos, por su parte, participó del inicio del encuentro, pero luego, a instancias de sus colegas, se retiró y no votó.

Así, firmaron la resolución que dispone la remisión al Consejo de la Magistratura presidente de la Cámara, Mariano Borinsky, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña (que además es consejero de la Magistra-

tura), Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani, Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci (que participó de manera virtual), Alejandro Slokary Mahiques (que dejó constancia en la resolución de que su voto era "en minoría").

Los camaristas aludieron a la "preocupación institucional puesta de manifiesto" y a las "particularidades del caso", y fundaron su decisión en el artículo 3 del Reglamento de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que dice: "Cuando los Tribunales de Superintendencia [la Cámara de Casación es uno] tomaren conocimiento de un hecho u omisión imputable a un magistrado del Poder Judicial de la Nación que pudiere configurar falta disciplinaria o causal de remoción, notificarán al Consejo de la Magistratura todos los antecedentes en

un plazo máximo de tres días".

Se trató de una medida "excepcional", según dijo a LA NACION uno de los magistrados presentes en el cónclave de ayer. De hecho, es la primera vez que Casación pone en conocimiento del Consejo de la Magistratura un "hecho u omisión" de un miembro de la propia cámara. Hasta ahora solo lo había hecho con jueces de instancias inferiores, advertían en los tribunales. En la reunión, los camaristas destacaron que debian informar al Consejo porque existe la sospecha de que el caso está ligado directamente con su rol de juez.

La alternativa era iniciar un sumario interno, pero la opción fue descartada por los magistrados al tener el caso un expediente ya tramitando en la Justicia.

Según explicaron a LA NACION, lo

que empujó a los magistrados a tomar cartas en el asunto fueron los motivos que esgrimió el juez de la Justicia ordinaria, Alfredo Godoy, para apartarse del caso la semana pasada. En línea con el fiscal, sostuvo que las acciones que en la denuncia se atribuyen a Hornos exceden el ámbito de su mera vida privada y podrían "comprometer su desempeño" como juez de Casación afectando el "buen funcionamiento del servicio federal".

#### Comodoro Py

"Los hechos denunciados [...] versan sobre un potencial aprovechamiento por parte del imputado de su calidad de magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido como del acceso a las herramientas del Estado", señaló el juez Godoy cuando declaró la incompetencia de su juzgado y envió el caso a la Justicia Federal. La causa quedó en manos del juez Sebastián Ramos, que delegó la investigación en el fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan.

Según la denunciante –que es una expareja de Hornos–, él abusó sexualmente de ella y después la amenazó con usar en su contra el poder que tiene como camarista. "Teníamos que informarlo. El reglamento es claro y estamos ante un caso que podría impactar en el ejercicio de la jurisdicción", dijo uno de los jueces de Casación a LA NACION, en alusión al mencionado artículo 3.

Porello, todas las actuaciones, las civiles y las del fuero penal, fueron remitidas al Consejo de la Magistratura, con facultades para sancionar y, eventualmente, iniciar un proceso de destitución de los magistrados.

En la resolución de ayer quedó constancia de que Hornos "aceptó la invitación de sus colegas de no participar del acuerdo". No obstante, su plan original era hacerlo, y llegó incluso a hablar del tema. Les dijo a sus colegas, entre otras cosas, que él había consentido—no había cuestionado— la orden de restricción que le impide acercarse a su expareja.

Ante la consulta de LA NACION, el juez Hornos prefirió no emitir declaraciones sobre la denuncia que pesa sobre él. La causa tuvo su origen en una denuncia en la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema. Luego, se abrió un expediente en la Justicia Civil y otro en la Penal, que acabó en los tribunales federales de Retiro tras el corrimiento del juez ordinario Godoy. •

#### Diputadas kirchneristas no quieren al juez en el caso Vialidad

Dicen estar "preocupadas" por las denuncias que enfrenta

Once diputadas de Unión por la Patria emitieron ayer una declaración en la cual manifestaron su "profunda preocupación" por la denuncia de violencia de género que pesa sobre un juez de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, y solicitaron un "urgente abordaje" del tema por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial.

Una de las firmantes de la declaración, la legisladora Mónica Macha, añadió en sus redes sociales que un magistrado acusado de violencia de género no puede juzgar a "una mujer como Cristina [Kirchner]", en referencia a la causa Vialidad.

En esa causa, la expresidenta está acusada de redirigir obras a favor del empresario Lázaro Báez, que se enriqueció con el kirchnerismo.

Hornos, junto a sus colegas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, debe decidir si confirma, eleva, disminuye o revoca la condena a seis años de prisión impuesta a la exvicepresidenta Kirchner.

El kirchnerismo profundizó su presión contra Hornos, un juez que firmó fallos contrarios a los intereses de Cristina Kirchner.

Las diputadas, por caso, no mostraron la misma reacción frente a otras denuncias de violencia de género que afectaron a dirigentes cercanos, como Alberto Fernández o el intendente Fernando Espinoza.

"Ante la gravedad de los hechos denunciados, esta Honorable Cámara reafirma su compromiso institucional de acompañamiento a las víctimas de
violencia de género y exhorta al
Poder Judicial a que, aplicando la
perspectiva de género que amerita el caso, esclarezca completamente lo denunciado y determine las responsabilidades civiles y
penales correspondientes", se lee
en documento firmado por las legisladoras kirchneristas. •



POLÍTICA | 17 LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

# Con los pliegos de la Corte frenados, el Senado avanza con dos camaristas federales

Los jueces Jorge Morán y Roberto Hornos buscan un nuevo aval de la Cámara alta para seguir en sus cargos después de los 75 años

#### Delfina Celichini

La Comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma los dictámenes de dos candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para extender sus cargos de camaristas federales. Se trata de Jorge Morán, de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Roberto Hornos, de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, dos tribunales con sede en la ciudad de Buenos Aires. Ambos postulantes defendieron en una audiencia pública sus pliegos y respondieron las preguntas de los senadores.

Si bien los dos ya son camaristas, necesitan un nuevo acuerdo para seguir en sus cargos porque pronto cumplirán 75 años y la Constitución nacional dice: "Un nuevo nombramiento, precedido de el Poder Ejecutivo dé el puntapié igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".

Los trámites de Hornos y Morán fueron expeditivos, a diferencia del tratamiento que esta misma comisión le dio a las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla para sentarse en una de las cinco sillas



Jorge Morán CAMARISTA



Roberto Hornos CAMARISTA

de la Corte Suprema. Sus pliegos permanecen congelados por todos los bloques a la espera de que inicial para conversar un acuerdo más amplio que involucre otros lugares en la Justicia.

Si bien la firma de los dictámenes de Morán y Hornos todavía no concluyó, es probable que sus nominaciones avancen sin inconvenientes. En lo que va del proceso, no recibieron ninguna impugnación ni observación.

Durante la audiencia que coordinó la comisión de Acuerdos, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro), los juristas fueron consultados por su opinión sobre el pago del impuesto a las ganancias.

Ninguno puso reparos al respecto. Actualmente, sólo son alcanzados por este impuesto los magistrados que ingresaron al Poder Judicial después de 2017.

Pasaron tres semanas desde que Lijoy García-Mansilla defendieron sus nominaciones frente a los senadores. Sin embargo, ninguno logró el aval de la comisión para que sus pliegos puedan ser llevados al recinto. El reglamento del Senado no fija un plazo para la firma del dictamen tras la audiencia y solo menciona que debe ser "a la mayor brevedad posible". Una definición ambigua que permite dilatar el trámite hasta que no se logren las adhesiones necesarias.

El kirchnerismo, clave para que los candidatos consigan los dos tercios del Senado, se resiste a firmar hasta tanto el Poder Ejecutivo no amplie la negociación hacia otros lugares. Hay 140 vacantes de jueces federales así como el jugoso rol de Procurador General de la Nación, que lo desempeña de manera interina por Eduardo Casal.

El radicalismo tampoco quiere quedarse afuera de esta conversación. A pesar de que muchos de sus referentes, como la santafecina Carolina Losada, ya se expresaron en contra de la postulación de Lijo, esperan un gesto del Gobierno para sumarse a la negociación. La oposición analiza que un acuerdo integral podría destrabar las postulaciones de Milei para la Corte. •

## Puja judicial en la investigación por el teléfono del atacante de Cristina

La jueza Capuchetti pidió apartar al fiscal Picardi por su vínculo con Mena

#### Hernán Cappiello

La jueza federal María Eugenia Capuchetti recusó al fiscal federal Franco Picardi en la causa en que se investiga su denuncia contra el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, a quien acusó de mentir cuando declaró que la jueza había manipulado al celular de Fernando Sabag Montiel, al ser detenido por el atentado contra Cristina Kirchner.

La magistrada, que fue reconocida por el juez federal Ariel Lijo como querellante en esta causa por falso testimonio contra el ministro de Axel Kicillof, apuntó a la vinculación "política y de amistad personal" entre el fiscal Picardi y Mena. En su escrito de recusación, que ahora deberá resolver el juez Lijo, Capuchetti dijo que le "genera profunda preocupación" el eventual desempeño del fiscal.

Capuchetti denunció que Mena mintió cuando declaró ante la jueza María Servini y afirmó que la magistrada había manipulado el teléfono celular de Sabag Montiel, al ser detenido por el intento de asesinato de Cristina Kirchner. Ese teléfono fue secuestrado la no-

che del 1º de septiembre de 2022 y cuando fue manipulado por la Policía Federal quedó bloqueado y se reseteó a su estado de fábrica. Así lo encontró la Policía de Seguridad Aeroportuaria cuando lo intentó abrir. Capuchetti dijo que Mena "introdujo una versión mentirosa de los hechos; circunstancia que configura sin lugar a dudas la comisión de un delito de acción pública" y lo denunció en el juzgado de Lijo. Picardi es el fiscal de turno con este juez. Pero Capuchetti dijo que "no

puede omitirse la ponderación de la conocida relación" entre ambos y puso como ejemplo que Picardi fue funcionario del Ministerio de Justicia junto con Mena, que fue viceministro y además fue aportante electoral del Frente para al Victoria. Dijo que, por ello, Picardi "no se encuentra en condiciones de garantizar la objetividad en su accionar, puesto que su relación con el denunciado no permite suponer que podrá llevar adelante una acusación sincera".

"No puedo imaginar un escenario justo, alcanzado en el marco del debido proceso legal. El fiscal Picardo y el ministro Mena han sido compañeros de trabajo, y son

amigos. Comparten ámbitos sociales y afiliaciones políticas, se ven a menudo y coinciden en intereses comunes. No es posible pensar que el acusador público impulsará la acción en contra de Mena, y mucho menos que requerirá su citación a indagatoria cuando así corresponda. Y para ser justa, sería comprensible que no pueda el Dr. Picardi actuar de ese modo. No se trata aquí de juzgarlo, sino de ser sinceros y respetuosos con los derechos de las víctimas, así como con el debido proceso legal", escribió la jueza.

Y señaló que "no existe una función jurídica y ajena a cualquier conveniencia política que el Dr. Picardi pueda llevar adelante. Su amistad con el señor Mena, que incluye asiduos encuentros e intereses comunes, se traduce en una evidente incapacidad para seguir a cargo de la vindicta pública en la presente investigación".

La jueza Servini investiga si fue dolosa, es decir, intencional, la maniobra por la cual se reseteó a su condición de fábrica el celular de Sabag Montiel. En esa causa declaró Mena. El juez Lijo investiga si Mena mintió. Y el Tribunal Oral Federal Nº 8 juzga a Sabag Montiel. •

# Suspenden la venta de un barco que peleó en Malvinas por las críticas

ARMADA. Grupos de veteranos habían cuestionado el remate del aviso Alférez Sobral

Tras la reacción adversa que había generado la decisión de ponerlo en venta, el ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó suspender la subasta del aviso Alférez Sobral, el barco de la Armada actualmente en desuso que había actuado en la Guerra de Malvinas y perdido a su comandantey siete tripulantes en un cruento ataque británico.

La medida fue tomada luego de que Petri analizó la situación con el jefe de la Armada, vicealmirante Carlos María Allievi.

El buque había ingresado en el teatro de operaciones durante el conflicto bélico en 1982 para rescatar a dos pilotos de la Fuerza Aérea cuyo avión había sido derribado. La noticia del remate del aviso Alférez Sobral movilizó a entidades de veteranos de Malvinas y a organizaciones vinculados con la comunidad naval, que pedían que el navío fuera preservado como museo.

El Alférez Sobral fue incluido inicialmente en la subasta programada para el 23 de septiembre dió parcialmente en un muelle de por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), con un precio base de \$14,2 millones. Fuentes navales confirmaron a LA NACION que se mantiene el remate de otros tres buques actualmente en desuso.

Los barcos que participaron de la gesta de Malvinas y serán rematados son las corbetas ARA Guerrico, que transportó a infantes de Marina y fue destinada a las islas Georgias, y ARA Drummond, que es gemela de la anterior y acompañó la flota anfibia en el desembarco del 2 de abril. Cada una se ofrece con una base de \$31,8 millones.

Alanunciar el cambiode planes, la Armada informó oficialmente que "por decisión del ministro Luis Petri, el exaviso ARA Alférez Sobral, que combatió en Malvinas, no será subastado". Y explicó que hasta el 16 de diciembre organismos públicos e instituciones privadas podrán presentar solicitud para recibirlo en donación y convertirlo en buque museo".

Según pudo saber LA NACION, se decidió demorar tres meses la subasta para dar tiempo a la presentación de proyectos que contemplen los recursos necesarios para retirar el buque de la Base Naval

de Mar del Plata, ponerlo en condiciones para ser remolcado a otro muelle y alistarlo para que pueda ser exhibido como museo. Más allá del valor de la compra, se estima que el costo que insumiría el traslado del barco sería superior a 300,000 dólares.

Si bien la convocatoria es abierta, están encaminadas las gestiones con el Centro de Exsoldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe, que hace tiempo viene mostrando interés por preservar como museo el aviso Alférez Sobral. A lo largo del día hubo diálogos telefónicos desde el Ministerio de Defensa y la Armada con Owen Crippa, piloto de la Aviación Naval retiradoy miembro de la comisión directiva de esa entidad, que preside Adolfo Schweighofer.

El deseo del centro de veteranos de Santa Fe de contar con un testimonio de Malvinas no es nuevo. Hace unos años pidieron un buque vles of recieron el destructor Santisima Trinidad, que en 2013 se hunla Base Naval de Puerto Belgrano. Después surgieron otras opciones, como el propio aviso Alférez Sobral

"Este buque es un símbolo, es parte de una historia. No podía quedarme sin hacer nada y lo voy a conseguir. Es algo que nos tiene que interesar a unos cuantos argentinos", reveló Crippa, que movió cielo y tierra en estos días para reflotar la posibilidad.

Con espíritu optimista, estima que habría dos espacios posibles en Santa Fe: un espacio que cedería el ente administrador del Puerto de Santa Fe, donde ya se exhibe una maqueta del submarino ARA San Juan, y un parque municipal de varias hectáreas sobre el río, donde se encuentra el Museo de la Constitución.

El ARA Alférez Sobral lleva el nombre del primer militar argentino que invernó en la Antártida, entre 1901 y 1903. Aunque la historia del buque quedó profundamente ligada a la Guerra de Malvinas, donde su comandante, el capitán Sergio Raúl Gómez Roca, cayóen el puente de comando, junto a siete tripulantes, al ser alcanzado por dos misiles de aeronaves británicas. • Mariano de Vedia



El aviso ARA Alférez Sobral

ARMADA

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$994,60  | ▲ (ANT:\$993,41) |
|-----------|-----------|------------------|
| CCL       | \$1259,83 | ▲(ANT:\$1245,78) |
| Mayorista | \$960,00  | ▲ (ANT:\$958,50) |

Paralelo \$1280,00 ▼ (ANT: \$1285.00) \$1061,54 A (ANT: \$1056,17) Euro

\$170.32 A (ANT: \$169.72) 27.317 A (ANT: 27.219) Reservas en millones de US\$

**Deuda** EN BUSCA DE DÓLARES FRESCOS

# Tras fuertes críticas de Milei, el Fondo cambió al negociador con la Argentina

Fue anunciado ayer por el organismo; ese rol vuelve a estar a cargo de Luis Cubeddu, quien reportará directamente a Gita Gopinath, la número dos del organismo; el Gobierno busca un nuevo programa

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- Rodrigo Valdés, el funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estaba en la mira del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, dejó la negociación con la Argentina y "delegó plenamente" las discusiones para delinear un nuevo programa en Luis Cubeddu, quien responderá directamente a la cúpula del organismo.

La salida de Valdés de las negociaciones -una movida notablemente atípica para el Fondo-llega luego de varios meses de tironeos con Milei y Caputo por las conversaciones en busca de un nuevo programa que aporte fondos frescos para apuntar la recuperación de la economía y la salida del "cepo" cambiario, y tras una cadena de ásperas críticas del mandatario al economista chileno.

A fines de julio, Milei dijo que Valdés "tiene mala intención", "no quiere que le vaya bien a la Argentina" y "todo el tiempo está poniendo 'peros''', en una de las últimas y más duras ofensivas contra el funcionario que timonea el Departamento del Hemisferio Occidental, y que se incorporó al Fondo en mayo de 2023, cuando la Argentina ya estaba en plena campaña presidencial, y el programa que negoció el gobierno de Alberto Fernández ya empezaba a descarrilarse bajo la gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda. La Argentina es el principal deudor del Fondo.

"Para apoyar mejor el involucramiento constructivo en curso con las autoridades argentinas, el director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado plenamente las negociaciones del programa en Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Ashvin Ahuja, jefe de misión para la Argentina, cuyo trabajo es supervisado directamente por la administración del Fondo", dijo la directora de Comunicaciones del organismo, Julie Kozack.

Cubeddu reportará de manera directa a Gita Gopinath, la número dos del Fondo, que ha estado muy involucrada en el caso argentino, y la directora gerente, Kristalina Georgieva. Fue quien participó de manera directa en las negociaciones con Martín Guzmán y Massa. durante el gobierno de Fernández,

y que ahora lidiará con Caputo. aunque ya llevaba el día a día y el granulado fino de las discusiones, mientras que Valdés supervisaba lastratativas. La llegada al equipo de Caputo del economista nacido en la argentino pero nacionalizado chileno José Luiz Daza, de buen trato con Valdés, había sido vista como una señal de que el Gobierno apuntaba a terminar de encauzar la relación con Valdés y el staff del FMI.

La salida de Valdés de las negociaciones elimina ese foco de tensión en el día a día de las conversaciones entre el Fondo y la administración de Milei, pero dificilmente altere la sustancia de la discusión de fondo.

#### Cortocircuitos

El gobierno argentino buscaba desde hacía tiempo correr a Valdés de las discusiones, y el propio Presidente se puso al frente de una durísima ofensiva para que se corriera de las conversaciones.

Esa ofensiva había comenzado a fines de junio, cuando Milei criticó a Valdés, sin nombrarlo, durante una entrevistadurante su últimagira europea. Al criticar la herencia del gobierno de Alberto Fernández, Milei apuntó contra funcionarios del gobiernoanterior, pero también contra "un técnico del FMI con vínculos con el ForodeSan Pablo" que "hizo la vista gorda", una referencia a Valdés.

Ante ese primer golpe, Georgieva brindó una señal de respaldo a Valdés: Kozack dijo en una de sus habituales conferencias de prensa en julio que Georgieva "tiene plena confianza" en Valdés, y que el involucramiento con las autoridades seguía siendo "activo y constructivo".

Luego, a fines de ese mes, Milei fue un paso más allá al fustigarlo duramente, esta vez con nombre y apellido, y acusarlo de ser cómplice del "desastre" que dejó la gestión de Massa al frente del Palacio de Hacienda.

"Hubo complicidad del jefe de la misión Argentina del FMI con el gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a la Argentina. Él tiene otra agenda. Nosotros somos sobrecumplidores contodo, pero prefirieron apoyar el desastre de Massa. ¿Por qué el FMI le permitía todo a Massa? Nosotros sobrecumplimos todo y todo el tiempo están poniendo 'peros'. Avalaba todo el desastre de Massa y a nosotros nos hace lo que nos hizo", disparó Milei.

Más allá de la controversia por la salida de Valdés, Kozack dejó dos señales favorables al Gobierno: dijo que "hay señales de una recuperación incipiente de la actividad económica y de los salarios reales": y, por otra parte, le dio un guiño a la decisión del Presidente de vetar el aumento a los jubilados aprobado por el Congreso Nacional al remarcar "la importancia de cumplir los objetivos fiscales" para estabilizar la economía argentina.

"Tomamos nota de los recientes acontecimientos en el Congreso y seguimos haciendo hincapié en la importancia de cumplir los objetivos fiscales para apoyar una mayor reducción de la inflación y mejorar la credibilidad general de la política. Eneste contexto, coincidimos con los objetivos del gobierno de fortalecer la sostenibilidad general del sistema de pensiones y, al mismo tiempo, proteger el valor real de las pensiones, especialmente para los jubilados de menores ingresos", dijo Kozack.

#### El desafío que viene

Milei y Caputo buscan que el Fondo aporte dólares frescos para apuntalar el programa económico y acelerar la salida del cepo, uno de los objetivos que se ha fijado el Gobierno para avanzar con la estabilización de la economía y una condición necesaria para apuntalar la inversión extranjera.

Pero la visión prevalente en Washington es que los miembros del board del Fondo, los socios principales del organismo no están listos para firmar otro cheque a la Argentina luego de dos programas fallidos: el de Mauricio Macri, y el de Fernández, que dejaron al Fondo con una fuerte exposición a la Argentina, la mayor a nivel mundial.

El gobierno de Milei ha sobrecumplido hasta ahora los objetivos fiscales que acordó con el Fondo, uno de los ajustes más fuertes jamás vistos en un programa del organismo, pero todavía persisten interrogantes respecto del futuro regimen monetario que adoptará el país.

La dolarización prometida por Milei en la campaña sigue sobre la mesa. Y además resta definir la secuencia de salida del cepo, y si el Gobierno permitirá que el dólar se ajuste libremente o no, una discusión añeja que siempre irrumpe como el tema más espinoso en el ida y vuelta con los técnicos del organismo. •



El chileno Rodrigo Valdés dejará de auditar el caso argentino en el FMI

# El problema de fondo no es Valdés, sino la discusión por el plan

#### **EL ANALISIS**

Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON auricio Macri llegó a sugerir en su libro Primer tiem-V **1** po que David Lipton pudo haberle costado su reelección. Alberto Fernández y Cristina Kirchner denostaron al Fondo Monetario por el "préstamo político" a Macri, que después ellos renegociaron. Ahora es Javier Milei quien apunta a Rodrigo Valdés en medio de nuevos tironeos con el Fondo por plata y un nuevo programa, el tercero que busca la Argentina en seis años para encarrilar la economía.

En la relación entre la Argentina yel FMI cambian los gobiernos y los actores, pero las tensiones perduran. El problema es el mismo: no es una persona, es el plan.

La decisión de Rodrigo Valdés,

el director del Hemisferio Occidental del Fondo, de retirarse de las negociaciones con la Argentina en medio de las feroces críticas de Milei apunta, en las palabras de Julie Kozack, vocera del Fondo, a desactivar la ofensiva y generar un "involucramiento constructivo". La movida es atípica, pero las peleas no.

Valdés es el nuevo blanco, como antes fue Lipton o Alejandro Werner, o, en la época de Néstor Kirchner, Rodrigo de Rato. El próximo puede ser Luis Cubeddu -que ya estaba a cargo del día a día de las negociaciones y seguirá en ese papel-o Gita Gopinath, que ocupa el cargo que tenía Lipton, y ha adoptado el programa argentino.

El repliegue de Valdés, que es el jefe de Cubeddu, expone nuevas tensiones en las nuevas conversaciones entre el Fondo y la Argentina. Falta conocer la imagen completa. El motivo.

LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

#### UN GESTO PARA DESCOMPRIMIR

El organismo decidió correr de las gestiones al economista chileno criticado por Milei



"Hubo complicidad del jefe de la misión argentina del FMI con el gobierno anterior. Rodrigo Valdés tiene mala intención manifiesta. No quiere que le vaya bien a la Argentina. Él tiene otra agenda"



"Para apoyar el involucramiento constructivo en curso con las autoridades argentinas, el director del Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado plenamente las negociaciones del programa en Luis Cubeddu"



ARCHIVO

# "Es un zurdo que no entiende nuestro programa", dijeron en el Gobierno

En la Casa Rosada no ocultan el alivio por el reemplazo del negociador

Jaime Rosemberg y Cecilia Devanna LA NACION

Sin disimular su satisfacción, el Gobierno celebró ayer la decisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de apartar al economista chileno Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, de las negociaciones con la Argentina.

"Valdés se había vuelto loco y esto demuestra la predisposición del Fondo a acordar con nosotros", expresaron muy cerca del Presidente poco después de conocida la decisión del organismo multilateral de crédito. "Era alguien que operaba en contra", insistieron en la Casa Rosada.

En la primera línea de las filas libertarias también admitieron que la decisión conocida ayer "fue una sorpresa porque eso no ocurrió nunca", pero la calificaron igualmente como "enteramente razonable, porque Valdés tenía un problema filosófico". "Es un zurdo que no entiende nuestro programa económico y operaba contra la negociación del nuevo acuerdo todo el tiempo, el que filtraba cosas era él", apuntaron.

Las fuentes consultadas por LA NACION en la sede de gobierno atribuyeron esas filtraciones "al fin de entorpecer" las negociaciones con la administración libertaria. "Era un obstáculo, ahora se podrá encarar un diálogo más fructífero", agregaron desde Balcarce 50.

Cerca de Milei destacaron el vínculo del Presidente con Luis Cubeddu y también de este con el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. A lo que también sumaron la relación personal del jefe del Estado con Kristalina Georgieva, titular del organismo, aunque aclararon que ese vínculo "se complicaba cuando intervenía Valdés".

Milei trabó también una excelente relación con Gita Gopinath, segunda del organismo y quien lo visitó en febrero pasado, durante su paso por el país. "La relación va a dejar de estar marcada por alguien que la obstruía todo el tiempo", reiteraron. Y aseguraron que el paso siguiente es la presentación de un "nuevo programa al FMI", que, según aclararon las fuentes, "se está discutiendo".

La salida de Valdés de las negociaciones con la Argentina –una movida notablemente atípica para el Fondo– llega luego de varios meses de tironeos con Milei y Caputo por las conversaciones en busca de un nuevo programa que aporte fondos frescos para apuntar la recuperación de la economía y la salida del "cepo" cambiario, y tras una cadena de ásperas críticas del Presidente al economista chileno.

Enjuliopasado el propio presidente Javier Milei denunció entonces que había habido por esos días dos intentos de "corridas cambiarias" y apuntó a Valdés, a quien acusó de beneficiar al gobierno anterior y de "poner peros" a la actual gestión en el marco de las negociaciones con el organismo de crédito internacional. "¿Por qué el FMI le permitía todo a [Sergio] Massa?", cuestionó el mandatario en un canal de streaming.

"Nosotros seguiremos haciendo

bien las cosas. Es una decisión del Fondo avalar todo el desastre que hizo [el exministro de Economía, Sergio] Massa", sentenció Milei en diálogo con Neura. "Y nosotros que sobrecumplimos nuestras metas más exigentes nos hace lo que nos hizo", marcó el mandatario en alusión directa a la intervención de Valdés en las negociaciones con el organismo de crédito internacional.

"Tiene una mala intención con la Argentina manifiesta", arremetió Milei refiriéndose a Valdés. "No quiere el bien para el país. Era contemplativo con el gobierno anterior y no con nosotros que somos un ejemplo del esfuerzo fiscal. Él tiene otra agenda", apuntó Milei. Lo que no sabe el Presidente es que Massa, antecesor de Caputo en Economía, también tiene una mala opinión de Valdés. "El antiargentino", lo suele definir.

Fiel a su estilo, el líder libertario arremetió: "Se tiene que saber la verdad. El jefe de la misión del Fondo fue ministro de Economía de [Michelle] Bachelet, que causó el desastre que causó en Chile, que además es Foro de San Pablo", lanzó. ¿Por qué le permitían todo a Massa? Porque el gobierno anterior era Foro de San Pablo, era Grupo Puebla", señaló.

"No es mi jefe, mi jefe es el pueblo argentino. Es una decisión del FMI, vaya a saber uno por qué el FMI nos pone a un Foro de San Pablo ahí adentro", planteó Milei. "Nosotros sobrecumplimos todo y todo el día están poniendo peros. El FMI tenía un conjunto de metas, nosotros pusimos metas más fuertes y sobre cumplimos las nuestras".•

Milei lo acusó de tener "mala intención" y de estar "poniendo peros" y lo vapuleó cada vez que pudo, pero nadie en el oficialismo ofreció muchos detalles sobre el foco de tensión: si es el atraso cambiario, el dólar, la dolarización, la salida del cepo o la intención oficial de que el Fondo firme otro cheque en blanco.

#### Inverosimil

El problema de fondo es ese: la brecha entre lo que el Fondo quiere o puede dar, y lo que el Gobierno quiere y está dispuesto a ofrecer. La sustancia de la discusión no cambia aun si cambia el negociador entre las partes.

Valdés es un economista ampliamente respetado en Washington, dentro y fuera del Fondo. La noción de que era el único obstáculo para que Milei accediera a un nuevo programa es inverosímil.

Un plan debe pasar por el tamiz del staff -incluidos varios otros departamentos, además del que conduce Valdés-, el management, es decir, Gopinath y Kristalina Georgieva, y, por último, el board o directorio, controlado por el G7, y donde se sabe que Estados Unidos tiene una injerencia singular. Aun si Valdés desaparece, el Gobierno debe recorrer un largo y complejo camino hasta llegar a su objetivo final, un nuevo programa con fondos frescos.

En su libro, Macri dijo que la causa principal por la cual no pudieron controlar el dólar durante la corrida cambiaria de la Semana Santa de 2019 que terminó por sepultar su reelección fue "la negativa tajante del FMI, y sobre todo de David Lipton, a reconocer el problema que teníamos y dejarle al Banco Central operar con más libertad" sobre el dólar.

En ese momento eran Nicolás Dujovne y Guido Sandleris – antes se había ido Luis Caputo de la entidad monetaria por cortocircuitos con el FMI– quienes pujaban con Werner y Roberto Cardarelli. Al final, el Fondo dio luz verde para intervenir sobre el dólar. Para Macri, demasiado tarde.

"La corrida de Semana Santa no fue gratis. Pero me cuesta no pensar que, si la decisión de Lipton hubiera llegado solo dos semanas antes, quizás el resto del año habría sido distinto", concluyó Macri. Macri descargó responsabilidades en Lipton, pero el problema real de Macri no fue Lipton, sino su plan. El problema real del Gobierno ahora tampoco es Valdés. •

## El exministro de Bachelet que enojaba al Presidente

#### PERFIL

odrigo Valdés no podría ser catalogado como "un fiscalista", pero tampoco como alguien que desconoce la relevancia del concepto. Un ejemplo fue la recuperación de la actividad económica chilena a través del gasto público en pandemia, algo que celebró Valdés, aunque también advirtió sobre sus posibles descalabros. En aquel entonces, en el país trasandino se había permitido usar dinero de los fondos de pensión, algo que catalogó como "pan para hoy, hambre para mañana". En aquel contexto de salida de la crisis, el funcionario no cuestionaba la necesidad de brindar subsidios "grandes", sino "cómo se vuelve atrás de esas medidas".

Los "desafíos" de corrección planteados por Valdés en Chile en aquel entonces no resultan tan ajenos a los de la Argentina: "El desafío pendiente es que hay una parte del mercado laboral, el que es menos formal porque no es asalariado, que aún no encuentra normalización", dijo.

Además, sus observaciones en algunos aspectos macroeconómicos vinculados a la energía tampoco son tan distantes de los que los debates por las tarifas generan en la Argentina. "El precio de la electricidad está congelado; hay bastantes subsidios a los combustibles, lo que también pone desafíos bien complicados de administrar en el mediano plazo", planteó Valdés.

Peromásallá de nodenostar el gasto público, tiene una visión compatible con la del "gasto inteligente". De hecho, consideró que la fortaleza fiscal de Chile podía perderse por la pérdida de focalización de la ayuda social dirigida a los sectores más necesitados. "La clase media quiere participar en los beneficios del Estadoy se ha ido perdiendo la lógica de focalización en los más pobres", indicó.

El exministro de Economía Sergio Massa tampoco tenía una relación fluida con Valdés. Una anécdota cuenta que en una de las últimas reuniones en Washington en la que estaban Massa y su equipo técnico, Kristalina Georgieva comentó que había estado en Bulgaria por su cumpleaños y que había celebrado con un plato tradicional de su país. En ese momento, ella les dijo que entendía que en América del Sur hay buenos vinos. Valdés apuntó: "El vino chileno es muy bueno". Massa, siempre sarcástico, no se quedó atrás. Dijo que "el vino argentino es excelente" y agregó: "El chileno es amargo".

Valdés tiene un doctorado en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts y una licenciatura en Economía de la Universidad de Chile. Además de su paso previo por el Fondo, fue ministro de Finanzas de Michelle Bachelet en Chile entre 2015 y 2017, y ocupó otros cargos en el gobierno chileno y en el Banco Central del país trasandino.

Asu vez, forjó experiencia en Wall Street al trabajar como economista jefe para América Latina del banco de inversión Barclays Capital, y también como economista para la región andina para el banco brasileño BTG Pactual. Es profesor de Economía en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile.

# El BCRA habría destinado ya US\$650 millones a frenar los dólares financieros

VERANITO CAMBIARIO. Desde mediados de julio, tendieron a la baja y se ubican en el menor valor real desde antes de las PASO de 2019

#### Melisa Reinhold

LA NACION

A mediados de julio, cuando los dólares libres volvían a recalentarse y a marcar récords nominales, el Gobierno anunció que el Banco Central (BCRA) intervendría en el mercado del MEP y el contado con liquidación (CCL).

Desde entonces, se habrían destinado unos US\$650 millones a esta estrategia, que, junto a la oferta de divisas proveniente de los exportadoresy una menor demanda importadora, hizo que las cotizaciones libres alcancen el valor real más bajo desde la antesala de las PASO de 2019.

La decisión de intervención la comunicó el presidente Javier Milei el sábado 13 de julio, un día después de que el blue tocara los \$1500 por primera vez.

El mandatario puso en duda que haya una "verdadera demanda" de cieros cerraron julio y agosto con pesos, por lo cual decidió que las una caída nominal mensual. divisas que compre el Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) serían vendidas (por su equivalente a los pesos emitidos) en el circuito del dólar MEP y el contado con liquidación (CCL).

Según explicó el oficialismo, así se mantendría constante la base monetaria y se neutralizaría parte de la emisión generada por la compra de dólares oficiales.

Sin embargo, indirectamente esta estrategia también permitió

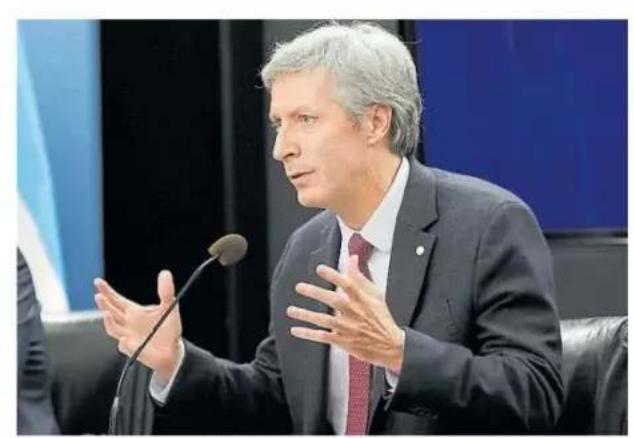

Santiago Bausili, presidente del Banco Central

ARCHIVO

comprimir la brecha cambiaria en 25 puntos porcentuales (de 55% a 30%), luego de que los dólares finan-

Ayer el dólar MEP cotizó a \$1239,48 y el contado con liqui terminó el día a \$1259,83,los precios en términos reales más bajos desde antes de las elecciones primarias de 2019, de acuerdo con un informe de la consultora 1816.

"Hubo alrededor de US\$326 millones de intervenciones en julio y otros cercanos US\$350 millones entre agosto y septiembre. Son intervenciones más bien estratégicas, que hace el Banco Central cuando

no quiere que se mueva mucho el contado con liqui, y ayudó un poco a contener. Pero te diría que la baja del dólar fue más bien genuina. Hay que recordar que el dólar blend [programa que le permite a los exportadores liquidar 20% al CCL y 80% al oficial, lo que suma oferta de divisas] aporta US\$1200 millones mensuales, casi cuatro veces más que las intervenciones del Banco Central. Además, la demanda por importadores está cayendo", estimó Fernando Marull, economista de FMvA.

Para Consultatio Investment, las intervenciones que se hicieron hasta el momento implicaron una

pérdida de reservas internacionales por más de US\$550 millones, aunque aclararon que en las últimas ruedas la tendencia se debilitó y el peso se apreció sin la venta de dólares. Otra consultora, que pidió mantener el nombre bajo reserva, también estimó intervenciones por US\$326 millones en la segunda quincena de julio y unos US\$317 millones entre agostoy septiembre. Es decir, un total de US\$643 millones.

Las estimaciones entre una consultora y otra pueden variar, ya que el Banco Central prefiere mantener el hermetismo y no comunicarlo oficialmente porque los movimientos son "discrecionales". Consultados por Lanacion, en la autoridad monetaria prefirieron no hacer comentarios sobre el tema.

"Las intervenciones del gobierno siempre son difíciles en la medida en que no les importe la manipulación de los bonos. Porque recordemos que este no es un mercado de divisas, sino de compraventa de bonos y, por lo tanto, pega en el riesgo país. Entonces, si se interviene en el mercado financiero, hay dos problemas: se relaja la meta de reservas internacionales, que es un gran driver para esta economía, y se ponen en juego las paridades de títulos y el riesgo país no baja, cuando necesitan que esté debajo de los 1000 puntos para el año que viene", consideró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

#### Lo que más preocupa

La dinámica de reservas del Banco Central es el factor que más preocupa a los analistas, sobre todo porque en el segundo semestre del año la autoridad monetaria tuvo históricamente más dificultades para hacerse de divisas. Este jueves, la entidad vendió US\$74 millones de sus reservas y acumula un rojo de US\$106 millones en lo que va de septiembre.

No obstante, los analistas agregan que las intervenciones oficiales no son la única razón por la cual los

dólares libres bajaron. Para Marull, la oferta de divisas que viene de los exportadores, que pueden liquidar un 20% en el mercado del contado con liqui, colabora con este "veranito cambiario" que viene desde mediados de julio. También mencionó que la demanda por parte de los importadores "está tranquila". "Si aparece más demanda financiera en las próximas semanas, porque ven barato estos valores, puede levantar un poco el precio. Pero no creo que disruptivamente", completó.

Eso explica también por qué el blue tendió a la baja a pesar de no tener intervenciones, porque se trata de un mercado informal.

Por estos días convergió con los financieros y cerró los arbitrajes que se generaron por estas brechas (es decir, comprar MEP más barato y revenderlo a un precio más alto en el paralelo). Tras tocar \$1500 a mediados de julio, ayer cerró a \$1280, un 17% menos.

La dinámica del mercado de cambios entusiasma el Gobierno. Salvo por el cortocircuito que hubo entre mayo y julio, este año los dólares se mantuvieron prácticamente planchados: en nueve meses y medio el blue subió \$255 (24,9%), el MEP unos \$244,48 (24,6%) y el CCL, \$286,68 (29,5%). A modo de contraste, este miércoles el Indec informó que la inflación acumulada fue del 94,8% hasta agosto.

La apuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, es que los financieros caigan hasta converger con el dólar oficial (\$960,50). "¿Es sostenible esta estrategia? Depende. En la medida en que la intervención sea cada vez menor, que volvamos al camino de la desinflación, que el superávitfiscal continúe y el crawling peg (devaluación del peso) se mantenga al 2% mensual, puede ser. No creo que sea una locura que haya un tipo de cambio unificado a \$1100, \$1150. Pero la meta de reservas tiene que volver, las intervenciones tienen que ceder y el riesgo país tiene que bajar", cerró Camusso.

## Molinos compró a Sibarita y redobla su apuesta por la pizza congelada

ESTRATEGIA. La operación se acordó con McCain; incluye la planta de Pilar

#### Alfredo Sainz

LA NACION

Molinos Río de la Plata, empresa dealimentos del grupo Perez Companc, acordó la adquisición de la marca Sibarita, operación que incluye su planta de pizzas congeladas en Pilar.

La compañía informó oficialmente que llegó a un acuerdo para quedarse con el negocio que estaba en manos de la multinacional McCain, en lo que constituye su segunda gran operación, tras la reestructuración interna y familiar, que consolidó el liderazgo de Luis Perez Companc.

El CEO de Molinos, Agustín Llanos, expresó: "La incorporación de esta querida marca al portafolio de Molinos implica una oportunidad para seguir ampliando las ocasiones de consumo en las que participa la compañía".

El cierre definitivo de la operación ocurrirá durante las próximas semanas, una vez finalizados los acuerdos definitivos y las auditorías habituales.

#### Origen "oriental"

Los orígenes de Sibarita hay que rastrearlos en Uruguay.

La marca fue creada por Juan Bouza, un inmigrante de origen gallego que en la década del 50 inauguró una fábrica de pastas y

pizzas con el nombre "La Sibarita".

En la década del 90 la firma ingresó al rubro de los alimentos congelados y en 1998 se desprendieron del negocio que pasó a manos de la firma Euralim, controlada por la familia Gancia.

Los Gancia fueron quienes trajeron la marca al mercado argentino y potenciaron la categoría de pizzas congeladas, con una fuerte e inédita -por entonces- apuesta en publicidad para ese rubro con el eslogan "¿por qué Sibarita es tan rica?".

La empresa volvió a cambiar de manos en 2004, cuando fue adquirida por el grupo Iaasa, que tres años después se la vendió a la multinacional McCain (que lidera el negocio de las papas congeladas), su último dueño hasta el traspaso a Molinos.

En la actualidad, Sibarita continúa siendo uno de los principales jugadores en la categoría de pizzas congeladas, aunque la aparición de nuevos jugadores se tradujo en una atomización del negocio.

El principal rival de la marca que ahora pertenece a Molinos es Frizzio, de la cadena de heladerías Grido, aunque también pesan otros nombres como Pietro (Molinos Cañuelas), Zen (de los hermanos Petersen), la rosarina Frizata y las marcas propias de los grandes supermercados.

El gran desafío para Molinos y el

resto de los jugadores es potenciar el desarrollo de la categoría alimentos congelados en la Argentina.

Según las estimaciones que manejan en la industria, el consumo per cápita local ronda entre los dos y tres kilos anuales, mientras que el promedio de la región se ubica por encima de los cuatro kilos; y en países desarrollados, como Inglaterra o Alemania, supera los 45 kilos anuales por persona.

#### Reestructuración y compras

La compra de Sibarita representa la segunda gran operación que concreta el grupo Perez Companc tras la muerte de Goyo Perez Companc (el padre de Luis, el actual líder del holding) yel proceso de reestructuración de sus negocios, que incluyó la venta de las acciones que estaban en manos de tres de los hermanos -Jorge, Cecilia y Catalina- a otros tres-Luis, Rosario y Pilar-.

Luis Perez Companc hoy lidera el holding familiar, tras una reestructuración que incluyó la compra de las acciones que estaba en manos de tres de sus hermanos

La primera compra que había concretado el "nuevo" Perez Companc fue la adquisición de dos áreas petroleras convencionales que venía operando YPF en Chubut. La operación, que se cerró hace poco más de un mes, la concretó Pecom, la petrolera del grupo. •

# El Banco Nación irá a la Corte Suprema contra La Pampa

**PRESIÓN.** Se opone al aumento del impuesto a los ingresos brutos, que pasó de 7% a 15,47%

#### Ignacio Grimaldi

Mientras el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, busca transparentar cuánto se paga por tasas municipales en los servicios (comogas, luz, agua y combustibles, entre otros) y que los intendentes se "hagan cargo" de sus aumentos, el Banco Nación anunció que irá a la Corte Suprema de Justicia contra La Pampa por el aumento de un impuesto provincial.

"El Banco Nación resolvió interponer una acción declarativa de inconstitucionalidad contra La Pampa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la decisión de la provincia de incrementar del 7% al 15,47% la alícuota del impuesto a los ingresos brutos, que grava la actividad financiera", informó el comunicado oficial.

Ese aumento de la presión impositiva fue implementado el 1° de septiembre a través de un decreto provincial. De hecho, la misiva oficial indicó que "duplica la presión impositiva sobre los créditos que desembolsa el Banco Nación en esa provincia".

Pero el recurso judicial no es todo. En el plan de acción del Banco

Nación también se contemplan más medidas. En ese sentido, su presidente, Daniel Tillard, afirmó que "se analiza la posibilidad de avanzar con el cierre de la Gerencia Zonal La Pampa", yañadió: "Vamos a realizar consultas con las entidades que representan a las pymes y los sectores productivos para sostener el crédito a través de otras alternativas".

El comunicado del Banco Nación finalizó con una defensa del plan económico de Javier Milei: "La promesa de inflación cero que impulsa el Gobierno de nuestro presidente Javier Milei viene acompañada de la expansión del crédito para las pymes y las familias, y para ese fin es esencial disminuir la exagerada incidencia impositiva".

La respuesta de La Pampa llegó a través del ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernandez: "Lo que tiene que hacer el Banco Nación es no trasladar a los clientes este incremento tributario, como así lo decidió nuestro Banco de La Pampa". Además, agregó que "son momentos de solidaridad con los que menos tienen y el sistema financiero puede hacerlo". Desde el gobierno provincial aclararon que el aumento de la alícuota no partió desde el 7% sino desde el 9,1% al 15,47%. •

#### DESDE ADENTRO

# El Gobierno garantiza los dólares a enero, pero el mercado ahora piensa en la elección

Florencia Donovan PARA LA NACION-

a orden del Tesoro para comprar los dólares en el Banco Central finalmente salió ayer. Seespera que entre hoy y el lunes, la Argentina le transfiera al Bank of New York (BoNY) los dólares necesarios para garantizar el pago de los intereses de los bonos que vencen en enero de 2025. No es mucho más lo que puede hacer el Gobierno, por ahora, para mejorar la imagen de cara a los inversores. Es un paso, aunque seguro no será suficiente.

Esta semana estuvo en Buenos Aires Richard Deitz, CEO del fondo VR Capital, uno de los más grandes inversores en bonos de deuda provinciales. Deitz hizo una ronda de encuentros con representantes de provincias, incluyendo gobernadores. Es la segunda vez que viene al país este año. Ya en febrero pasado, según consta en el Registro Público de Audiencias, estuvo reunido con el entonces ministro del Interior Guillermo Francos.

Muy optimista con la Argentina, tre sus interlocutores en que todavía pero para el mundo es la norma. no comprendía cómo un gobierno que se decía liberal mantenía un cepo cambiario, pero además les adelantó que no pensaban en incrementar su posición en la Argentina hasta no ver el resultado de las elecciones legislativas del año próximo.

Pocoa poco el calendario electoral empieza a colarse en todas las conversaciones de inversores y del propio Gobierno, que empieza a calibrar sus decisiones en función del impacto que podrían tener de cara a la selecciones de mitad de mandato.

Ya no es solo el cepo cambiario lo que anteponen como barrera quienes están sondeando alguna inversión en el país. "Todo está mutando a los resultados de 2025", admite un hombre que se mueve con comodidad en el gabinete.

"Meter un 2% de inflación en diciembre es clave. Primero hay que mostrar un triunfo contra la inflación, después llegar bien a las elecciones. Para el cepo y las reformas se irá viendo", siguió el hombre que es parte de la administración mileísta.

No debería ser una sorpresa para el Gobierno. Lo mismo pasó con Mauricio Macri: los inversores, que llegaban al país en hordas para conoceral presidente, también quisieron esperar a ver qué sucedía con las elecciones de mitad de mandato.

Convocatorias

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE

LA CIUDAD DE BUENOS AI-

RES. Convocatoria Evaluación

Convocatoria



El presidente Javier Milei

El largo plazo para el argentino pue-Deitz, sin embargo, insistió ahora en- de ser solo una expresión de deseo,

> Hacia 2025, hay tres factores que favorecen la posición de Milei.

> El primero: hasta ahora no hay una oposición con una identidad con la fuerza suficiente como para retar a La Libertad Avanza. Si hay algo que ha hecho bien el audaz asesor Santiago Caputo es construir de manera sencilla un relato en torno a las "fuerzas del cielo". Sus conceptos e ideas son fáciles de identificar: "el ajuste, la casta, la baja de la inflación, la libertad, el león".

> La oposición, en contraste, está en atomización extrema. Nunca antes ha habido semejante tembladeral dentro de las estructuras de partidos tradicionales. No solo el peronismo está teniendo dificultades para reconstruirse después del fracaso de la gestión de Alberto Fernández. También hay un radicalismo para cada ocasión; nada más parecido en este momento al Zelig de Woody Allen que el partido que hace 132 años fundó Leandro Alem.

> El presidente Javier Milei también está haciendo un aprendizaje rápido. Probó esta semana que tiene una maleabilidad política que hasta ahora no había manifestado.

> Su decisión de encabezar en cuentros primero con diputados radicales, para desactivar la posibilidad de que la Cámara baja insistiera con la

reforma jubilatoria, y luego a senadores dialoguistas, para contener el tratamiento del decreto que dio Estal vez uno de los objetivos más clafondos adicionales a la SIDE, marca un cambio en su acercamiento a cuestiones de la gestión que no son meramente económicas.

"Estuvo tres horas atento e interesado, la verdad muy genuino -lo describió un senador-. Fue una muy buena reunión".

El segundo factor que juega a su favor es el nivel de apoyo social, que pese al feroz ajuste de estos nueve meses de gestión sigue siendo elevado. El índice de confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella, un "proxy" relativamente acertado de la posición de los oficialismos en las urnas, le daba en agosto pasado una aprobación promedio de 2,55, mejor que la que tuvo Néstor Kirchner en todo su mandato.

"La condición de supervivencia de este tipo de frentes, como La Libertad Avanza, pasa por tener a sus enemigos vivos", opina el sociólogo Luis Costa. "Porque se nutre de la confrontación. Tiene la garantía de que el 50% lo banca, porque el otro 50% lo odia", dice.

El tercer factor es la economía. En gran medida, es el pilar fundamental que hoy contribuye a sostener a los otros dos: la desorientación entre la oposición y el consistente respaldo social.

Por eso es tan importante para el

equipo económico sostener el proceso de desaceleración de la inflación. ros que Milei se planteó ante su electorado. "La curva de inflación es para Milei lo que la curva de contagio era para Alberto Fernández", dice Costa.

#### Rezándole a septiembre

En el equipo económico esperan que en septiembre el índice de precios empiece con el número 3.

La mayoría de las consultoras privadas creen que es un objetivo posible. Según bancos como J.P. Morgan, podría ubicarse en 3,4 por ciento.

La rebaja del impuesto PAIS haría parte del trabajo. Aunque también la decisión de bajar en 10 puntos el impuesto sobre las importaciones de bienes empieza a abrirle al Gobierno otro desafío: sostener las cuentas fiscales en orden.

Por lo pronto, este mes, por primera vez en mucho tiempo, el Tesoro debió salir a auxiliar al PAMI con unos \$200.000 millones (casi 0,04% del PBI). La obra social que hoy da servicio a más de cinco millones de jubilados, la más grande del país, contaba entre sus ingresos una porción de lo recaudado por el impuesto PAIS.

Por cada \$100 que recaudaba el Estado por el impuesto, 28 iban al PAMI. Pero poco se ahorró durante la gestión de Luana Volnovich de este ingreso extraordinario. De per-

sonalidad adictiva, la política nunca reserva nada para después. No ha de sorprender que el PAMI continúe con los recortes, como fue haciendo en las últimas semanas con la cobertura de algunos medicamentos.

Así y todo se espera que en septiembre, con lo justo, el Gobierno mantenga el superávit fiscal e incluso el financiero.

Pasado mañana, ante el Congreso, el presidente Javier Milei hará de lo fiscal una cuestión central. El presupuesto 2025 no habilitará gastos si no hay ingresos que los financien.

Música para los oídos de cualquier acreedor, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría estar enviando a fines de mes una misión para concluir la novena revisión del acuerdo firmado por Sergio Massa.

Salvo el objetivo de reservas internacionales -que no llegará a cumplirse-, es poco lo que el FMI podrá cuestionarle a la Argentina en esta nueva revisión.

Aunque Milei soslaye en público el problema de la menor acumulación de dólares por parte del Central, en privado, en el equipo económico tienen en claro que no es algo menor.

De hecho, es para mejorar el número de reservas brutas que el Gobierno obliga a todos los blanqueadores de divisas a depositarlas en bancos antes de transferirlas a una sociedad de Bolsa (ALyC, según la jerga). Los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero cuentan como reservas brutas, no así los fondos de las ALvC.

Del mismo modo, el BCRA estaría estudiando la posibilidad de habilitar que las billeteras como Mercado Pago puedan tener CVU en dólares. Es un pedido de ellas, pero también hay quienes lo ven como una posibilidad de que gente que tiene dólares encuentre nuevas vías para volcarlos al circuito financiero.

En el Gobierno leyeron la salida del chileno Rodrigo Valdés del equipo negociador del FMI como una victoria. Puede ser. Pero la real victoria no pasa por el desplazamiento de un burócrata. El Gobierno tiene demasiadas batallas por delante.

La elección de 2025 será una grande, pero también es probable que no sea siquiera la definitiva. La Argentina tiene un déficit de credibilidad que llevará tiempo reconstruir.

# clasificados

Edictos Judiciales

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

Buenos Aires Ilama a evaluación de idoneidad para postu-

lantes a adscripción, que se rea-Federal, hace saber que RO-BERTO ENRIQUE SANTOYO lizará el 31/10/2024 a las 08:00 dad VENEZOLANA con DNI 95.876.919 ha peticionado la ción desde el 9/9/2024 hasta el 21/10/2024. Informes e inscripción www.colegio-escribanos. orgar MARIA MAGDALENA TATO COLEGIO DE ESCRIBAdo las circunstancias que pudiesen obstar a dicho pedido. Publiquese por dos días. Bue-

#### Edictos Judiciales

NOS. SECRETARIA

hs. en Av. Chorroarín 751, CA-

BA. Preinscripción e inscrip-

Convocatorias

de Idoneidad para Postulantes a Adscripción. En cumplimiento de los arts. 34 y 46 de la Ley El Juzgado Nacional de Primera 404, y arts. 9 y 10 del Decr. Re-Instancia en lo Civil y Comerglamentario 1624/00, el Colegio cial Federal Nº1 a cargo de la de Escribanos de la Ciudad de Dra. Silvina A. Bracamonte, Secretaría Nº 2 a mi cargo, sito en Libertad 731 9º Piso de Capital DE LOS SANTOS de nacionaliconcesión de la ciudadanía argentina, a fin de que los interesados hagan saber a este Juzganos Aires 6 de mayo de 2024. Emiliano Wigutow, secretario.

#### Edicto

La Sra. Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 61, Dra. Maria Marcela Viano Carlomagno (Av. De los Inmigrantes 1950 4º piso C.A.B.A.), comunica que en los autos caratulados: MEDINA LINO c/ YANEZ DE PERRAN-DO FLORENTINA Y OTROS s

#### Edictos Judiciales

PRESCRIPCION ADQUISITI-VA Expte. Nº 10879/2005 se cita y emplaza por el término de 15 dias a: Florentina Yañez de Perrando:Hernan Juan Andrés Perrando y Zunino; Elena Justina Perrando y Zunino Catalina Jacinta Perrando y Zunino de Oyhagaray Iracabal: Julio Cesar Perrando y Yañez; Eugenio Jorge Yañez: Carlos Alberto Yañez; Esther Mercedes Yañez: Maria Esther Oyhagaray: Nelida Amelia Oyhararay; Elsa Leonor Oyhagaray,y Raúl Juan Oyagharay, Sara Florinda Ingianna de Perrando; Ines Sara Perrando; y Juan Hernan Perrando, para que comparezcan a tomar la intervención que le corresponde, por si o por apoderado, bajo apercibimiento de designar Defensor Público para que lo represente. Publiquese por 2 (dos) días. Buenos Aires, 12 de

#### Abril del 2024 - GONZALO AL-

dictos Judiciales

#### Otros

#### Multa

Disposición Nº DI-2018-3877-GCABA-DGDYPC, VISTO: el Expediente Electrónico C. EX-2017-12934666-GCABA-MGE YA, LA DIRECTORA GENE-RAL DE DEFENSA Y PROTEC-CIÓN AL CONSUMIDOR DIS-PONE Artículo 1º - Sancionar a TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., CUIT 30-63945397-5, con multa de PESOS CINCUENTA MIL (\$50.000-), por infracción a los artículos 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757 texto consolidado-. Dirección General Defensa y Protección del Consumidor, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".

2024 - AÑO DEL TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

#### COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

La Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, llama a concursos públicos para cubrir las siguientes vacantes de juez/a:

 Concurso Nº 511, destinado a cubrir un cargo de vocal en la Càmara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital (Sala

Concurso Nº 513, destinado a cubrir un cargo de juez/a de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, provincia del mismo nombre.

El resto de la información estará disponible en las publicaciones del Boletin oficial de los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2024, en las páginas web del Consejo de la Magistratura de la Nación (www.consejomagistratura.gov.ar) y del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar).

> Maria Fernanda Vázquez Presidenta

economía

**DOMINGOS** CON TU DIARIO

### SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de María Elena Polack www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### NASA

#### Relojes atómicos en la Luna

MADRID.- La hora lunar se determinarà mediante un promedio ponderado de relojes atómicos colocados en la Luna, de forma similar a cómo se calcula el Tiempo Universal Coordinado (UTC) de la Tierra. La NASA explicó cómo desarrollará un estándar de tiempo lunar (LTC) para iniciativas de exploración, siguiendo un encargo de la Casa Blanca en abril pasado. Falta definir en qué lugar de la Luna se ubicarán.

# El paro de 24 horas de gremios aeronáuticos también podría afectar a las low cost

TRANSPORTE. Intercargo se sumaría a las medidas de fuerza que, por tercer viernes seguido, afectarán la operación de Aerolíneas Argentinas; además, la línea estatal despidió a tres comandantes

#### Lucila Marin

LA NACION

Las complicaciones por el paro que se realizará desde este mediodía por 24 horas podrían ser superiores a las previstas. Además, de los 30.000 pasajeros de Aerolíneas Argentinas que podrían ser afectados, se prevé que asambleas escalonadas del personal de servicios de rampa alcanzaría a los vuelos de las empresas low cost. A suvez, en medio del agravamiento del conflicto, la compañía de bandera despidió a tres pilotos que participaron de la protesta del viernes pasado por "inconducta laboral grave".

Flybondi lleva sus vuelos del Aeroparquea Ezeiza, "En la conflictividad gremial y ante la falta de confirservicio de rampa en Aeroparque, trasladará su operación a partir de las 12 de [hoy] hasta el mediodía del sábado", precisó la compañía. La decisión llegó luego de que el martes pasado trabajadores de Intercargo hicieran asambleas escalonadas que perjudicaron unos 12 vuelos.

La séptima medida de fuerza en menos de un mesfue anunciada por la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) con la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y, según cálculos de Aerolíneas Argentinas, impactará en 300 vuelos; afectaría a unos 30.000 pasajeros.

La Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) harán hoy también asambleas en los lugares de trabajo. Afectarían a Intercargo, que da servicios de rampa a Flybondiy JetSmart. Desde esta última, dijeron a LA NACION ayer que todo seguía según "programación".

"No vamos a hacer paro de 24 horas. Vamos a adherir con Intercargo. Arrancaremos al mediodía un par de horas y, entre las 20 y las 24 pararemos dos horas en Aeroparque, Ezeiza, Mendoza y Córdoba", afirmó a LA NACION Rubén Fernández, secretario general de UPSA y confirmó que será junto con APA.

"Lo que hace la Secretaria de Trabajo es dictar la conciliación y citar a las partes. No nos llamó nadie. Nunca hubo una reunión con el Gobierno ni con Intercargo. Nadie pretende que nos den el 80% todo junto; es imposible. Pero que se achique un poco la diferencia. Como no hay oferta, ni llama-



mación de la normal prestación del Otra jornada caótica para los pasajeros

dos, no nos queda otra", agregó. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) anticipó que hará asambleas el próximo jueves y generaría nuevos problemas en el servicio para ese día.

Anoche, Aerolíneas Argentinas aún organizaba el esquema de vuelos. Según contestaron desde la compañía estatal buscaban reprogramar los vuelos internacionales afectados, entre ellos a Madrid, Miami y Punta Cana. Por la extensión del paro habrá cancelaciones: impactará a unos 300. Habrá partidas hasta hoy a las 12 y luego, en principio, se cancelarán los vuelos hasta mañana.

Según informaron contactaban a los pasajeros, por mail o la aplicación de Aerolíneas, para reprogramar vuelos: habrá una ventana de 15 días sin habrá penalidades. Para realizar este cambio, los pasajeros deben ingresar a la página web o en la agencia en la que compraron.

Según pudo saber LA NACION, Aerolíneas despidió ayer por telegrama a tres comandantes, a quienes responsabilizó de inconducta laboral grave, por participar del paro del viernes pasado. Los acusa de "comportamiento disvalioso y repudiable", tras haberse negado a volar en medio del conflicto sindical.

"Esta falta de acogimientos a las tareas encomendadas por su empleados implica un apartamiento a los deberes de conducta y obligaciones legalmente impuestos a fin del cumplimiento del contrato laboral que nos une en el marco de la buena fe laboral".

La semana pasada la línea de bandera pidió la expulsión de su direc-

precisaba uno de los telegramas.

torio de Pablo Biró, titular de APLA. El síndicalista es el único representante de los trabajadores en la empresa desde 2019. Y comunicaron que denunciarán a los gremialistas por lo "perjuicios ocasionados, principalmente el lucro cesante de la operación y por los reclamos de los pasajeros perjudicados".

"Hubo una audiencia donde estuvo un analista de la Secretaría de Trabajo, el gerente de Recursos Humanos de la empresa, y nuestro equipo de abogados, pero para lo único que nos citan a estas audiencias vía Zoom, es para amedrentarnos, diciéndonos que si hacemos una nueva medida de fuerza nos van a multar y desconociendo que está agotada la conciliación obligatoria y que estamos liberados de acción", dijo Juan Pablo Brey, secretario de Aeronavegantes a LA NACION.

"No lo quieren resolver", dijo Brey que cree que la intención es privatizar la firma. El Gobierno la había quitado de la lista de empresas a privatizar para lograr aprobar la ley Bases. Fabián Lombardo, su presidente, admitió que hay "compañías internacionales" interesadas. Unos 20 diputados de Pro presentaron un proyecto para privatizarla.

Según Aerolíneas, las medidas de fuerza ya le provocaron pérdidas superiores a US\$2.000.000 e informaron que habían realizado descuentos a más de 400 pilotos, copilotos y tripulantes por incumplir con sus tareas. •

# Desató el caos y se fue con su familia a pasear por España

El líder de APA partió de vacaciones en un vuelo de la firma estatal que llegó a Madrid

Diego Cabot LA NACION

No da tregua la vida de Aerolíneas Argentinas e Intercargo en su disputa con los gremios aeronáuticos. De hecho, anteaver, cuando se anunciaban nuevas medidas de fuerza, se dio una particularidad que lo tiene como protagonista a Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). "Vamos a buscar otra forma de protestar, de reclamar. Y una de las formas es ir a las casas de los funcionarios del Gobiernoy de los funcionarios de las empresas. Vamos a ir a hacer la movilización a las casas de los funcionarios y a la casa de los presidentes de las empresas para reclamar", dijo hace unos días.

Para ser de la partida y encabezar las "movilizaciones domiciliarias", los compañeros de ruta deberán esperar hasta el próximo 23. Anteayer, mientras los pasajeros esperaban ansiosos si podrían subir a su vuelo, Llano partió a España con su familia y no regresará hasta esa fecha. Obviamente, lo hizo en Aerolíneas Argentinas, la empresa a la que le paralizaba la operación con asambleas sin aviso.

Como se dijo, Llano es el líder de APA, gremio que tiene injerencia en toda la actividad aerocomercial. También tiene presencia en la estatal Intercargo y fue la punta de lanza en las últimas medidas después de no adherirse al paro del viernes pasado. La cronología de la jornada parece un paso de comedia o, si se quiere, un trago de mal gusto.

A las II de anteayer, Llano estaba recién llegado a Barajas en el vuelo 1134 de Aerolíneas Argentinas. Había salido de Ezeiza a las 13.40 de Buenos Aires, con horario de aterrizaje a las 6.55, hora de Madrid. Tuvo tiempo de llegar, conectarse al roamingy manejar desde Europa la situación en el país.

Llano voló junto a su esposa, Karina Martínez, y cuatro hijas, nombres que LA NACION se reserva ante la duda de que sean menores de edad. Se sentaron en los asientos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 y volaron, o al menos partieron, en clase turista. No hay información sobre si por decisión de la tripulación, alguno pasó a los asientos ejecutivos. La fecha de regreso es el 23 de septiembre.

Llegaron puntuales. Para suerte de Llano y su familia, en Barajas no había problemas sindicales ni asambleas sorpresivas. Tranquilo en la capital de España y sin sobresaltos en el vuelo. Conocedor de los tiempos gremiales, se había asegurado viajar unas horas



Edgardo Llano

frente de APA.

ARCHIVO

antes de las reprogramaciones. El viajero había protagonizado otra polémica en mayo. Entonces, amenazó con escrachar a los senadores que votaran en favor de la Ley Bases cuando vuelen en Aerolíneas Argentinas. Había pedido a los trabajadores de la empresa que señalaran a los senadores en los vuelos, como forma de persecución política. "Vamos a explicarles a los pasajeros con quién están viajando cada vez que viaje un senador de estos, que está traicionando los mandatos populares", agregó Llano, que lleva 20 años al

Es un sindicalista muy cercano al kirchnerismo. Fue elegido secretario general de APA en 2004. En marzo de 2022 celebró su quinta reelección seguida, según informa la página oficial de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA). A propósito de la mención de CTA, el dirigente cumple asimismo funciones en la agrupación que tiene como máximo referente a Hugo Yasky. Allí es secretario adjunto.

Su mujer, Martínez, tuvo un largo paso por la Casa de Gobierno, ya que trabajó cerca de 10 años junto al entonces secretario de Medios y vocero de Néstor y Cristina Kirchner, Alfredo "Corcho" Scoccimarro. Fue su colaboradora y era una persona que solía interactuar con los periodistas acreditados. Con la partida de Cristina Kirchner y la llegada de Mauricio Macri se mantuvo en el cargo durante dos años, hasta que el gobierno de Cambiemos la sacó de la estructura del Estado.

Ahora, los Llanos disfrutan de Europa. APA, su gremio, tomó la posta después de las protestas de pilotos (APLA), liderada por Pablo Biró, y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), a cargo de Juan Pablo Brey. Es posible que haya una certeza en medio de tantos días complicados en el sector: el próximo 23 probablemente no haya asambleas de APA. Llega el jefe, y no vaya a ser cosas que ande de ambulando por los aeropuertos. •

LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 SOCIEDAD 23

# Rosario: alerta y reclamo por el regreso del humo por incendios en las islas

EN VILO. Se originó un nuevo foco en los humedales frente a la ciudad, en jurisdicción de Entre Ríos; complicaciones en el aire



Rosario hizo varias denuncias en la Justicia para identificar a los autores de las quemas

M. MANERA

#### Germán de los Santos CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO.- Como sucede desde hace años para esta época, cuando se acerca la primavera, la quema de pastizales en los humedales que se encuentran en suelo entrerriano, frente a Rosario, vuelve a convertirse en un problema para quienes respiran ese aire contaminado.

Los rosarinos padecieron este problema de la quema de pastizales y el humo en los últimos tres años, incluso en la pandemia, cuando una combinación de factores -la sequía, la bajante del río y los incendios- provocó serios trastornos en la calidad del aire. Los incendios de pasturas naturales son algo tradicional en esta época del año, cuando se pretende renovar los pastos más tiernos para el ganado. Esta situación llevó a que la Municipalidad de Rosario presentara varias denuncias en la Justicia Federal para identificar a los responsables y que se detengan este tipo de maniobra, que van en contra del cuidado del ambiente y de los humedales.

El olor a humo era intenso en la mañana de ayer. Vecinos que residen cerca de El Banquito de San Andrés, frente a la zona del Monumento a la Bandera, señalaron a LA NACION que uno de los incendios más grandes se desató en un islote que está en el sur, frente a las costas de la ciudad, a la altura de Saladilloy Villa Gobernador Gálvez, El temor, como ocurrió hace unos años, era que el fuego se expandiera, porque había un intenso viento sur.

Ese foco de incendio se inició anteayer por la tarde a la altura del kilómetro 410 del río Paraná, un par de kilómetros hacia el interior del humedal, entre Rosario y Gálvez, del lado entrerriano, pero con una visible columna de humo desde la margen santafecina cuando todavia era de dia.

Durante la noche y la madrugada de ayer se veían las llamas desde Rosario, debido a que ardían los pastizales secos. El olor a humo, con mayor intensidad en el sur de la ciudad, era intenso. Durante la mañana de aver, la intensidad del fuego había baja-

do, según señalaron los isleños.

Ante esta situación, la Dirección de Protección Civil de Santa Fe y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que tomaron contacto con autoridades entrerrianas por razones de jurisdicción, empezaron a intervenir para detectar y tratar de evitar que las llamas se extendieran a otros sectores.

Marcos Escajadillo, titular de Protección Civil de Santa Fe, explicó que "la Prefectura Naval informó que se había desatado un incendio de grandes proporciones en las islas, que están bajo jurisdicción de Entre Ríos". Eso llevó a que las autoridades santafecinas se comunicaran con el "área de respuesta ambiental" de Entre Ríos para que "arbitren las medidas nece-

#### Ayer, el olor a humo era intenso en la ribera rosarina

#### Entre 2020 y 2023, se incendiaron 1.200.000 hectáreas de humedales frente a esta ciudad

sarias" para combatir el fuego, además de solicitar una eventual ayuda a la Dirección Nacional de Protección Civil en caso de procurar medios aéreos.

"Nos informaron que a partir de este jueves están trabajando en la zona del incendio. Todavía tenemos un viento que trae el humo a la ciudad, por lo que hablé con el área de ambiente de Entre Ríos para agilizar la intervención, porque hay que tener en cuenta la disponibilidad del traslado de brigadistas (en caso de que los necesiten) para ganarle horas al día; por cuestiones de seguridad, no se puede trabajar durante la noche", dijo.

El funcionario provincial afirmó que el humo que llega a Rosario proviene de tres focos en la zona de las islas, que tienen una extensión de unos tres kilómetros. Escajadillo advirtió que durante la noche del miércoles "rotó el viento y el humo comenzó a sentirse en la ciudad".

El humo de los incendios en los humedales del Delta se sumó a otra situación problemática que se inició durante esta semana, cuando el Servicio Meteorológico Nacional informó que el centro del país se vería afectado por las emanaciones provenientes de los fuegos que impactan en el Amazonas, en la frontera entre Bolivia y Brasil.

"Vemos países como Brasil, que tiene una de las sequías más importantes de su historia, con lo cual tenemos que trabajar para que cuando veamos una columna de humo, inmediatamente dar respuesta para que no se propague", agregó Escajadillo.

A principios de semana, Matías De Bueno, titular de la Secretaría de Política Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), alertó que, con el regreso del humo a esta región, esta situación podría agudizarse. El especialista advirtió que Rosario "puede enfrentar unos días complicados por ese problema. Mientras hay alerta por el humo que puede llegar del Amazonas, donde se incendiaron 4.000.000 de hectáreas, la situación en Córdoba y los focos de incendio que están activos en las islas podría dejar a Rosario rodeada de incendios".

El experto en ambiente de la UNR comparó el problema ecológico que se vive en la zona fronteriza entre Bolivia, Paraguay y Brasil con lo ocurrido en las islas entrerrianas. "En el período 2020/2023 nosotros vimos incendiarse 1.200.000 hectáreas en la región de humedales frente a Rosario, y en Bolivia se habla de 4.000.000", apuntó entonces.

De Bueno señaló que "la situación es realmente gravísima en un contexto de sequia extrema total". Y recordó lo que está en la memoria de los rosarinos. "Hace tres meses veíamos a Brasil inundado. Nosotros entre fines del año pasado y principios de 2024 teníamos al río Paraná pisando los cinco metros de altura. Hoy no pasa el metro, con lo cual se empiezan a ver con mayor claridad los fenómenos climáticos extremos". •

# Dudas sobre cómo se financiará la obligatoriedad de la sala de 3 años

**PROVINCIA.** El proyecto de Kicillof despertó suspicacias en legisladores de la oposición; consideran que tiene un "tinte electoralista"

#### María José Lucesole CORRESPONSAL EN LA PLATA

LA PLATA.-La posibilidad de instrumentar la educación obligatoria desde los 3 años en la provincia de Buenos Aires abrió un debate en la Legislatura, donde esperan no solamente el proyecto de ley que el gobernador Axel Kicillof anticipó anteayer que enviaría para su aprobación, sino que ya se reclaman detalles financieros para su efectiva implementación.

Mientras un sector de la oposición al kirchnerismo que gobierna el distrito condicionó el apoyo a la iniciativa de Kicillof y la calificó de anuncio de "tinte electoralista". otro sector político está dispuesto a acompañar mientras tanto se incluyan en el debate legislativo ausentismo de los docentes, sobre cativo provincial.

La obligatoriedad de la educación para los chicos que viven en la provincia de Buenos Aires desde los 3 años fue anunciada por el propio Kicillof. "Hemos resuelto enviar a la Legislatura un proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años, lo que nos va a permitir consolidar el ciclo educativo y consolidar el derecho de la educación". expresó el mandatario durante un homenaje por el Día del Maestro, que se celebró anteayer.

"Kicillof no dice cómo va a financiar ese proyecto. Para poner la cursada obligatoria desde los 3 años hacen falta jardines de infantes nuevos y docentes. No informó cómo lo va a financiar. Parece un anuncio voluntarista, electoralista", consideró el diputado Guíllermo Castello (Libre), que integra la Comisión de Educación de la Cámara baja provincial.

"No se está cumpliendo la obligatoriedad de los 4 años en la provincia –afirmó el diputado, escindido de La Libertad Avanza-. Primero debería encargarse de que se cumpla esa obligatoriedad. Por otro lado, hay pocos países en el mundo que tienen la obligatoriedad desde los 3 años; por ejemplo, Francia".

El legislador libertario ejemplificó: "Otros países, como Finlandia, lo tienen desde los 7 años. Yo creo que como está, está bien".

Finalmente, Castello auguró: "Si quieren probar con algo, que prueben con algo nuevo como un sistema de vouchers, para que sea una prueba piloto voluntaria para los chicos de 3 años. Así como está va a fracasar".

"Se habla de extender la obligatoriedad, pero en términos de calidad [educativa] para los años que ya son obligatorios, la provincia tiene enormes carencias", advirtió Guillermo Kane, legislador bonaerense del Frente de Izquierda, al cuestionar el anuncio del gobernador bonaerense

"Podemos discutir desde qué edad debe ser obligatoria la escuela. Pero queremos saber cuál es el financiamiento para escuelas y docentes para garantizar esto", sumó Kane.

"Ya hay problemas muy graves para garantizar la escolaridad des-

de los 4 años y muchas veces la clase trabajadora no tiene acceso al nivel inicial", insistió el legislador del Frente de Izquierda.

Otros sectores opositores a Kicillof también condicionaron su apoyo a la propuesta oficial. Agustín Maspoli, presidente del bloque de senadores UCR+Cambio Federal, argumentó: "Siempre vamos a acompañar iniciativas que busquen mejorar el sistema educativo de la provincia, pero creemos que hay muchas cosas por trabajar en materia educativa".

Entre los problemas que atraviesa el sistema educativo bonaerense hoy, el legislador enumeró: "Hay falencias en cuanto a los contenidos, docentes con bajos sueldos, abandono escolar de los alumnos y otras "falencias" del sistema edu- lo que hay que trabajar. Con esto, queremos decir que sería oportuno que el gobierno [bonaerense] trabaje en buscar soluciones a problemas como estos".

El sistema escolar de esta provincia es el más grande del país, con 5,2 millones de estudiantes. En la actualidad, la ley nacional fija la obligatoriedad de la concurrencia a clases desde los 4 años, al igual que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero no todas las familias cumplen con enviar a los chicos a la escuela desde esa edad: está escolarizado el 72% del universo total.

Para los alumnos que sí asisten ya rige una nueva currícula en el nivel inicial, que supone extender 60 minutos más la jornada: de 4 a 5 horas diarias.

#### Deuda nacional

En la Argentina, la sala de 5 años es obligatoria desde 1993 y la sala de 4, desde 2014. Hoy, un 64% de los chicos de 3 años de todo el país asisten a la escuela. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri, por medio del entonces ministro de Educación, esteban Bullrich, impulsó una iniciativa nacional para que fuera obligatoria la sala de 3 años. La Cámara de Diputados votó de forma unánime la iniciativa. pero jamás fue tratada en el Senado y perdió estado parlamentario. Desde esa época a la actualidad, no volvió a insistirse en ese proyecto ni en ninguna de esas características.

En la provincia de Buenos Aires, como se dijo, ascienden al 72%, según citó Kicillof, sobre la base de estadísticas oficiales de 2022.

"Quién nos dice, quizás a fin de año ya llegue al 80%", arriesgó el gobernador, mientras afirmó que hay en construcción 130 jardines de infantes en esa jurisdicción.

Antela consulta de LA NACION, VOceros de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que conduce Alberto Sileoni, no pudieron precisar qué financiamiento tendrá la iniciativa anunciada por el Poder Ejecutivo.

"Aún no se envío el proyecto de ley [a la Legislatura], en el que estamos abocados, y luego sigue todo el circuito parlamentario", fue la única respuesta que se brindó a este medio.

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar **JORNADAS** 

#### Día del Bibliotecario Argentino

En conmemoración de la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Ayres, el 13 de septiembre de 1810, hoy se celebra el Día del Bibliotecario. La Biblioteca Nacional organiza un encuentro sobre políticas de información en el país. La del Congreso, con la Asociación de Bibliotecarios Graduados, realizará una jornada mañana en su espacio cultural (Alsina 1835).

El autor español presenta en Buenos Aires *Cuando la tormenta pase*, ganadora del Premio Fernando Lara; el camino del blog al *streaming* 

# Manel Loureiro.

# "Cuando escribes, no dejas de cristalizar tus propios miedos"

Texto Luján Francos | Foto Gonzalo Colina

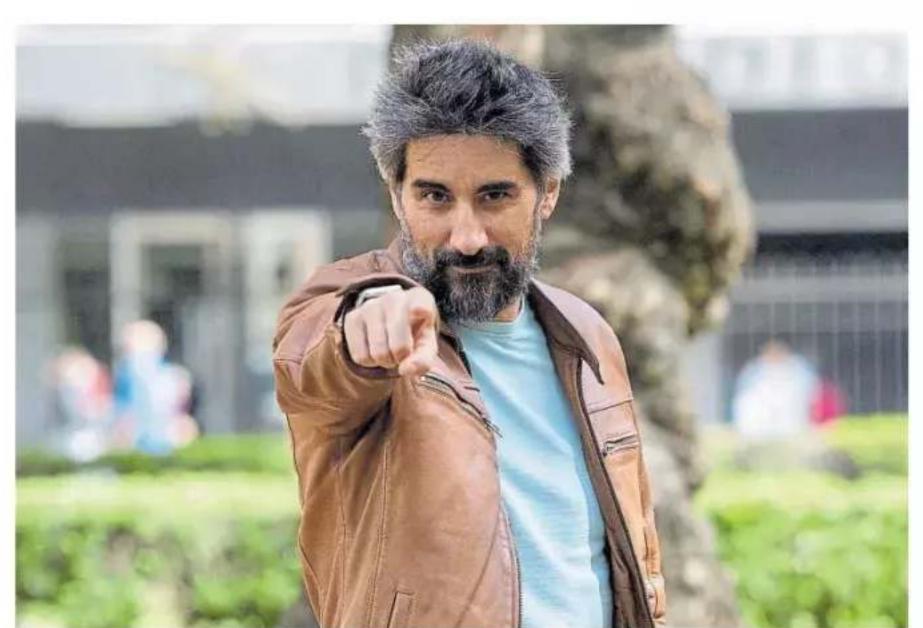

Loureiro es uno de los pocos escritores de habla hispana que son best seller en EE.UU.

anador del Premio de Novela Fernando Lara 2024 con su nuevo libro, Cuando la tormenta pase, Manel Loureiro sigue sumando logros. Quién hubiera imaginado aquel 30 dediciembrede 2005, cuando cumplió 30 años y decidió en su oficina de abogado empezar a escribir un blog, que llegaría tan lejos. El blog se hizo viral cuando casi no se usaba ese término. Se convirtió en el libro Apocalipsis Z. El principio del fin, que es bestseller. Su adaptación audiovisual se estrenará en todo el mundo el 31 de octubre por Amazon. Loureiro es uno de los pocos escritores contemporáneos de habla hispana cuyos libros están entre los más vendidos en Estados Unidos.

Casi veinte años después, viajó a Buenos Aires para presentar su nuevo thriller—que también pasará del lenguaje literario al audiovisual—, que tiene como escenario la isla de Ons. Allí se instaló una semana en invierno y vivió la soledad de un lugar que recibe a muchísimos turistas en verano, pero que en invierno queda con tan solo veinte a treinta habitantes. Cada ocho páginas más o menos hay un giro, una

revelación. "Unas ocho páginas es el arco mediano de atención de un lector antes de que pueda tener un momento de desconexión. Si cada ocho páginas das una patada hacia adelante, cuando baja la atención la vuelves a poner arriba. Por eso mucha gente dice que no puede parar de leer, porque está escrito de tal manera que lo que hace es jugar con tucapacidad de atención y obligarte a que no puedas parar de leer. Si lo consigues, resulta una experiencia absorbente".

#### –¿Cómo se gestó el personaje de Diego, uno de los ejes del libro?

-Formaba parte del plan desde el principio porque tenía muchísimas ganas de que alguien con una discapacidad intelectual fuese protagonista de una historia. Suponía una dificultad escribirlo bien, que no quedara una caricatura y, por supuesto, que no ofendiera. Exigía ser escrupuloso. Diego es uno de esos personajes que empiezan a crecer y a tomar vida propia. La gente no se da cuenta de que ve y escucha más que los demás. Nadie le presta atención. Curiosamente, para el protago-



Cuando la tormenta pase

Autor: Manel Loureiro Editorial: Planeta Páginas: 480 Precio: \$32.900

nista, Roberto Lobeira, que es un tipo avezado, con un pasado como reportero de guerra, Diego resulta su héroe, lo salva en diferentes ocasiones. Eso hace que sea un personaje que genera muchísima empatía. Le tengo mucho cariño, me lo llevaré a mi pequeño museo de personajes a los que les tengo cariño y lo pondré en una vitrina especial.

-El protagonista se preocupa

#### por sobrevivir. ¿Usted a qué le tiene miedo y qué características tiene en común con él?

 Les tengo miedo a muchas cosas. A la soledad, a la pérdida de identidad. En la vida hay que enfrentarse a los desafíos. Roberto y yo nos parecemos en muchas cosas y somos muy diferentes en otras. Los dos somos escritores, los dos tenemos una antigua profesión que estamos dejando atrás, somos obsesivos en la fase final de la escritura de una novela. Pero la principal diferencia es que él es periodista. Los periodistas tienen una sanísima costumbre que es preguntary repreguntar. Y cuando llegas a una isla donde las tensiones están a punto de saltar por los aires, a lo mejor hacer tantas preguntas no es la mejor de las ideas.

#### -¿Qué significa para usted la soledad?

-Es terrible. La soledad no buscada es una sensación avasalladora, te aplasta. En el fondo, cuando escribes no dejas de cristalizar tus propios miedos. Me da miedo no tenera nadie a quien acudir o nadie con quien compartir algo. Ese es un miedo que es muy compartido, los seres humanos somos gregarios por naturaleza. Así que yo ya tengo la respuesta a esa pregunta de qué es lo que te llevarías a una isla desierta. Yo me llevaría gente.

#### -¿Cómo logró transmitir ese

odio visceral entre dos familias?

–El amor, el odio, la ambición, el deseo son pulsiones humanas. Todos las hemos experimentado en algún momento. Es muy fácil construirlas porque con treso cuatro resortes todo el mundo va a entender. El odio que sienten los Freire y los Docampo no es el mismo para mí que para ti. Porque yo entiendo el odio de una manera y tú lo entiendes de otra.

#### -"No todas las ideas son historias", dijo. ¿Cuándo se dio cuenta de que su idea era una historia?

-Fue hace tres años, estaba en verano en la isla de Ons en una casa que es la misma que tiene el protagonista. Estaba sentado en el porche en medio de esa negrura absoluta, viendo las luces de la costa a lo lejos, dándome cuenta de esa sensación de que estaba totalmente aislado, y, de repente, el haz de luz del faro marcó un camino sobre el agua. Ahí me di cuenta de que ese sitio estaba cargado de una energía especial, que era el escenario perfecto para contar una historia. Y eso se juntaba con que desde hace mucho me obsesionaban los rencores rurales, "pueblo chico, infierno grande".

#### -¿Cómo se siente con el estreno de Apocalipsis Z en 192 países?

-Aterrorizado por completo. Es un libro que ya han leído millones de personas, pero cuando se estrene la serie con el alcance masivo de las plataformas, en las primeras 72 horas lo van a ver millones y millones. La primera frase ("Hoy va a ser un día de locos") es la primera gota de todo lo que vino después. La sensación es abrumadora. Se estrena el 31 de octubre, que es la Noche de los Muertos. La oportunidad de poder vivir la experiencia en México será bonita. •

#### Para agendar

Manel Loureiro conversará con Nicolás Artusi hoy, a las 18, en Eterna Cadencia (Honduras 5582).

#### A los 96 años, murió la escritora Graciela Maturo

**DESPEDIDA.** Un día antes, había recibido el Premio Konex de ensayo literario

Anteayer, a los 96 años, falleció en Buenos Aires la profesora y escritora Graciela Maturo. Un día antes, había recibido el Diploma de Honor de la Fundación Konex en la categoría de ensayo literario; asistió a la ceremonia acompañada por su hija, Mercedes Sola.

Había nacido el 15 de agosto de 1928 en la ciudad de Santa Fe. Su padre, Domingo Maturo, fue uno de los fundadores de la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Nacional del Litoral. A los 18 años, se casó con el poeta y profesor Alfonso Sola González, con quien tuvo seis hijos. "Hice toda mi carrera cuidando a mis niños, lo que puso a prueba mi vocación intelectual", le dijo al director de la revista Aleph, el poeta colombiano Carlos-Enrique Ruiz, en 2007.

Maturo fue una de las primeras investigadoras "cortazarianas" (durante la década de 1960, mantuvo correspondencia con el autor de Bestiario) y, también, unas de las primeras en destacar la importancia de la obra del colombiano Gabriel García Márquez. Sus libros Julio Cortázar y el hombre nuevo, de 1968, y Claves simbólicas de García Márquez, de 1972, dan prueba de ello. También escribió ensayos sobre Garcilaso de la Vega, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Ernesto Sabato, Alejo Carpentier y Pablo Neruda, entre otros. Este año, Eudeba publicó su tesis doctoral Ruy Díaz de Guzmán, defensor de la identidad indiana, y en 2019, Prometeo editó América, lugar de la poesía.

Licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en Letras por la Universidad del Salvador, fue profesora universitaria en la Universidad de Buenos Aires, la de Cuyo, del Salvador y la Universidad Católica Argentina. Investigadora principal del Conicet, dictó cursos y seminarios en distintas universidades. En sus clases y ensayos, difundió la obra de pensadores como Mijail Bajtin, Paul Ricoeur y Gaston Bachelard.

En 1970 fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos; dirigió las revistas Azory Megafóny la colección Estudios Latinoamericanos. En 1989, fundó el Centro de Estudios Iberoamericanos de la UCA. Promovióy dirigió las jornadas de homenaje a Ricoeur, al que invitó a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1983. Fue directora de la Biblioteca Nacional de Maestros e integró la Asociación Argentina de Fenomenología y Hermenéutica, el Centro de Estudios Filosóficos Eugenio Pucciarelli y la Sociedad Argentina de Escritores. • Daniel Gigena

# Después de treinta años, el director del MoMA de Nueva York dejará su cargo en 2025

CAMBIO. Glenn Lowry se despedirá de la institución en septiembre próximo; se inicia una búsqueda internacional para reemplazarlo

#### Robin Pogrebin

THE NEW YORK TIMES

Después de tres décadas como director del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), durante las cuales llevó del siglo XX al
siglo XXI a uno de los principales
museos de Estados Unidos y del
mundo, Glenn D. Lowry anunció
el martes pasado que en septiembre de 2025 dejará su cargo. "Es el
momento justo para pensar sobre
el futuro del museo, y yo me dije
carpe diem", declaró Lowry. "Todo lo que me propuse hacer hace
treinta años ya está hecho o bien
encaminado".

El contrato de Lowry debía ser renovado en junio, y aunque lo invitaron a quedarse, él decidió que ya era tiempo de pasarles el timón a las nuevas generaciones. "No quise ser el que se queda más de la cuenta", dijo el todavía director del MoMa. Así que según informa el museo, su junta directiva ahora lanzará la búsqueda internacional de su sucesor. Marie-Josée Kravis, presidenta del museo, aseguró que la decisión del apartamiento de Lowry fue "de común acuerdo" y que su contrato "podría haber sido renovado".



Para Lowry, es hora de pasar la posta a nuevas generaciones NY TIMES

Reemplazar a Lowry, que este año cumple 70 años, no será nada fácil, no solo debido a su largo y exitoso mandato, sino a que en los últimos años las tareas que se esperan de un director de museo se volvieron cada vez más complejas, entre restricciones económicas, agitación social y una pandemia de coronavirus. En estos días, para presidir un gran museo hace falta mucho más que un doctorado en

Historia del arte y la habilidad de contratar a curadores capaces. Hoy un director de museo debe ser un diplomático con sensibilidad cultural, capaz de comunicarse eficazmente con los artistas, con la junta directiva y con potenciales activistas, así como con los expertos en recaudación de fondos, ya que actualmente las instituciones de la cultura dependen como nunca de los aportes privados.

Lowry también fue definiendo su rol hasta acercarlo al del CEO de una gran corporación, alguien que se sentía tan cómodo hablando con los magnates inmobiliarios de la junta directiva del museo como con los artistas que cubren las paredes de la institución, y le sacaba lustre a su papel con elegantes trajes y pañuelos. "Lowry amplió el debate sobre el rol del arte y la función que cumple una institución pública como el MoMA en la comunidad en general", dice Kravis, y agrega que gracias a él "el museo tiene una colección mucho más amplia y profunda, convirtiéndolo en un lugar más abierto para el intercambio de ideas".

Desde que se convirtió en director en 1995, Lowry tuvo a su cargo dos renovaciones importantes del MoMA, así como su fusión de la institución con el Centro de Arte Contemporáneo PSIen Long Island City, Queens, yel replanteo de cómo se muestra el arte moderno y contemporáneo. Durante su gestión, el fondo del museo creció de 200 a unos 1700 millones de dólares, y su presupuesto operativo aumentó de unos 60 millones a unos 190 millones de dólares anuales.

Lowry también dio aliento a los esfuerzos del MoMA por aportarle mayor diversidad a sus exposiciones, adquisiciones, directivos y personal. En 2015, Lowry y Thelma Golden, directora del Studio Museum de Harlem, presentaron un programa conjunto de becas para artistas emergentes. En el mundo del arte, se menciona recurrentemente a Golden como su posible sucesora.

"¿Cómo se hace para posicionar en el siglo XXI a un museo tan firmemente arraigado en el siglo XX?", se pregunta Lowry. "Espero haber dejado sentadas las bases de loque es un museo del siglo XXI sin abandonar nuestras raíces".

Si bien el MoMA ha tenido su cuota de controversias y sufrido varias protestas - basta recordar los casos de Leon Black y Jeffrey Epstein-, Lowry dice que en última instancia fueron cosas saludables para el museo. "Por supuesto que hay momentos en los que uno se siente asediado", reconoce. "Vivimos en tiempos en que nuestras instituciones culturales son desafiadas y cuestionadas. Eso nos ha obligado a pensar en lo que realmente importa, a adoptar ideas nuevas, diferentes, y a involucrar al público del museo".

Entre sus planes inmediatos hay una serie de conferencias que dictará en el Louvre de París el próximo otoño y que podrían conducir a la publicación de un libro. "Es la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que he aprendido y pensado durante estos últimos treinta años".

Por ahora, sín embargo, toda su energía está puesta en el MoMA, cuyo enfoque sobre el arte sigue en proceso de evolución. Y está orgulloso de lo que ha logrado. "Es un trabajo en marcha y nuestra responsabilidad es aprender a contar la diversidad de historias que forman parte del arte moderno, y no la historia del arte moderno", dice Lowry.

"Cuando miro hacia atrás y pienso en quiénes venían al museo cuando me nombraron y quiénes vienen hoy, el cambio es drástico, tanto en términos de raza, de etnia y de edad –comenta–. Y eso debería ser un verdadero motivo de orgullo colectivo para toda la institución".

Traducción de Jaime Arrambide



### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### MÁS DE 300 METROS EN LOS QUE DOMINÓ EL PÁNICO

Poco antes de las 13 de ayer, un vehículo a alta velocidad generó una dramática situación en el centro de Córdoba



# Tragedia en Córdoba: perdió el control de su vehículo y provocó heridas a 15 personas

ARROLLAMIENTO. El conductor, de 68 años, que se habría descompensado, quedó detenido por lesiones culposas graves; una joven sufrió la amputación de una pierna y lucha por su vida

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA.- Los primeros minutos fueron de mucha confusión. Había dudas respecto de qué pasaba mientras un Toyota Corolla SEG Hybrid blanco avanzaba en una carrera descontrolada a lo largo de 300 metros. Faltaban minutos para las 13 en pleno dentro de la ciudad de Córdoba. Poco antes del cruce del boulevard Illia y Chacabuco ese auto chocó a otro y a partir de ahí siguió por Chacabuco arrollando a peatones, cinco autos y dos motos. El conductor Cristian Pacha, de 68 años, habría sufrido una descompensación; está detenido, imputado de lesiones culposas gravísimas. Hubo 35 personas involucradas, 15 de las cuales fueron derivadas a hospitales. Las víctimas que sufrieron las heridas más complejas son un niño y una mujer, quien está internada en grave estado.

Ariel Aleksandroff, secretario de Salud de la municipalidad, explicó a LA NACION que esa joven, de entre 20 y 30 años, circulaba en una moto: "Tieneamputación traumática de la pierna derecha; traumatismo cerrado de abdomen, un neumotórax que ya fue drenado y ahora está en neuro cirugía porque la están operando; tiene fractura expuesta de cráneo".

El funcionario, quien junto con el intendente Daniel Passerini se acercó al Hospital de Urgencias, precisó que el chico de 4 años –internado en el Hospital de Niños– está intubado en terapia intensiva por prevención; sufre contusión cerebral y pulmonar. "La evolución debería ser buena", añadió. La madre de ese menor fue derivada por lesiones al Hospital San Roque y se informó que su estado no reviste gravedad.

No hay antecedentes de un siniestro vial tan grave como el registrado ayer al mediodía en la ciudad de Córdoba. La zona del accidente quedó cercada durante varias horas después de la conmoción que significó el arrollamiento masivo, hecho sucedido en una hora pico de circulación de tránsito y peatones. El hombre que manejaba el vehículo fue trasladado al Hospital Privado, donde permanece con custodia policial.

Según contó el comisario general Cristian Mazza, director general de Seguridad Capital, Pacha—quien iba solo— les dijo que se había descompuesto. "Por supuesto es materia de investigación", agregó. El fiscal José Bringas, que lleva adelante la causa, imputó a ese hombre por lesiones culposas gravísimas y ordenó su



El Toyota Corolla se estrelló contra otro auto, tras recorrer 300 metros a gran velocidad

FOTOS DE LA VOZ



Las autoridades cordobesas definieron que el lugar del arrollamiento parecía una "zona de guerra"



Quince personas sufrieron heridas al ser arrolladas por el descontrolado vehículo

detención unas cuatro horas después del hecho. Ya fue trasladado a la Unidad Judicial. Pacha tenía un carnet de conductor válido hasta los 72 años.

El automóvil que venía por boulevard San Juan chocó dos vehículos en el cruce con Chacabuco y avanzó por el carril derecho de esa avenida hacia el centro, y embistió a otros tres autos y dos motos. Terminó incrustado en la entrada de un local de Farmacity sobre Chacabuco. Antes de terminar su carrera dejó dos motos destruidas en medio de la calle y cinco vehículos chocados. Los conductores y ocupantes de esas unidades no sufrieron heridas de consideración.

"Veníamos caminando cuando sentimos como una explosión por el choque de la esquina -describió una mujer que estaba sobre Chacabuco poco antes de la farmacia-. Veíamos que avanzaba encima nuestro y nos tiramos para el otro lado, porque pensábamos que nos iba a aplastar".

Cuatro minutos después de esta tragedia comenzaron a llegar al lugar bomberos, personal de emergencia médica en motos y ambulancias, tanto de servicios públicos como privados. La mayoría de los lesionados—salvo los dos graves—registraron fracturas o contusiones sin mayores complicaciones y ya fueron dados de alta.

El conductor de una moto que quedó aplastada se había bajado minutos antes para ingresar en un edificio. "Fue un milagro", definió ese hombre, de 40 años, a los periodistas. Su vehículo quedó reducido a un montón de hierros y plásticos.

La empleada de un kiosco que está sobre Chacabuco a unos metros de donde el Toyota terminó la carrera contó que el auto "se llevó todo puesto, a las personas que estaban circulando. Había una mujer con su hijo en el coche, otro chico andando en bici, la moto que se cruzaba. Pasó por acá por la vereda, pasó sin frenos, sin nada. Creíamos que venía hacia nosotras".

Por su parte, el intendente Passerini visitó los hospitales a los que fueron trasladados los heridos y resaltó que espera el resultado de los peritajes ordenados por la Justicia para conocer la serie de eventos que provocaron "un desastre vial", tal como calificó lo ocurrido. "Parece una zona de guerra. La Policía Judicial sigue trabajando, la fiscalía ordenó una serie de acciones", comentó el jefe municipal.

Y agregó: "La mecánica del choque la están investigando. Ya pidieron las filmaciones de las cámaras y sobre eso se podrá hacer una reconstrucción".

Las circunstancias que llevaron a que el vehículo conducido por Pacha entrase en esa situación aparentemente sin control son por ahora motivo de investigación. Hasta anoche no había trascendido si ese hombre, de 68 años, había dado alguna explicación a las autoridades judiciales. Por lo pronto, la calificación inicial de lesiones culposas graves y gravísimas señala que la idea inicial de la fiscalía es que se trató de un trágico accidente.

Al cierre de esta edición, la información sobre la joven herida marcaba que seguía en lucha por su vida. •

# La Legislatura de Misiones expulsó a Germán Kiczka

INDAGATORIA. El ahora exdiputado provincial declaró ayer por primera vez y aseguró que la computadora incautada era de su hermano

Martín Boerr

PARA LA NACION

POSADAS.-Finalmente, tres semanas después de votar su desafuero, la Legislatura de Misiones resolvió expulsar a Germán Kiczka como diputado provincial en una votación de 38 a 0. El ahora exlegislador está detenido tras ser imputado por el tráfico de pornografía infantil.

"Sin más trámites procedamos a la expulsión del legislador de esta Cámara de Representantes", dijo Martín Cesino, jefe del bloque oficialista (Frente Renovador de la Concordia), apenas comenzó ayer la sesión, minutos después de las 18. Tal cual se esperaba, en apenas unos



Germán Kiczka, detenido por tráfico de imágenes de menores ARCHIVO

segundos el tablero de votación mostróun contundente 38 a 0, que refleja el repudio generalizado-y sin distinciones entre oficialismo y oposiciónpor el ya exdiputado Kiczka, detenido v acusado de tráfico de material de abuso sexual infantil (MASI).

A favor de la expulsión de Kiczka también votó su exaliado y examigo Pedro Puerta, quien estuvo sentado en su banca, flanqueada por la silla vacía del ahora exlegislador. Puerta, que también lo tenía como empleado o vendedor de su fábrica de cigarros, ya lo había expulsado hacía tres semanas de Activar, el espacio que fundó hace unos años, que integra JxC con la UCR y Pro y que convirtió a Kiczka en diputado provincial.

La Legislatura ratificó el dictamen de la comisión investigadora encabezada por Anazul Centeno, diputada oficialista, que también solicitaba la inmediata expulsión.

"No fue dilación, sino prudencia", señaló Centeno, al referirse a las demoras que se tomó la comisión para recomendar la expulsión. En estas tres semanas, la comisión se reunió dos veces, los viernes 30 de agosto y

6 de septiembre, pero no había tomado una resolución a pesar de que en el mismo lapso el tema llegó a estar al tope de la agenda nacional.

Kiczka, inmediatamente después de firmarse la orden de su arresto. se fugó, siendo encontrado seis días después en la localidad correntina de Loreto, a poco más de dos horas de Posadas, donde vivía en una cabaña a medio terminar del camping municipal.

Algunas horas antes de conocerse la decisión de los legisladores, Kiczka se presentó ante el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Ángel Faría, pidiendo declarar por primera vez en la causa. En esa indagatoria Kiczka cargó las culpasen su hermano Sebastián-también detenido-y no involucró a nadie más, alegó que la computadora incautada en un allanamiento en febrero al domicilio de su padre no era de su propiedad, sino de su hermano.

También afirmó que en ningún momento había estado prófugo de la Justicia, sino que se encontraba en una suerte de "retiro espiritual" buscando escapar del asedio de los medios de comunicación. •

### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y **Participaciones** 

AYERZA, Jorge, q.e.p.d. -Ruth de Goycoechea acompaña con cariño a Marcela y familia y ruega una oración en su memoria.

AYERZA, Jorge. - Con gran tristeza despedimos a nuestro querido amigo Jorge Ayerza. Gonzalo y Dolores Aguilar, Ines Bacigalupo, Mónica Zartman, María José y Carlos Peгеуга.

BLANCO de CASILLAS. Amalia. - KPMG Argentina participa su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a Mabel Casillas y sus seres queridos en este triste momento.

BOTTARO, María Elena, q.e.p.d. - Maria del Carmen Bertero, Marcelo Adaro y Nelson Pires participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su me-

moria.

D' ALMEIDA, Alberto. - Gracias por tu amistad y lindos momentos, tus amigos de La Capelina: Eduardo, Pichi, Lito, Ernesto, Marcelo, Luciano, Al-

de ALMEIDA, Alberto. - ¡Te despedimos con mucho amor, descansa en paz!. Carolina, Leandro y Guillermo Tello Ro-

DE ALMEIDA, Alberto Manuel, falleció el 11-9-2024. - Pupa, tus amigos y compañeros de ruta te acompañamos en este momento. Gonza, Facu. Humber, Claudio y Tincho.

FERNÁNDEZ HUMBLE, Patricia de, q.e.p.d. - Clari Cabello y sus familiares despiden con cariño a Patricia y agradecen una oración en su memo-

GRANGEAT, Carlos María, Cap. (RE), q.e.p.d. - Su mujer Felicitas Navarro Vela Padilla; sus hijos Carlos Eduardo y Fernanda Kondratiuk, Juan Manuel y Valeria Rico y Felicitas; sus nietos Lorenzo y Patricio Grangeat Kondratiuk y Juana y Pedro Grangeat Rico participan con dolor su fallecimiento. Se rezará mísa en su memoria mañana, a las 18, en

GRANGEAT, Carlos María, Cap. (R.), q.e.p.d. - Tu hermano José María Grangeat, tus sobrinos José María, Juan Ignacio y Sol Colombo, Federico y Rocío Ochoa, Santiago Grangeat y Rocío Vallejos y tus sobrinos nietos te despiden con mucho dolor y ruegan una

oración en tu memoria.

la Parroquia Señor del Mila-

gro, Moldes 1157.

GRANGEAT, Carlos Maria, Cap. (RE), q.e.p.d. - Beatriz Navarro Vela Padilla de Vedia y Mitre, sus hijos Beatriz Sofia Caravias Nazar, Ignacio Gómez Mac Gregor y Maria Eugenia de Vedia y Mitre y nietos lo despiden con cariño en la misa del sábado, a las 18, parroquia Nuestro Señor del Milagro, Moldes 1157.

GRANGEAT, Carlos María, q.e.p.d. - Carlos A. Henrich y María Luisa Vela, sus hijos y nietos despiden a su amigo y socio y acompañan a Feli y los chicos con mucho cariño.

HUERGO, Juan Luis. - Carla Piccaluga de Huergo, Rosario, Celina y Bobby Fevre, te despedimos con todo nuestro amor, ya estás en los brazos de Jesús. Hasta que volvamos a encontrarnos. Hoy, 12 hs., Jardín de

Paz.

HUERGO, Juan L., q.e.p.d. -Su hermana Cora, Marcelo sus hijos Connie y Ezequiel, Josefina y Ramón, Marcelito y Clara, Corita y Rufo y nietos despiden al querido Juan, acompañando a Carla, Rosario y Celina en estos tristes momentos. Que Dios lo tenga en su gloria.

HUERGO, Juan Luis, q.e.p.d. -María Mónica Huergo de Molina y sus hijos Javier, Gonzalo y Elisa, Lia y Andrés, Magdalena y Federico despiden a Juan Luis con oraciones y acompañan a Carla, Rosario y Celina en este triste momento.

HUERGO, Juan Luis, q.e.p.d. -Klaus Rübel y Luly Huergo junto a toda su familia despiden a su querido hermano Juan y acompañan a Carla, Ro y Celi en este triste momento.

HUERGO, Juan Luis. - Edward y Maria, hijos y nietos despiden al querido Juan y acompañan con oraciones a Carla y las chicas en este triste momento.

HUERGO, Juan, q.e.p.d. - Carlos y Gioia Huergo, hijos y nietos lo despiden con cariño y

acompañan a Carla en este

triste momento.

HUERGO, Juan Luis, q.e.p.d. -Juan y Betty Benites, sus hijos Lucía, su ahijada Marina y Jerónimo despiden al querido Juan y abrazan con fuerza a Carla, Roy Celi.

HUERGO, Juan Luis, q.e.p.d. -Marcela, Guillermo, Vicky, Anthony, Patrick y Darcy despedimos al querido Juan y acompañamos a Carla y sus hijas, Rosario y Celina con cariño y oraciones. Invitamos a acompañar a la familia en el velatorio hoy, a las 12, en Jardin de Paz seguido de una mi-

HUERGO, Juan, q.e.p.d. - Inés Alberdi y Vasco despiden con todo cariño a Juan y acompañan a Carla y a todos los Huergo en este triste momento.

sa a las 14.

HUERGO, Juan. - Maria Monica, tus amigas del Rosario lamentamos la partida de Juan y acompañamos con oraciones a todos los Huergo.

HUERGO, Juan, q.e.p.d. - Un beso al cielo y todo nuestro amor para Carlita, Ro y Celi. Susana Giménez y Ana Pantoja Encalada.

HUERGO, Juan Luis, Ing., q.e.p.d. - Maricel y Guillermo Cerviño abrazan a Carla, Rosario y Celina en este triste momento y ruegan por la paz del alma de su amigo Juan.

MATURO, Graciela. - Querida maestra, te despido con admiración, respeto y gratitud. José Barisone.

PODETTI, Martin, q.e.p.d. -Guillermina y Rolando Marini, hijos y nietos despiden a Martín y acompañan a sus hermanos Maria Luz, Raúl, Claudia, Ignacio y su esposa Mariel en este triste momento.

PODETTI, Martin. - Amanda Solari y familia acompañan a Malu, Raúl, Claudia y Nacho, a su esposa, a sus primos y sobrinos en este triste momento.

PODETTI, Martin, q.e.p.d. -Horacio Martinez y familia despiden a Martín con profundo dolor y acompañan a su familia con todo cariño.

PODETTI, Martín. - Con gran pesar despedimos a nuestro querido Martin y acompañamos a su familia y amigos desde lo más profundo de nuestro corazón. Siempre te recordaremos, descansa en paz, paz verdadera. Blackie, Nikte e Itzel.

PODETTI, Martin. - Despedimos a Martin y acompañamos con mucho amor a Claudia y su Flia., sus amigas de la vida: Claudia y Cristina Morrone, Mariana Graham, Vivi Lázaro Paz Baliña y Laura Marpegan.

POPKEN, Juan, q.e.p.d. -Acompañamos en el dolor a María del Carmen, Nico, Fede y Marcos con mucho cariño. Sus amigas de la U. Austral: Angeles, Anahi, Celia, Cristina, María Rosa, Mariana, Liliana v Valeria.

POPKEN, Juan Oscar Eduardo, q.e.p.d., Fall. el 10-9-2024. -La Asociación Escolar Goethe acompaña con mucho afecto a su esposa María y a sus hijos Nicolás, Federico y Marco, alumnos de su institución, en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

ROQUE, Juan José, Cap. Nav. (R). - Luis Tamborini y Susana Schinelli despedimos con mucha tristeza a un gran amigo y compañero de promoción y acompañamos a su familia en este doloroso momento.

ROSSI de MIGANNE, Haydée, q.e.p.d. - Sus hijos Mónica. Mely y Antonio, nietos, nietos políticos, bisnietos y sobrinos participan su fallecimiento.

SÁENZ de GARCÍA BOSCH. Magdalena, q.e.p.d. - María Eugenia y Miguel, Malena y Douglas, Dolores y Julián, Carolina y Gonzalo, Luz y José María Urien despiden a la querida tía Malén y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

SAENZ de GARCÍA BOSCH, Magdalena, q.e.p.d. - Fernando Strada y Cecilia Cordero acompañan a Eduardo Miguel y Reneé con todo cariño.

SALAS MARTÍNEZ de FER-NANDEZ HUMBLE, Patricia. g.e.p.d. - Vicente Guzmán v Maria Estela Villanueva junto a sus hijos y nietos despiden a Patricia con profundo dolor y tristeza por su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a sus hijos Agustina y Adrián Denham, Mercedes y María, y nietos y ruegan a Dios por su eterno descanso.

SALAS MARTINEZ de FER-NANDEZ HUMBLE, Patricia, q.e.p.d. - Tu prima Blanca (Chochi) Ríos Guzmán y sus hijos Maria José, Maria Belén y Gonzalo despiden con dolor tu partida y ruegan una oración en tu memoría.

SALAS MARTÍNEZ de FER-NANDEZ HUMBLE, Patricia. q.e.p.d. - Jorge E. Guzmán, Patricia di Pasquo, sus hijos y nietos despiden con profunda tristeza a quien fuera una hermana del corazón.

SALDIVARAS, Demetrio. q.e.p.d. - Los copropietarios del Consorcio Libertador 2128 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SALIVARAS, Demetrio, q.e.p.d. - Alexandros Zymnis y familia (a.) participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en memoria de su querido amigo.

SALIVARAS, Dimitri. - Estela Papalexiou, Meli, Flor y Ale Lazarides acompañan a Popi, sus hijos y nietos en este triste momento, y ruegan una oración por su alma.

TABARES, Beatriz. - Toda su familia despide a Beatriz con enorme afecto: gran madre, abuela y pedagoga.

TABARES, Beatriz. - El personal de Cooprogetti SC despide con afecto a la profesora Beatriz Tabares.

Homenajes

KANTOR, Marcelo. - Marce: a un mes de tu partida, te amamos y extrañamos. Tu adorada familia. Invita al shloshim el proximo domingol5-9, a las 10.45, en tablada, parte vieja.

#### Inseguridad en el conurbano | CUATRO VÍCTIMAS MORTALES



Policías bonaerenses y personal de la Prefectura Naval hallaron los cuerpos de dos mujeres en el río Matanza

POLICÍA BONAERENSE

# Narcos asesinaron a dos mujeres y arrojaron los cuerpos en el río Matanza

Las víctimas fueron identificadas como Vanesa Lachmañuck, de 28 años, y una adolescente de 14, de apellido Benítez Medina

Gustavo Carabajal

LA NACION

El 30 de agosto pasado Mónica Lachmañuck y Patricia Raquel Benítez Medina denunciaron que sus hijas, de 28 y 14 años, respectivamente, habían desaparecido cuando se dirigían a la plaza situada en Laferrère, cerca de la costa del río Matanza, que marca el límite con el partido de Esteban Echeverría.

Dicha zona está dominada por diversas bandas de narcotraficantes, la mayoría de nacionalidad paraguaya, que cruzan las drogas de una

orilla a otra del río Matanza. Esas organizaciones criminales han sido responsables de los homicidios de dos policías de la Federal y la bonaerense, en los últimos cuatro años.

Vanesa Lachmañuck, de 28 años, y su amiga, de 14, hija de Benítez Medina, nunca regresaron con sus maen las últimas horas. Al revisar la costa del arroyo Don Mario, los policías encontraron el cadáver de la mayor de las mujeres.

Al seguir la corriente del río Matanza, cinco kilómetros aguas abajo, los efectivos de la fuerza de seguridad provincial hallaron el cadáver de la adolescente. La clave para encontrar ambos cuerpos estuvo en la confesión de uno de los tres integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo que operaba en la zona.

Los sospechosos, que habrían sido identificados como Alan Almada Benítez, Carlos Waldir Ávalos y Lucas Ezequiel Romero, fueron apresados por los efectivos de la policía bonaerense mientras realizaban los rastrillajes por el río Matanza con el objetivo de encontrar a las mujeres desaparecidas.

Antes de esos arrestos, los policías

fueron baleados el 3 de septiembre pasado en un descampado situado al final de la calle Risso Patrón, en la costa del río Matanza. Al advertir la presencia de los uniformados, uno de los soldados de la banda narco disparó contra los móviles.

Luego de una serie de averiguaciones y datos aportados por familiares de las mujeres desaparecidas, los policías determinaron que el tirador habría sido el sospechoso Ávalos, quien forma parte de una banda dedicada a la venta de estupefacientes.

La organización criminal que supuestamente integra Ávalos controla la zona mediante la vigilancia realizada por soldados, que también se dedican a amenazar a los vecinos a los que les exigen que guarden estupefacientes en sus casas en caso de que la policía se acerque a la zona.

Según fuentes de la investigación, los narcos armaron un aceitado sistema de seguridad con anillos alrededor de los puntos de ventas, lo que hacía muy dificil el acceso de los policías. También aplicaron un sistema de alerta de silbidos y gritos que realizaban ante la proximidad de desconocidos o policías.

Tanto Ávalos como los otros dos cómplices fueron apresados el jueves pasado durante una serie de allanamientos en los que se secuesdres. Sus cuerpos fueron hallados traron \$177.100, cuatro celulares, 54 envoltorios fraccionados de marihuana, 4700 dosis de pasta base y 1147 envoltorios con cocaína.

> Además, durante los operativos los policías hallaron dos pistolas calibre 40 y 9 mm y 75 municiones. Ante los investigadores, uno de los tres detenidos señalado como sospechoso por los familiares de las víctimas, reveló que ambas mujeres habían sido asesinadas cuando llegaron a la plaza para comprar drogas y afirmó que después arrojaron los cuerpos en el río Matanza.

> Con estas declaraciones, el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y otras pruebas, el fiscal Fernando Garate imputó a los tres sospechosos que en principio habían sido detenidos solo por narcotráfico, por los homicidios de Vanesa, de 28 años, y su amiga, la adolescente de 14. •

### Dos jubilados fueron asesinados para robar sus propiedades

Estela Domínguez Fernández fue mortalmente golpeada por su nieto, mientras que Osvaldo Devesa fue atacado por un albañil

A Estela Domínguez Fernández y Osvaldo Devesa, de 75 y 72 años, respectivamente, los buscaban desde hace diez días. Sus familiares habían radicado denuncias por averiguación de paradero. Con una diferencia de 24 horas los cuerpos de los jubilados fueron encontrados en José León Suárez y en José C. Paz, en dos asesinatos en el conurbano sin vinculación entre los casos.

Según fuentes policiales, el cuerpo de la mujer, de nacionalidad española, fue hallado dentro de un tambor de doscientos litros en un terreno situado en Bidondo al 1500. en el partido de San Martín.

Mientras que el cadáver del hombre fue encontrado debajo de un contrapiso en la vivienda situada en la calle Luján Sierra, de José C. Paz. Dicho inmueble pertenecea un albañil que realizaba algunos trabajos en la casa del jubilado.

Al revisar la vivienda, los investigadores de la policía bonaerense hallaron el Volkswagen Gol de la víctima, manchas de sangre en una pared y en un sillón. A partir de estos indicios, los responsables de la pesquisa convocaron a los técnicos

de la División Policía Científica de la fuerza de seguridad provincial y rompieron el contrapiso en la cochera. Debajo de la losa, los peritos hallaron el cuerpo del jubilado cuya desaparición había sido denunciada hace una semana. La última señal de vida de Devesa fue su paso, a bordo de su Volkswagen Gol, por el peaje Ituzaingó de la Autopista del Oeste, en dirección a Moreno

Luego de realizar una búsqueda de imágenes de las cámaras de seguridad del municipio, los policías encontraron el vehículo. Un dispositivo grabó el auto el sábado último en Moreno. Esa misma madrugada, había pasado por una estación de servicio YPF en Ituzaingó. En las imágenes de las cámaras de seguridad el automóvil era remolcado en dirección a Moreno por el conductor de un Renault Sandero.

Con el número de patente del Renault Sandero, los investigadores establecieron la identidad del propietario y localizaron su casa, en José C. Paz. Al llegar a la vivienda, los policías hallaron estacionado el Volkswagen Gol de la víctima v dentro de la casa, cubierto con el con-

trapiso, el cuerpo del jubilado. Ante el hallazgo del cadáver, los funcionarios de la fiscalía N° 8, de Morón, ordenaron la detención del dueño de la vivienda, un albañil que había realizado una serie de trabajos en la casa del jubilado y que, además, le llevaba remedios. Para los inves-

El cuerpo de la mujer de 75 años fue encontrado dentro de un tambor de 200 litros

El cadáver del hombre fue ocultado en un contrapiso

tigadores, el móvil del homicidio habría sido la intención del ahora detenido de quedarse con la propiedad y el automóvil de la víctima.

Casi en el mismo momento que la hija de Devesa denunciaba su desaparición, en José León Suárez, la familia de Domínguez Fernández solicitaba la colaboración social para encontrar a la jubilada. "Por favor, ayúdenme a difundir, buscamos a mi abuela", expresaba entonces Lucas Pedraza, de 27 años, nieto de Domínguez Fernández, junto a la foto de la mujer desaparecida que difundió por redes sociales. Cuando los policías interrogaron al nieto de la mujer desaparecida encontraron algunas contradicciones entre sus dichos y los testimonios de los vecinos.

La declaración del nieto también se daba de bruces con la descripción de cuándo había visto por última vez a Domínguez Fernández, el testigo Oscar Sanabria. Este hombre alquilaba una de las tres viviendas edificadas en el terreno donde vivian la jubilada desaparecida, su hija y nieto.

Ante las contradicciones halladas en la primera declaración testimonial, los responsables de la pesquisa convocaron nuevamente a Pedraza a la comisaría. Allí, ante las pruebas que indicaban que había mentido, se quebró en llanto y confesó su presunta responsabilidad en el homicidio de su abuela.

Pero el nieto no habría actuado solo. Tuvo un cómplice. Los policías también apresaron al inquilino que vivía en una de las tres casas del terreno. Tanto el sospechoso Pedraza como su cómplice quedaron detenidos, acusados por su presunta responsabilidad en el homicidio de la jubilada.

Con estas pruebas los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de San Martín solicitaron al fiscal Ernesto Farber la orden de allanamiento para revisar el predio de Bidondo al 1500, en José León Suárez.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron la posible arma homicida, un búho de madera con el que el joven detenido habría golpeado en la cabeza a Dominguez Fernández.

El segundo allanamiento se concretó en el departamento en el que vivía el inquilino, quien también fue detenido como participante del homicidio de la mujer de 75 años.

Al llegar al fondo del terreno, los policías hallaron un tambor de 200 litros con el cuerpo de la jubilada. Gustavo Carabajal

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

IMPENITENTES. Si alguien puede cambiar de fecha la Navidad, detener erupciones volcánicas o alterar la hora, ¿por qué no se realizaría el milagro, humilde, de impedir que un pariente vaya a parar, extraditado, a una cárcel de EE.UU.?

# América tropical, tierra de portentos nunca vistos y maravillas que asombran

Sergio Ramírez

-PARA LA NACION-

uestro trópico impenitente sigue siendo tierra de portentos nunca vistos y maravillas que asombran. Nicolás Maduro no solo es un prestidigitador de los mejores que nunca pudo llegar a tener el Dumbar Circus, capaz de vaciar las urnas electorales de votos verdaderos y llenarlas de votos falsos en un parpadear de ojos, para declararse ganador de unas elecciones que perdió. La insistencia en que enseñe las actas se vuelve un empeño tan inocente como pedirle al prestidigitador que enseñe el doble fondo de la chistera donde esconde las palomas.

Ahora, tras el fraude, ha ordenado que las Navidades comiencen en octubre, igual de poderoso que la sin par hechicera de El coloquio de los perros de Cervantes, la Camacha de Montilla, que "congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo", y tornaba frígidas a las mujeres e impotentes a los hombres con solo rezar una oración a Santa Marta.

Maduro ya tenía desde antes la potestad de conversar con los pajaritos, y ahora lo hace con los renos de juguete que adornan el patio central del Palacio de Miraflores, donde ha mandado a instalar desde ahora el Nacimiento con el pesebre, los pastores, la mula y el buey. Nada extraño sería que ordenara también a los cielos una nevada sobre los cerros de Caracas, para que Santa Claus, cuando llegue en su trineo cargado de perniles, se encuentre en ambiente propicio.

No menos poderoso en artilugios fue el dictador de Guatemala Manuel Estrada Cabrera, que mandaba suspender por decreto las erupciones volcánicas, aunque el pregonero que leía en las esquinas el bando con la firma presidencial debía hacerlo a la luz de una lámpara porque las cenizas que llovían oscurecían el sol.

La desfachatez de la mentira oficial se ampara en el miedo de los corifeos a contradecir al caudillo, o en la sumisión empalagosa del servilismo, como cuando el dictador Porfirio Díaz, que se dormía de viejo sentado en la silla del águila, preguntaba al despertar qué hora era, y su obsequioso secretario le respondía: "Las que usted quiera, señor presidente". El tirano lo puede todo. Puede también llenar las cárceles a su antojo, o vaciarlas cuando quiera para subir a los prisioneros a un avión y mandarlos

A freezo

al destierro, como ha ocurrido de nuevo bajo la dictadura bicéfala en Nicaragua.

No importa que un país sea pequeño para albergar la más descomunal de las mentiras. Da para inventar canales interoceánicos que seducen a miles de incautos, como el que nunca se construyó en Nicaragua con falso patrocinio chino, con puertos gigantes en ambos océanos, ciudades turísticas en medio de la selva, supercarreteras adyacentes y aeropuertos mundiales. En la ruta del canal, los caballos siguen triscando la hierba de los potreros, como toda la vida.

O como la Bitcoin City de Bukele en El Salvador, una ciudad de rascacielos dorados como lingotes de oro, dispuestos de manera circular, como una moneda recién acuñada, alrededor de una plaza con Hay portentos de portentos, los de Honduras son más pedestres; de la vieja república bananera se ha pasado al moderno narco-Estado. Son los capos del cartel de los Cachiros quienes financian las campañas presidenciales y ponen y quitan presidentes, ministros, diputados yalcaldes

una monumental B, emblema del bitcoin, con ferrocarriles de alta velocidad, puertos y aeropuertos, todo levantado en las faldas del volcán Conchagua, de cuyas entrañas saldrían los teravatios de energía suficientes para "minar" las criptomonedas. El volcán sigue allí, impasible, mirando al golfo de Fonseca, donde los pescadores se afanan tirando sus redes, como siempre, y volviendo a sus ranchos de paja al atardecer.

Pero hay portentos de portentos.
Los de Honduras son más pedestres. De la vieja república bananera se ha pasado al moderno narco-Estado. Son los capos del cartel de los Cachiros quienes financian las campañas presidenciales y ponen y quitan presidentes, ministros, diputados y alcaldes. Los reyes de la coca coronados por el poder públi-

co en una función de opereta, con música bufa.

Un narcopresidente, Orlando Hernández, vinculado a los Cachiros, está cumpliendo condena en una cárcel federal de Estados Unidos. Y ahora tienen en jaque a la familia presidencial actual, la familia Zelaya, que es numerosa. Al menos 15 de sus miembros ocupaban cargos relevantes en el aparato de Estado.

La presidenta Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel (Mel) Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, y ambos presiden, lado a lado, las reuniones de gabinete. Su hijo, Héctor Zelaya, es el secretario privado de la presidencia, y su hija, Xiomara Zelaya, diputada al Congreso nacional. Su sobrino, José Manuel Zelaya, ministro de Defensa hasta hace poco, hijo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hermano del expresidente consorte, era secretario del Congreso nacional, también hasta hace poco.

Hasta hace poco, porque el diputado Carlos Zelaya aparece como el protagonista principal de una reunión con jefes narcos hondureños celebrada en San Pedro Sula en noviembre de 2013, a la que concurrió en nombre de su hermano, jefe del partido Libertad y Refundación (Libre), en la que los capos comprometieron recursos para financiar la campaña electoral de su cuñada, la actual presidenta.

Al divulgarse el video grabado por uno de los jefe de los Cachiros, Devis Rivera, que ya estaba en tratos con la DEA, el cuñado renunció a su curul, y también tuvo que hacerlo su hijo, el ministro de Defensa, quien se había reunido poco antes en Caracas con Vladimir Padrino, su contraparte, sindicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Pero, de manera conveniente y oportuna, la tía y cuñada presidenta acababa de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, en defensa del honor y la soberanía nacional mancilladas por el injerencismo extranjero. Dios, patria, orden. Y familia.

Si alguien puede cambiar de fechas las Navidades, detener las erupciones volcánicas y alterar a voluntad la hora en los relojes, ¿por qué no va a poder realizar el milagro más humilde de impedir que un pariente cercano y querido vaya a parar, extraditado, a una cárcel de Estados Unidos? No se requieren poderes mágicos. Solo hacen falta papel y pluma. •

Exvicepresidente de Nicaragua; premio Cervantes

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Cielos y pasajeros libres

Ni los gremios pueden seguir tomando a los usuarios de rehenes ni la ciudadanía debe cargar con una empresa que solo utiliza el 5% de la población



Pasajeros varados en el aeroparque metropolitano, entre la desesperación y el hartazgo

SANTIAGO OROZ

I secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas → Aéreas (APLA), Pablo Biró, había sido denunciado por el fiscal Carlos Stornelli por "conductas incitadoras a la violencia" en noviembre del año pasado. Frente a los anuncios preelectorales de Javier Milei de entregar Aerolíneas Argentinas (AA) a los trabajadores, la advertencia del sindicalista aeronáutico fue demoledora: "Nos va a tener que matar y cargar muertos". Acérrimo opositor al desembarco de las líneas low cost, pronosticó también que cuando el Presidente viera los números de la compañía se sorprendería y daría marcha atrás con la idea.

Los gremios aeronáuticos, que denuncian una caída del 72% de sus salarios desde noviembre, hace ya meses que han tomado de rehenes a los pasajeros. Pasado el período de conciliación obligatoria dictado por el Gobierno para contar con el servicio durante las vacaciones de invierno, el derecho a la huelga está vigente, pero también la obligación de guardias mínimas que dispone la esencialidad de la actividad aeronáutica, pública y privada, establecida por las normas vigentes.

Las postergaciones de vuelos han convertido a los aeropuertos en campos minados de valijas y pasajeros, un caos descontrolado con graves perjuicios para todos los afectados, incluido el lucro cesante operativo para la compañía.

Singuardias mínimas, las actividades en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery se vieron totalmente paralizadas por nueve horas el viernes pasado luego de que las negociaciones salariales se frustraron ante el rechazo a la pauta salarial ofrecida. Unos 185 vuelos debieron reprogramarse y alrededor de 16.000 pasajeros sufrieron las consecuencias. Se estimó una pérdida de dos millones de dólares. Pilotos, copilotos y tripulantes que incumplieron sus tareas verán rebajadas sus remuneraciones. El nuevo paro de 24 horas que arrancaría hoy al mediodía podría involucrar a más de 250 vuelos y perjudicar a 30.000 pasajeros, a quienes la empresa volvería a invitar a cambiar sus pasajes sin penalidad por ello. La Unión del Personal Superior

Las postergaciones de vuelos han convertido a los aeropuertos en campos minados de valijas y pasajeros

No pueden esgrimirse falsas razones de soberanía para restringir la competencia y seguir sosteniendo una línea aérea deficitaria, rebautizada "Aerorruinas Argentinas"

y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que contemplan asambleas también para ese día, podrían afectar el servicio de Intercargo, otro de los actores que con frecuencia y sorpresivamente interrumpen actividades.

El Gobierno propone una política de cielos abiertos con libre competencia, algo habitual en el mundo. La falta de opciones en un país de enorme extensión convierte en rehenes de un sindicalismo violento y mafioso a quienes quieren viajar, con una oferta de conexiones limitada, aun cuando haya rutas menos rentables. Como era previsible, la ley que incluyó la desregulación del espacio

aéreo, promulgada en julio pasado, enfureció a los gremialistas, que la consideran una entrega a empresas extranjeras con las que no se podrá competir y que conducirán a la desaparición de Aerolíneas Argentinas, además de poner en riesgo la seguridad, según afirman erróneamente.

Los paros y medidas de fuerza vuelven a poner sobre el tapete la posibilidad de modificar el estatus de la línea de bandera, cuya privatización había quedado descartada con la aprobación de la Ley Bases. De hecho, Fabián Lombardo, destacado y experimentado profesional a cargo de la presidencia de la compañía por mandato del gobierno de Milei, afirmó que varias líneas aéreas internacionales mostraroninteréspor comprarla. Apedido de laSecretaríadeTransporte,accionista principal de AA, se demandará a los sindicatos y a sus autoridades: Juan Pablo Brey, de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), y Biró. Este último, desde 2019 único representante de los trabajadores en el directorio de la empresa estatal, podrá ser destituidoluegodelasaccionesqueiniciará la compañía, acusándolo de conducta desleal contra la propia aerolínea.

Las imágenes del periodista Alejandro Fantino enfurecido pidiendo no volar más en Aerolíneas Argentinas y responsabilizando a los líderes de APLA y AAA como quienes quieren que el país se venga abajo se viralizaron y alimentaron las polémicas. Atrás quedó el mentiroso relato kirchnerista cuando todos los ciudadanos sostenemos un servicio utilizado por menos del 5% de los argentinos. Como reiteradamente expusimos desde estas columnas, no es función del Estado el transporteaéreo. Tampoco pueden esgrimirse falsas razones de soberanía para restringir la competencia y seguir sosteniendo una empresa deficitaria, rebautizada "Aerorruinas Argentinas", que la militancia y un nefasto sindicalismo local se empeñan en defender a costa de los contribuyentes para su propio beneficio. Cielos y pasajeros deben ser libres.

#### DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar f/lanacion

#### ¿Traidores?

Los diputados radicales que vetaron la ley favoreciendo el pedido del Gobierno son denostados por sus pares partidarios y los tratan de traidores. Son ignorantes o mentirosos, porque los diputados no se deben al partido, sino a sus electores y los electores eligieron este gobierno, por lo tanto actuaron correctamente. Mientras no exista ficha limpia y elecciones por circunscripciones se darán este tipo de confusiones. La lista sábana hace presuponer que los diputados son del partido y no es así. Ernesto Hammar

DNI 4.181.496

#### Venezuela

Los que nos preciamos de

ser ciudadanas y ciudadanos de países que tienen como paradigma el sistema democrático de gobierno no podemos dejar pasar desapercibido el intolerable atropello que ha cometido la dictadura venezolana al no aceptar los resultados adversos de su régimen en las elecciones de julio pasado, en los que la oposición salió victoriosa al lograr el 70% de los votos. Este atroz fraude que aun hoy justifica descaradamente el chavismo no habría sido debidamente condenado por aquellos gobernantes de naciones que hacen un culto público de la justicia y la libertad. De hecho, habrían sido insuficientes los discursos por su vana altisonancia, desprovistos de todo convencimiento de los lideres de las llamadas naciones democráticas, habida cuenta de que nada cambió a más de un mes del viciado proceso electoral venezolano, como así también la demostrada ambigüedad de los actos tanto de la OEA como de la ONU, convirtiéndose en meros cómplices del statu quo y como Poncio Pilatos lavaron así sus manos. Queda por entonces el proceder de aquellos funcionarios y dignatarios en animarse de una vez por todas y con la fuerza del coraje exigir el respeto irrestricto a la voluntad popular que fuera expresada libremente en las urnas para así lograr que el 10 de enero de 2025 Edmundo González Urrutia sea proclamado presidente de una nueva Venezuela, en la que sus hijos puedan vivir con dignidad en iusticia v libertad. Roberto Fiordalisi Saravia

Roberto Fiordalisi Saravia DNI 4.546.552

#### Video de Firmenich

Está circulando un video donde el jefe máximo de la organización terrorista Montoneros justificaba el accionar de los subversivos de los años 70 e instigaba a repetir aquel momento histórico. Dicho en otras palabras, arengaba a la juventud actual a volver a la lucha. En ese video hace clara alusión

a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien pide que se juzgue a los terroristas del pasado. Ese fue el claro mensaje de este criminal y genocida, que bien le cabe este sinónimo. Firmenich fue el principal psicópata y responsable de la muerte de miles de inocentes. Esta organización subversiva, integrada por jóvenes peronistas pero con fuerte tendencia de izquierda, a toda costa quería llegar al poder. Sabiendo que por los votos no lo lograrían, lo hacían por medio de la violencia, con las armas, como rezaba su mensaje: "El poder está en la punta del fusil"; y es por ello que secuestraban, ponían bombas, asaltaban bancos, empresas, asesinaban niños, sindicalistas, religiosos, periodistas, profesores, empresarios, estudiantes, etcétera. Y también a sus propios compañeros que los traicionaban o se querían retirar del grupo, como también instaban a que si se veían rendidos, que no se entreguen, sino que ingirieran una pastilla de cianuro. Las mayores bajas fueron de las fuerzas policiales, Armadas y de seguridad. Los ataques sorpresivos eran su principal arma. La mayoría de quienes integraban montoneros, ERP, FAP, JPv otras eran todos de izquierda, jóvenes de clase media acomodada de muy buena preparación, muchos profesionales, católicos militantes y religiosos tercermundistas de armas llevar. Ellos decían ser "jóvenes idealistas". Hoy Firmenich es asesor políticos del dictador y criminal Daniel Ortega (el zorro pierde el pelo pero no las mañas). Este montonero con 76 años vive la dolce vita mientras que muchos de sus cumpas no alcanzaron siquiera a vivir hasta los 30 años y quienes nos salvaron de no caer

#### En la Red

Otro paro de Aerolíneas afectará a más de 30.000 pasajeros



"Esto no es por los salarios obviamente, es política, gremios que toman de rehenes a la gente. Después no lloren..."

> Daniela Mariana Tricarico

"¡Privatización urgente!" Darío Ruani

"El bastión de La Cámpora, que dicen no privatizar, ya que ellos pierden semejante extorsión al pueblo"

Lautaro Marino

OPINIÓN | 31 LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024

en manos de estos psicópatas hoy son ancianos que se están muriendo privados de su libertad. En el video, este personaje aparece de forma arrogante, queriendo nuevamente instalar en los jóvenes la lucha de clases, que en el pasado le dio a él frutos de los que hoy goza. Este mensaje filmado no fue al azar. "Cuando el río suena, aguas trae", dicen los que saben y la vivieron. Recordemos que no tenemos más aquellos uniformados que con muy buen espíritu de cuerpo, vocación de servicio y amor a la patria se jugaron la vida por los argentinos, para que no nos cambien nuestra forma de vida, costumbres y no seamos como la pobre y esclavizada Cuba. De repetirse la historia la izquierda marxista sabe muy bien que nuestros uniformados del presente no sé si procederán como en el pasado, que a sangre y fuego defendieron nuestra celeste y blanca, sabiendo lo que están sufriendo sus camaradas de ayer en cuanto persecución, venganza y privación de la libertad. Si llegaran al poder los discipulos de Firmenich, entonces seremos millones que terminaremos muertos o presos y muchos irán al exilio.

Miguel F. Prestofelippo DNI11.071.957

#### Espacio denegado

El motivo de la presente es la negativa de otorgarme espacio para estacionar frente a mi domicilio. Junín 1400. A mi solicitud responden que "es exclusivo para aquellos que tienen problemas en los miembros inferiores v que no sería mi caso". Mi certificado de discapacidad especifica: diagnóstico, anormalidades de la marcha y movilidad. Fractura del cuello de fémur. Lugar y fecha de emisión del CDU: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08/01/2019, emitido por la Junta Evaluadora de la Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires, firmado por los profesionales Gandini Mariana, médica; lic. Bosso, Hebe Eugenia y lic. Magnifico, Virginia Lourdes. Concurrí a un centro de atención en la calle Piedras al 1200, otro en la calle Martin García. frente el Parque Lezama, y a la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, en la calle Ramsay 2250, y al no obtener resultado positivo recurro a este medio para que se revea la negativa y se me otorgue dicho espacio, pues si bien poseo el certificado de libre estacionamiento, actualmente es imposible encontrar lugar para hacerlo. María Florencia Acuña acunhamaria@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

**ESTRATEGIA** 

# Jugando a la política hasta que la economía se recupere

Sergio Berensztein

PARA LA NACION-

Te ciega en que la estrategia económica generará dividendos de forma tan clara como inminente, en que nadie hizo nunca tanto en tan poco tiempo y en que, más temprano que tarde, los frutos serán contundentes. Eso demuestran el presidente Javier Milei; su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y sus principales voceros, como José Luis Espert, además de no pocos colegas suyos que, en público y en privado, evidencian una mezcla de sorpresa y admiración.

Esta confianza férrea se fundamenta en el respaldo teórico que brinda una buena parte de la literatura económica contemporánea y, sobre todo, en las creencias y supuestos que predominan en el mundo de las finanzas (entre ambos hay fuertes vías de retroalimentación). Así se cimienta la visión de los protagonistas de un gobierno que se ve a sí mismo como responsable de una gesta transformacional sin precedente: volver a poner al país en la dirección correcta y corregir para siempre los problemas estructurales que nadie se había animado a enfrentar. Ante semejante dosis de autoestima, no existe dato o elemento de la realidad que haga mella o genere dudas significativas.

"Daños colaterales", definió un integrante del equipo económico. Inevitables costos de corto plazo que afectan a un sector determinado, pero indispensables de asumir para beneficio del conjunto de la sociedad en un horizonte de mediano y largo plazo. "Es parte de la épica que los define y los impulsa a fugar hacia adelante", reflexiona desde su escritorio en un suburbio de Nueva York un viejo lobo de Wall Street que convivió hace un par de décadas con Caputo y su nueva mano derecha, José Luis Daza (ratificado en su cargo a pesar de versiones que sugerían lo contrario).

¿Hasta qué punto esta hipótesis que sostiene el Gobierno será refrendada por la realidad? ¿Podrá con sus construcciones políticas endebles seguir contrarrestando su escaso peso relativo en el Congreso para evitar que la fragmentada oposición frene algunas de las iniciativas más polémicas, como ocurrió el miércoles pasado con el veto a la nueva fórmula jubilatoria? ¿Cuál será el costo político (en especial en la imagen presidencial) y electoral que implicará el impresionante esfuerzo que hace la sociedad argentina como resultado de la corrección fiscal que implementó el Gobierno?

Ya se advierte cierto desgaste en la opinión pública que, de confirmarse los guarismos de agosto en las próximas mediciones, implicaría un cambio de clima significativo en relación con los primeros nueve meses de gestión. El último estudio sobre humor social que realizan conjuntamente D'Alessio-IROL/Berensztein muestra un preocupante descenso en el optimismo respecto del rumbo de la economía. Más aún, la imagen positiva del Presidente (que nunca superó por mucho tiempo el umbral del 50%) continúa su tendencia declinante, aunque sigue mucho mejor que la de sus predecesores (naturalmente

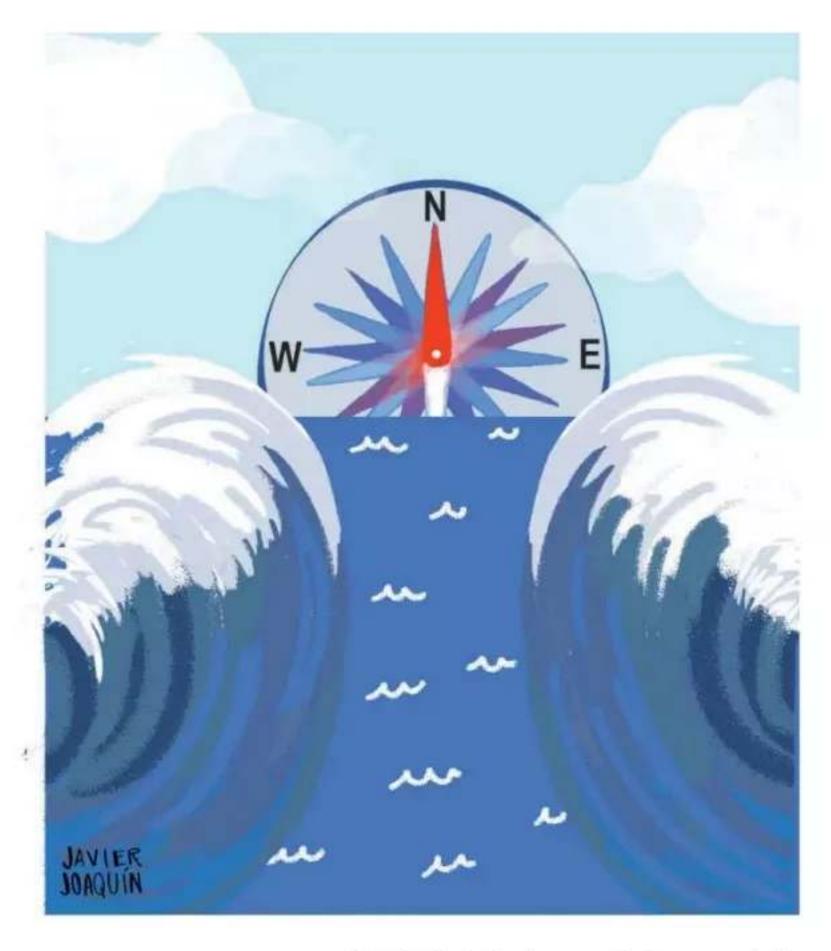

#### Las urnas terminarán decidiendo el destino final de esta inusual experiencia

Alberto Fernández, pero también Mauricio Macri y CFK) y la de su último contrincante (Sergio Massa). Milei continúa contando con casi todo el apoyo de la masa de ciudadanos que lo acompañó en la primera vuelta en las elecciones del año pasado (30%) y de un segmento importante de quienes se volcaron por Patricia Bullrich, aunque entre muchos de ellos produce rechazo su estilo agresivo (a menudo, con deslices groseros y grotescos).

seguir apoyando a este gobierno es mirando los resultados macro y evitando escuchar al Presidente", afirmaba un empresario que explicaba su renuencia a concurrir a la presentación de Milei en Mendoza hace una semana, en ocasión del evento del IAEF. Eso ocurrió luego de que Cristina Fernández de Kirchner hiciera públicas sus críticas a la estrategia desplegada por el Gobierno. En efecto, cuando se especula sobre quién y cuándo podría capitalizar el deterioro del oficialismo, aparece presurosa CFK para sostener su papel de principal opositora y obturar el (¿re?) surgimiento de un competidor con mejores credenciales en términos de construcción electoral y capacidad para atraer a los ciudadanos decepcionados del actual estado de cosas.

Se confirman dos cosas: Cristina sigue negándose a cualquier tipo de autocrítica, aunque sea en dosis homeopáticas, y no logró mejorar

su capacidad de síntesis. Quedan, en simultáneo, tres interrogantes. ¿Quiere hacerse cargo del denostado aparato del PJ? Mucho se habla de su supuesto interés en conducir una eventual renovación o reinvención del partido con el que históricamente tuvo una relación de amor-odio y con el que estableció, para bien o para mal, una relación simbiótica. ¿Es cierto que esa pretensión fue perdiendo peso a raíz de los contratiempos de Martín Lousteau como titular de la UCR? Y, la última: ¿cuándo presentará su libro Sergio Massa? En un sector del peronismo, incluidos los sindicatos, se especula con que rompería su dilatado silencio para brindar alguna señal respecto de sus planes a futuro. Otros dirigentes son menos opti-"La única manera que tengo de mistas."¿Para qué volvería ahora? Mientras se mantenga este clima social, la única estrategia lógica consiste en esperar", afirmó un experimentado exembajador de Cristina y Alberto.

El tiempo se convirtió en la variable clave tanto para el oficialismo como para el resto del espectro político. El Gobierno cree que juega a su favor: cada día que pasa estaría más cerca de que la economía reaccione y cuando eso ocurra todo será mucho más fácil. Imagina un círculo virtuoso: crecimiento sostenido (entre el 3 y 4% en 2025, más vigoroso de 5 o 6% al año luego) para profundizar reformas, seguir bajando impuestos y meterse con temas que hasta ahora prefirió, pragmático, postergar, como los subsidios a Tierra del Fuego.

A diferencia de otros episodios del pasado que se frustraban por la falta de dólares, en esta oportunidad la diversificación de las exportaciones (energía, minería, economía del conocimiento, pes-

ca y turismo, sumado al complejo agroindustrial) permitiría superar los cuellos de botella de las crisis del balance de pagos (la consabida "restricción externa"). Muchos operadores financieros escuchan esta narrativa, calculan las ganancias que podrían obtener apostando a los bonos soberanos, que cotizan a precios más que accesibles, y se les hace agua la boca. Uno de ellos insiste en que el costo de financiamiento para las empresas argentinas converge con sus pares de la región. "El riesgo país está alto por la inercia de desconfianza, pero el año próximo podría desplomarse si el Gobierno consolidara su poder en las elecciones de mitad de mandato".

Algunos suponen que, por el contrario, el tiempo solo demostrará que la estrategia del Gobierno está destinada al fracaso. Los más críticos apuntan a la falta de dólares, pero también al atraso cambiario. Otros argumentan que la recuperación será mucho más lenta de lo que el oficialismo supone, puesto que hasta ahora el 70% del crecimiento está ligado al consumo y no hay una perspectiva clara de que vaya a recuperarse rápidamente, con ingresos que a lo sumo lo harán de forma segmentada (relacionada con los sectoresmás dinámicos, intensos en capital). Más: un número indeterminado pero no menor de pequeñas y medianas empresas ligadas al modelo populista-proteccionista no podrá sobrevivir, con el costo que eso trae asociado. Una economía más abiertay dinámica creará nuevas oportunidades, pero las consecuencias de esta transición no serán inocuas en términos electorales.

Ambas visiones coinciden, así, en que las urnas terminarán decidiendo el destino final de esta inusual experiencia. •

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas La NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envío al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

# Expedición a mis vidas pasadas

Andrés Krom

-LA NACION-

ay vida más allá de la muerte? ¿Existe la reencarnación? ¿Estamos solos en el universo? Todas estas preguntas que uno esperaría escuchar en la trasnoche de History Channel pasaron por mi cabeza la semana pasada, cuando el aburrimiento atroz, la vaga intriga y un larguísimo historial de malas decisiones financieras mellevaron a gastar los pocos pesos que me quedaban en una bruja.

Aunque no puedo afirmar que creo 100% en estas cosas, todo aquello que entra en la categoría "paranormal" me genera desde la infancia una fascinación persisten-

te que las películas de terror místico y los libros de Stephen King y Mariana Enriquez solo han logrado empeorar. Mis experiencias en este rubro han sido más bien inocentes: la foto del aura que me tomó una farmacéutica neuquina a mis diez años, alguna que otra tirada de I Ching y tarot, la ocasional revolución solar que ahora se acostumbra a regalar en los cumpleaños. Nunca incursioné en nada jodido, ni magia negra ni esos rituales umbanda que, como tantos hitos de origen brasileño-el capoeira, la caipiroska v Axé Bahía-, prefiero evitar a cualquier precio.

Lo que buscaba en esta oportunidad era la apertura de mis "registros akáshicos". Esta técnica, surgida a finales del siglo XIX, sostiene que el alma es inmortal y se reencarna muchas veces a lo largo del tiempo. El detalle de lo que sucede en aquellas "vidas pasadas" queda almacenado en una especie de archivo astral que los "espíritus guía" a cargo de custodiar nuestras almas pueden consultar a pedido. No cualquiera puede acceder a estos archivos: hace falta un diplomado en asuntos sobrenaturales o algo asi. Por fortuna, conozco a una bruja con todas las credenciales académicas que la situación demanda.

La sesión (tristemente) no tuvo lugar en un living oscuro adornado con reliquias embrujadas de países lejanos, sino en un chat de WhatsApp. La bruja me avisó por mensaje que iba a contactar a mis espíritus guía y me pasó una lista musical con grandes temas instrumentales de Vangelis para ponerme en sintonía mientras ella avanzaba con el proceso. Se produjo un silen-

cio prolongado. Unos 40 minutos después, llegaron los audios.

Según la bruja, mis espíritus guía le refirieron detalles de dos vidas pasadas. En una, fui un astrónomo y matemático musulmán que vivió en Córdoba, España, durante el siglo XIV. En otra, un impresionista estadounidense de cierto renombre que pintaba paisajes costales, autor de un cuadro célebre que cuelga en el Salón Oval de la Casa Blanca ("sos mi primer famoso", admitió la bruja). Como se trataba de un artista re-

Por fortuna, conozco a una bruja con todas las credenciales académicas que la situación demanda

conocido, pude rastrear sus datos biográficos y pinturas esperando cruzarme con algún tipo de epifania, pero no hallé ninguna.

La bruja afirmó que la elección de estos dos perfiles entre tantas

otras encarnaciones cifraba un mensaje: debía reconectar con el asombro que produce la naturaleza para recuperar mi sentido de propósito. Justo a mí que prefiero un sillón y unas papas en tubo a una fruta exótica en un paraíso virgen. Una pregunta empezó a inquietarme: ¿acasocreen mis espíritus guía que no tengo un propósito en la vida? Es cierto, no soy un sofisticado científico musulmán ni un artista de éxito. Tampoco soy atractivo ni especialmente talentoso. De hecho, casi no tengo amigos y a veces creo percibir en los ojos de mis perros una vaga decepción, como si pensaran que podrían estar con alguien mejor que yo. Pero hago terapia, sufro e intento enmendar todos los errores que cometí y trato de no complicarle más la existencia a nadie.

Si existen los registros akáshicos, espero que al final de esta vida registren un párrafo que diga: "Persistió, aunque no tenía claro para qué". Me parece un buen mensaje, en este milenio o en cualquier otro. •

### La huella y el vacío

Edición fotográfica Diego Barros | Texto Diana Fernández Irusta

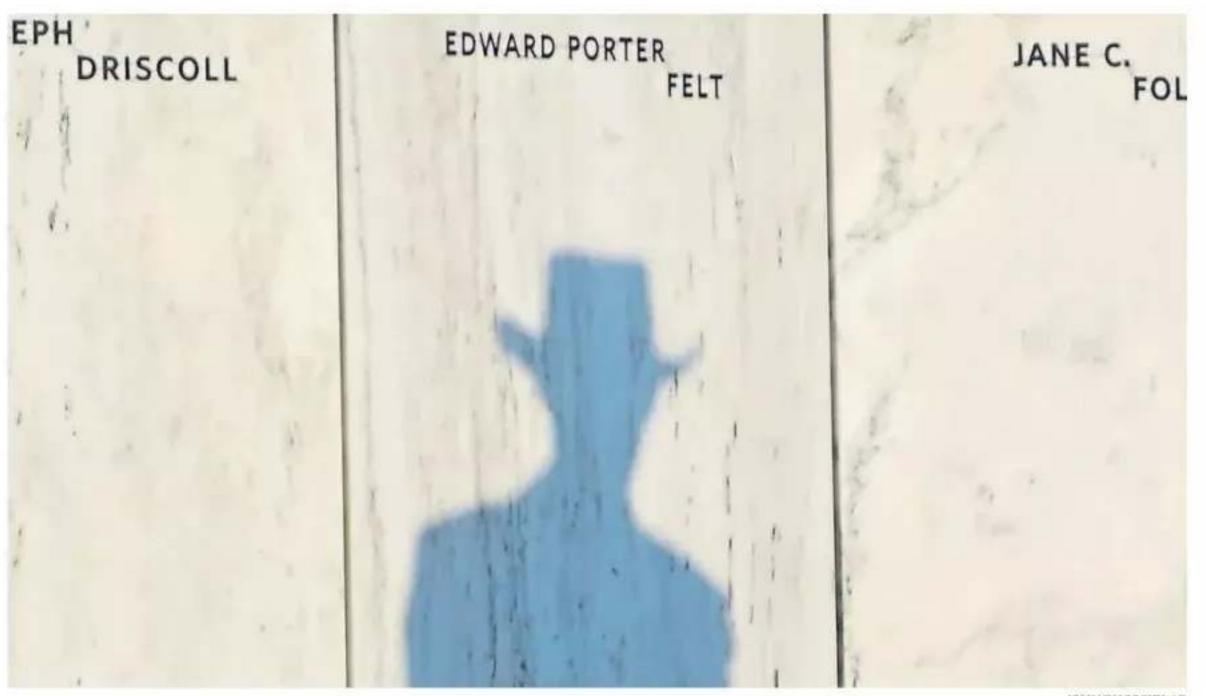

SHANKSVILLE, ESTADOS UNIDOS 🔽 l desafío de todo memorial: dejar una huella, traducir el vacío. L Algo de eso es lo que vemos en esta imagen. Hay una sombra, la de un hombre llamado Gordon Felt, que cae sobre una losa -lisa, clara, limpia, neutra- con el nombre de quien fuera su hermano: Edward Porter Felt. Edward era uno de los pasajeros del trágico vuelo 93, uno de los cuatro aviones que fueron parte de los atentados del 11 de sep-

tiembre de 2001, el único que no llegó a su objetivo (presuntamente, el Capitolio) y se estrelló en una zona próxima a Shanksville, Pensilvania. Inaugurado en 2015, el memorial es a la vez cementerio de las víctimas, espacio conmemorativo y museo. Quien vaya por la autopista que pasa por allí no lo verá a simple vista; hay que internarse en la región, andar un poco, tener la voluntad expresa de ir a ese lugar donde habrá silencio, dolor y el sobrio retiro que sigue a las heridas. •

**CATALEJO** 

Llegar a viejo

#### Luis Cortina

La marcha contra el veto presidencial a la ley de jubilaciones de este miércoles vuelve a poner sobre la mesa un debate nunca saldado en la Argentina. La violencia política, que hoy se monta sobre los reclamos de la clase pasiva y mañana sobre vaya uno a saber qué, merece siempre el repudio. Pero vayamos a la cuestión de fondo. Más allá de cierta recuperación real de los haberes en los últimos meses (y no en todos los casos), los ingresos de los jubilados vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación desde, por lo menos, fines de 2017 (por no hacer mucha historia). Y en los casos que ganaron, el sistema de ajustes no era sostenible en el tiempo.

¿Qué otro elemento es clave en sus ingresos? La cobertura de salud, y medicamentos entre lo más prioritario. Aquí el gobierno de Javier Milei también pasó la guadaña, y muchos fármacos bajaron la cobertura de PAMI del 100% a porcentajes menores. Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, calcula que 6 de cada 10 afiliados que entran a una farmacia a buscar su medicación sevan sin ella cuando les dicen que bajó el descuento.

Mala administración, excesos y, muchas veces, corrupción en el instituto oficial requieren fuertes ajustes. Pero pasar la guadaña tampoco es la solución. Detrás hay gente que ya lo dio todo y merece algo de paz. •











Once días cruciales Gallardo busca relanzar a River, que afronta

los duelos con Colo Colo por la Copa y el superclásico > P.2

Vuelve Djokovic Jugará por segunda vez en la Argentina, en la despedida de Del Potro > P. 4

Edición de hoy a cargo de Claudio Cerviño y Cristian Grosso

- y Cristian Grosso
- www.lanacion.com/deportes
- **y** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar



# Nueva vida, misma seducción

Franco Colapinto transita un cambio brusco en su rutina, tras haber debutado en la F.1 con el equipo Williams; espontaneidad y profesionalismo lo destacan: cómo se preparó para correr en el circuito callejero de Bakú



Franco Colapinto llegando al circuito de Bakú: "Este es un mate profesional, sin azúcar", bromeó sobre su costumbre

Orlando Ríos

PARA LA NACION

BAKÚ, Azerbaiyán. – Entró a su habitación en la casa mallorquina de María y suspiró aliviado. De repente, todo el huracán de emociones, la tensión de un soñado debut en la Fórmula 1, 48 horas antes en Monza, aflojaba definitivamente. Tenía que reconocerlo: estaba totalmente agotado. Decimosegundo en Italia, tiempos iguales e inclusive mejores que los del experimentado Albon -su compañero de equipo en Williams- en carrera. Y lo más importante, las palabras de su jefe de equipo, James Wolves: "Este es el comienzo, juntos podemos construir buenas cosas".

La luz brillante del sol veraniego del Mar Mediterráneo tenía el mismo color amarillento claro, pero intenso, que le había envuelto tantas veces en mañanas y tardes de preparación y ensoñación. Por la ventana abierta se colaba la misma brisa con aroma de pinos. Todo estaba igual, pero en su interior algo había cambiado. Su bici de montaña, sudada todas las mañanas que le demandaban la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en el pasado lejano, estaba en su sitio. Apoyada en la pared, la rueda delantera inclinada, como celosa porque se siente abandonada. Compañera en no menos de tres caídas con protestas de la nariz, un hombro y un brazo.

María Catarineu, que le ha brindado su casa y su familia con tres hijos de la edad de Franco, es su manager junto a Jamie Campbell Walter, el ex piloto ganador en Le Mans. Ella insistía ayer en Bakú, en los aprontes de lo que será la segunda experiencia del piloto argentino en una carrera de Fórmula 1: "Yo lo veo igual. Él es así, espontáneo y al mismo tiempo muy profesional".

Once días separaron la carrera de Monza hasta que Franco compareció ante la prensa este jueves en la capital de Azerbaiyán. Semana y media en la que recargó las pilas a medias en Mallorca y de allí otra vez a Grove, Inglaterra. Mucho trabajo allí, a pocos kilómetros de Didcot, la primera sede del antes exitoso equipo Williams, ganador en el pasado de ll4 carreras, 9 títulos de constructores y 7 de pilotos.

Toda esa tradición tiene por detrás instalaciones entre las que destaca el simulador con seis modos de movimiento, con seis patas de araña hidráulicas que al final el piloto debe domar a través del volante, los pedales y todos los controles. Continúa en la página 2

@WILLIAMS

#### POLIDEPORTIVO » AUTOMOVILISMO Y FÚTBOL

# "Es construir de a poco: en Monza no conocía el auto, en Bakú no conozco el circuito"

Colapinto dio detalles de su experiencia y lo que pretende para su segunda competencia; los ensayos serán hoy, a las 6.30 y las 10

#### Viene de tapa

Como el simulador de un Boeing 747, sÓlo que todo pasa aún más rápido. "Trabajé cuatro mediodías preparando Bakú y Singapur. Y otro día vi contenido técnico general, modos de operación y entrenamiento intenso en los controles de todo lo disponible en el volante. Así estuve hasta el sábado pasado. Ese día tenía que regresar a Mallorca pero no pude: tuve un compromiso comercial con Williams." Ante la nueva situación, durante la semana antes de viajar a Azerbaiyán, Franco tomó una decisión: "Dejaré Mallorca y me trasladaré a Madrid. Ya hemos elegido departamento. Mi verdadera casa está en Argentina, pero en Madrid me siento muy cómodo". De hecho, será vecino de la otra casa de Maria y Jamie.

El martes, Franco viajó hacia Bakú junto con su madre, Andrea, y Catarineu. Franco llegó muy temprano al circuito. Relajado, portando termo y mate, bromeó con algunos integrantes del equipo. "Esto es el verdadero mate argentino, algunos lo toman con azúcar, pero acá el azúcar no está permitido. Es un mate profesional: sin azúcar", bromeó Colapinto, con su habitual desparpajo.

Luego, recorrió a pie el trazado en compañía de Gaetan Jego, el ingeniero encargado de guiar sus pasos iniciales en la Fórmula 1. Al tiempo que analizaron detalles, grabaron un video para las redes de Williams. "Bueno, aquí estamos, es mi primera vez en Bakú y estamos muy entusiasmados. Es un trazado asombroso. El primer circuito callejero en el que voy a

correr con un auto de Fórmula 1 y con algunos más por venir. Son días muy felices. La caminata por el circuito está buenísima y estoy muy entusiasmado por mi segunda carrera en Fórmula 1. Todo se ve de manera positiva, así que vamos a ver cómo va", introduce el argentino.

#### El reencuentro con Christine

Acontinuación, llegó el momento del contacto con la prensa: toda la mañana del jueves la tuvo ocupada con entrevistas para diversas cadenas de TV. Entre ellas, una que el mundillo habitual de la Fórmula l'interpreta con cierta picaresca: la muy extensa que le concedió a Christine Giampaoli Zonca, de DAZN España. Fue una conversación cordial, con un juego de adivinanzas informales y muchos chistes. Franco sonriendo y haciendo ese gesto tan italiano-quizás él no lo sepa-, el de juntar los cuatro dedos de la mano derecha sobre el pulgar y sacudir el puño, como quien dice "¿Y a mí que me decís?", un giro muy a lo Vittorio De Sica, aquel célebre actor nacido en Sora, al este de Roma. Y en tren de interpretación, por supuesto indiscreta, un lenguaje corporal de seductor porteño inclinado hacia adelantey escuchando concentrado a su interlocutora.

Preguntas obligadas ya sobre la carrera: "¿Cómo ves a Oliver Bearman?". El británico era su rival en la F2 este año y es un "rookie" que debutó en la carrera de Sarabia Saudita con un Ferrari, sustituyendo a Carlos Sainz, que sufrió apendicitis. Y en Azerbaiyán sustituirá a Kevin Magnussen, suspendido por una fecha por reiteradas malas conductas en pista. Bearman tiene asegurado contrato con Haas para 2025. Además de Alex Albon, compañero de Colapinto, será Oliver otra vara de medición.

Franco jamás corrió en Bakú. Tras su paso en el simulador, contó su plan durante la conferencia de prensa de pilotos que se celebra los días jueves: "Construir de poco, de manera similar a Monza. Allí no conocía el auto, aquí no conozco el circuito. Tampoco los otros siete que restan. Tenemos un buen auto y creo que podríamos cosechar puntos", comentó. Paso a paso, sesión por sesión". Como dice Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid: "Partido a partido".

El movimiento que comienza con las dos prácticas libres del viernes (6.30 y 10 de la Argentina) demostrará cuál es el verdadero nivel de los Williams. La zona de la ciudad nueva del circuito de seis kilómetros tiene no menos de 8 curvas a 90 grados de muy baja velocidad. Impera la tracción mecánica, no tanto la adherencia aerodinámica y afecta mucho a los neumáticos traseros. La zona de la ciudad vieja medieval es muy rápida, estrecha y peligrosa. No admite errores, los muros quieren abrazar a los autos. Y en la recta más larga de 2,2 kilómetros, los Fórmula 1 alcanzan la mayor velocidad máxima de todos los trazados del calendario, alrededor de 349-352 km/h.

O sea que Franco volará bajo mas rápido que en Monza. Que sea para bien. •

#### McLaren se decidió: **Lando Norris** tendrá prioridad

BAKÚ, Azerbaiyán (AP).- Se tomó un tiempo, pero se decidió: la escudería McLaren favorecerá a Lando Norris sobre su compañero Oscar Piastri en las últimas ocho carreras de la temporada de la Fórmula 1 después de que Norris cediera puntos en la lucha por el título al perder la delantera con Piastri en Monza. Norris llega al GP de Azerbaiyán de este fin de semana a 62 puntos del líder Max Verstappen, pero con un mejor momento. Verstappen suma seis carreras sin ganary recientemente tildó su auto como un "monstruo". "No lo estamos señalando como número uno y dos, y no creo que lo hagamos jamás. Pero en términos de nuestro proceso hay una inclinación a ayudarme", dijo Norris. Norris inició el GP de Italia en la primera posición, pero Piastri lo superó, dándole la chance a Charles Leclerc con Ferrari de rebasar a Norris por el segundo lugar. Leclerc terminó ganando la carrera, seguido de Piastri y Norris.



Gallardo y un semblante que refleja conformismo por el trabajo que pudo hacer

# Gallardo. Once días para relanzar el fútbol de River

El DT apostó a una mini pretemporada de cara a los duelos ante Colo Colo, por la Copa, y Boca; busca terminar de despegarse de Demichelis

#### Christian Leblebidjian

LA NACION

River se prepara para vivir días cruciales. El 28 de julio pasado, hace 47 días, Martín Demichelis se iba de River tras el triunfo ante Sarmiento por 1-0. Casi un mes después, el 20 de agosto (24 días), el propio DT era presentado en Monterrey, de México. Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia. su nombre seguia retumbando por los pasillos del Monumental. Eso no se modificó ni siquiera por el regreso de Marcelo Gallardo. El DT más ganador de la historia millonaria fue presentado el 5 de agosto (hace 39 días) y habló de "cambio de aura", pero también que se subía a un "tren en movimiento" y se enfocó en la "urgencia" por la serie de Copa Libertadores con Talleres. Pero el Muñeco tuvo que salir a la cancha tan rápido que encontró muchas diferencias (incluso quizás más de las esperadas) entre lo que observaba desde afuera y lo que encontró ya puertas para adentro.

Recién ahora el Muñeco pudo parar la pelota con esta fecha FIFA yarmo una mini pretemporada para terminar de darle impulso a su

ciclo. Todo antes de los 11 días cruciales, en donde River se jugará el futuro en el semestre: en ese lapso, disputará los dos partidos con Colo Colo, por las semifinales del certamen internacional, y el clásico con Boca, en la Bombonera. Este viernes 13 recibirá como local a Atlético Tucumán; el martes 17 visitará al Cacique en Santiago de Chile; el sábado 21 visitará al Xeneize y el martes 24 de septiembre tendrá la revancha en el Monumental con Colo Colo. Relanzar sus posibilidades en la Liga Profesional y llegar a las semifinales de la Copa Libertadores, lo objetivos en el corto plazo. Las "nuevas" urgencias luego de eliminar a Talleres.

"Ojo con ese pase, ese pase tiene que ser bueno" (a Borja), "Ojo Miguel que estás en offside" (de nuevo al colombiano); "Falta un toque. Toco, apoyo y paso", fue otra indicación mientras dirigía un ejercicio en espacios reducidos. "¡Perfilate Jere! (a Ledesma) Ahí recibo perfilado sino te comen"; "¡Vale un gol esa presión!" (a Simón). Estas fueron algunas de indicaciones que dio en pleno entrenamiento Gallardo. El DT proyecta poner lo mejor en los duelos ante Colo Colo y ante Boca también, aunque des-



Franco en el circuito, con el ingeniero Jego (izq.)

@WILLIAMS

LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEPORTES 3



r desde lo físico y lo táctico

PRENSA RIVER

pués habrá que ver el día a día, el desgaste y los contextos.

Gallardo siempre fue un DT que le gustó provocar los errores del rival, no esperarlos. Con un juego de presión, con intensidad para que el equipo de mueva en bloque. Y que en las prácticas se vea una velocidad en toma de decisiones y ejecuciones como la que pretende luego ver en los partidos. Peroeso es difícil de conseguir en un puñado de días.

El River de Gallardo de 2019, el que mejor fútbol desplegó pese a perder la final de la Libertadores ante Flamengo, no se construyó de un día para el otro. El River que ganó la Sudamericana 2014 no jugaba igual que el luego venció a Boca en Madrid, en 2018. Todo se gestó con un largo proceso en el que, año tras año, el Muñeco fue perfeccionando su obra.

Esa es una diferencia sustancial con este presente. Hoy se ve a un DT mucho más voraz, enfocado en el "ganar ya", casi presionado porque se enfrenta a una Copa Libertadores donde tranquilamente puede ser uno de los dos principales candidatos y porque la final sería encima en el Monumental.

En su primera etapa, Gallardo invirtió tiempo (y paciencia) en pulir a futbolistas como Nicolás De la Cruz (lo perfeccionó durante dos años para que termine siendo el mejor futbolista de su ciclo, con desempeños increíbles) o Gonzalo Pity Martínez, a quienes los hinchas miraban de reojo y terminó siendo uno de los principales "mimados" por el DT. Solo por dar un par de ejemplos.

En esta etapa, Gallardo parece enfocado en un 90% en el "hoyyahora". No bien tomó el mando, revolucionó el mercado de pases: no le gustó lo que se había activado con Demichelis y armó una detensa casi nueva, en la que sólo sobrevivió Paulo Díaz. La fragilidad defensiva era uno de los déficit que arrastraba River con el anterior entrenador y el Muñeco apostó fuerte sumando a futbolistas de selección: Fabricio Bustos, Germán Pezzella y Marcos Acuña.

En los 39 días que lleva de gestión, Gallardo logró mayor solidez defensiva, pero todavía está lejos de ver el

equipo que quiere. Ve pocos pases para adelante, poco entendimiento ofensivo para las triangulaciones y las sociedades, por más que ponga juntos a futbolistas de perfil de ataque. Bustos y Acuña son laterales que pueden ser wines en campo rival, pero no se van a conocer en un puñado de horas con Borja, Colidio o Solari. ¿A dónde legustan más que le caigan los centros al 9? ¿Fuertes y al primer palo? ¿Pinchados y al segundo? Todo eso lleva trabajo, suma de horas de entrenamientos. Ensayo y error. Y durante varios días.

Otro campo de dificultad que enfrenta Gallardo es: ¿a qué darle más importancia para trabajar "ahora y ya"? El River de Demichelis le gustaba poco y nada, ni desde la presión colectiva ni la preparación física ni de la forma de atacar, pero si pretende abarcar muchos rubros en pocos entrenamientos corre el riesgo de que "demasiada información" termine sobrecargando presiones en futbolistas que, por más jerarquía que tengan, todavía se están adaptando a la camiseta millonaria.

Si se activan a tiempo, quizás los mejores refuerzos sean Ignacio Fernández y Lanzini, pero hasta ahora -por "h" o por "b"- no lograron rendir en función de lo que podrían. Mastantuono y Echeverri tienen gambetasy desequilibrio, pero, ahora, juegan igual a los5 minutos que a los 80. No hay allí oficio, manejo de los tiempos. ¿Lanzini y Nacho estarán a la altura física del desafio?

Más allá del foco en Boca, River sabe que en el campeonato local todavía no ganó desde el regreso del Muñeco y que está ll' en la tabla, a nueve unidades del líder Vélez. Es una diferencia recortable, pero el equipo necesita jugar mejor ofensivamente, despegarse de la dependencia que ofrece Borja. Hoy si el colombiano no marca, todo se le hace cuesta arriba.

"Recuperar el espíritu", dijo Gallardo el día que asumió. Sin espíritu no hay cohesión, no se puede ser un equipo compacto ni combativo, que se haga respetar a la hora de atacary defender. En lo que se vio hasta ahora, pareció quedarse a mitad de camino. Pero Gallardo tendrá en los próximos once días desafíos deportivos para que River vuelva a ser su River. Yya, definitivamente, no sea el que heredó de Demichelis. •



#### River

(4-1-3-2)

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, L. González Pirez y Milton Casco o Marcos Acuña; R. Villagra o Matías Kranevitter; Santiago Simón, Nacho Fernández y Claudio Echeverri; Facundo Colidio y Miguel Borja. Entrenador: M. Gallardo

#### Atlético Tucumán (4-4-2)

Tomás Durso; Moisés Brandán, Matías de los Santos, N. Romero y Juan Infante: Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, G. Acosta y F. Nicola; Luis Rodríguez y Mateo Bajamich. Entrenador: F. Sava.

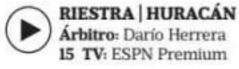



C. CÓRDOBA | INSTITUTO Árbitro: Andrés Gariano 18:30 TV: TNT Sports



# Messi volvió a entrenarse y crece la expectativa: cada vez falta menos

Por un estado gripal, todavía no está en plenitud, pero aumenta la ansiedad por verlo en acción en Inter Miami, que juega mañana

Claudio Mauri

LA NACION

Aquellas lágrimas y el gesto compungido de Lionel Messi durante la final de la Copa América, el 14 de julio, respondían al profundo conocimiento que adquirió de su cuerpo de deportista a lo largo de tantosaños en la alta competencia. Sentía el dolor y la frustración por lo inmediato, porque debía dejar al seleccionado argentino a los 20 minutos del segundo tiempo, con el partido ante Colombia aun 0-0. Y también lo atrapaba la preocupación por el mediano plazo, porque ya empezaba a intuir que la lesión en los ligamentos del tobillo derecho lo iba a alejar de las canchas por un tiempo prolongado.

Los augurios más pesimistas de Messi se cumplieron porque sólo una vez en su dilatada carrera había atravesado por una inactividad más extensa que la actual a causa de una lesión, que ya transita los 60 días, con la perspectiva positiva de que la reaparición es inminente. ¿Será mañana, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia por la MLS? A las 20.30 de nuestro país.

Gerardo Martino, en las últimas conferencias de prensa, venía informando de la positiva evolución del rosarino, que progresivamente incrementó la actividad en las prácticas durante las últimas dos semanas. Pero algunas alarmas se encendieron el miércoles pasado, cuando Messi no participó del entrenamiento. El motivo no tuvo nada que ver con el tramo final de su recuperación, sino con una irritación en la garganta y un leve estado gripal. "El guardaespaldas de

Messi, Yassine Chueko, estaba allí, dando vueltas fuera del gimnasio, lo que suele ser un indicio de que Messi está en el edificio", reportó el medio Miami Herald. Y ayer, regresó a los entrenamientos, pero hizo ejercicios diferenciados, por su congestión.

Las próximas horas arrojarán luz sobre si podrá volver a la competencia en la que por última vez jugó el 2 de junio, en un 2-2 frente a St. Louis. En la actual temporada de la MLS, Messi hizo 12 goles en igual cantidad de encuentros. La lesión lo marginó de ocho encuentros de Inter Miami y de los dos recientes del seleccionado por las eliminatorias.

Urgencias no tiene Inter Miami por volver a contar con Leo cuanto antes. El equipo del Tata Martino marcha primero en la Conferencia Este, con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, y también lidera la tabla general. Quedan ocho fechas y las Garzas ya están clasificadas para los play-offs.

Del regreso de Messi también está pendiente el seleccionado argentino para saber si Lionel Scaloni podrá convocarlo para la próxima doble fecha de las eliminatorias: Venezuela (10 de octubre, visitante) y Bolivia (15 de octubre, local).

Lo concreto es que hay que ir muyatrás en el tiempo para encontrar un lapso de inactividad más extenso que el actual, debido a una lesión. En noviembre de 2006, Leo, jugando para Barcelona, sufrió la fractura del quinto metatarsiano izquierdo tras un foul de Alberto Zapater (Zaragoza). Fue operado y le colocaron un tornillo para estabilizar la fractura. La rehabilitación completa le demandó 91 días, hasta que volvió a jugar, período en el que quedó al margen de 18 cotejos de Barcelona y uno en el seleccionado.

La recuperación que encaró en estos dos meses la combinó con las vacaciones luego de la Copa América. Una vez que pudo quitarse la bota que le inmovilizaba el tobillo y mientras completaba sesiones de kinesiología y gimnasio, en sus redes sociales y en las de Antonela Roccuzzo se lo vio disfrutar de paseos familiares en yate en Miami, algunos con su amigo Luis Suárez v la familia. También asistió como espectador a los partidos de su equipo como local.

Mientras tanto, la colonia argentina de Inter Miami sigue ampliándose con la reciente incorporación del arquero Oscar Ustari, quien estableció una estrecha relación con Messi desde que compartieron los seleccionados juveniles. Ambos integraron el plantel campeón del mundo Sub 20 en 2005 y el Sub 23 que conquistó la medalla dorada en Pekin 2008. En su momento trascendió que José Pekerman incluyó a Ustari en la lista para el Mundial 2006 por su cercanía con Messi y la contención que podía darle en el que fue su primer mundial, con 19 años recién cumplidos.

Ustari, de 38 años, es el noveno argentino en el plantel de Inter Miami, que además cuenta con Messi, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Federico Redondo, Facundo Farías, Nicolás Freire, Franco Negri y David Martínez. El guardavalla surgido en Independiente estuvo atajando en el primer semestre de este año en Audax Italiano, de Chile. En principio se incorpora para ser suplente de Drake Callender, ya que el segundo arquero, Carlos dos Santos, fue operado de una mano.

En su presentación, Ustari se refirió al afecto que lo une a Messi: "La máxima figura mundial es Leo. Siempre valoro cómo lleva todo, con pies de plomo, sin olvidarse de sus raíces".

Sobre su aporte a Inter Miami, Ustari comentó: "Creo que puedo ayudar de muchas maneras, tanto si juego como si no. Me gusta hablar con los otros jugadores, con los jóvenes, compartir lo que he vivido dentro y fuera del campo. He seguido muchas veces a Drake mientras veía jugar al equipo, y es un gran arquero".

En cuando a lo futbolístico de Inter Miami, un aspecto que se puso a consideración en los últimos días fue la disciplina en los partidos. Con 70 amonestaciones, es el tercer equipo de la MLS que recibió más tarjetas amarillas, detrás de DC United (79) y Toronto (77). Tomás Avilés, en 22 encuentros, acumuló 10 amonestaciones y dos expulsiones. "Creo que los jugadores latinoamericanos somos un poco más intensos y agresivos, no creo que la gente esté acostumbrada a eso", se justificó el ex-Racing. •



#### CONTRATAPA » TENIS Y FÚTBOL



En 2013, Djokovic jugó en La Rural con Nadal, Nalbandian y Mónaco

AAURO ALFIERI

# "¿Me estás cargando?" Nole, el elegido para el último desafío de Delpo

Será la segunda visita a la Argentina del ganador de 24 Grand Slams; la despedida del tandilense será el 1° de diciembre, en Parque Roca

#### Sebastián Torok

LA NACION

El serbio Novak Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam (con 24), visitará la Argentina como uno de los protagonistas de la exhibición denominada "El Último Desafío", ante el tandilense Juan Martín Del Potro, que se llevará a cabo el domingo 1" de diciembre en el estadio Mary Terán de Weiss, popularmente conocido como Parque Roca, con una capacidad para 15.500 espectadores.

Las entradas estarán disponibles en una preventa exclusiva para clientes de Santander del 17 al 20 de septiembre. A partir del sábado 21, estarán a la venta para el público general, ambas a través de Ticketek.

Djokovic, de 37 años, arribará al país el viernes 29 de noviembre y esa misma noche participará en la cena oficial del evento junto a Del Potro, el tenista más importante de nuestra historia luego de Guillermo Vilas. El sábado ofrecerá una conferencia para invitados corporativos, donde expondrá su inspiradora historia de vida, y el

domingo coronará su visita con su participación en "El Último Desafío".

A lo largo de su carrera, Djokovic acumuló 24 títulos grandes: diez en el Abierto de Australia, siete en Wimbledon, cuatro en el US Open y tres en Roland Garros. También conquistó la medalla dorada en los recientes Juegos Olímpicos, en París 2024, y fue número uno del mundo durante un récord de 428 semanas. En total, conquistó 99 títulos, entre ellos siete ATP Finals (el torneo de Maestros) y 40 títulos de Masters 1000, la categoría más valiosa luego de los Grand Slams.

Del Potro y Djokovic se enfrentaron en 20 ocasiones en el circuito profesional. Se destacan la final del US Open 2018, en la que el serbio ganó por 6-3, 7-6 y 6-3, y la semifinal de Wimbledon 2013, también para la leyenda nacida en Belgrado, con un ajustado marcador: 7-5, 4-6, 7-6 (2), 6-7 (6) y 6-3. Del Potro, por su parte, obtuvo victorías notables en los Juegos Olímpicos. En la primera ronda de Río 2016, el argentino superó al serbio por un doble 7-6, y luego obtuvo

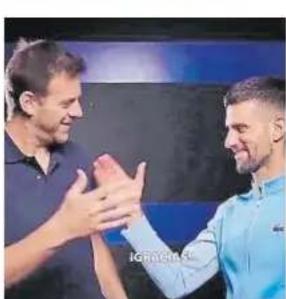

Delpo-Nole, puro afecto

la medalla plateada. En Londres 2012 y por la medalla de bronce, el tandilense se impuso por 7-5 y 6-4. Esta será la segunda vez que Djokovic se presente en una cancha de tenis en Argentina, después de su visita en 2013.

El último encuentro de ellos es muy reciente, aunque dentro de un contexto amistoso. El 21 de agosto pasado, Juan Martín practicó en el estadio Arthur Ashe con el balcánico. Y aquella noche, Delpo disputó una exhibición junto a Gabriela Sabatini, la campeona del US Open 1990. Del Potro, ale-

jado del circuito ATP desde febrero de 2022 luego de varias lesiones y cirugías, reapareció en el court principal del Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, y recibió una ovación del público. Distendido y sonriente, ingresó junto al actual número 9 del mundo y reciente ganador de la medalla dorada en singles en los Juegos Olímpicos París 2024. Nole fue, además, el que derrotó al tandilense en el partido decisivo de Flushing Meadows 2018, cuando Juan Martín procuraba su segundo título de campeón allí. En rigor, tres veces se midieron en ese certamen, y en todas ganó el europeo.

Además de practicar juntos, dialogaron y sonrieron con complicidad en sus sillas, mientras los asistentes ponían las miradas en cada movimiento deellos. Los golpes, los gestos, las bromas, las señas. Los teléfonos móviles apuntaban una y otra vez hacia ellos para retratar fotos o tomar videos. Para el álbum de los recuerdos inolvidables.

Al final, hubo un abrazo, una breve charla entre ellos en la red, y volvieron a surgir sonrisas. Como si el serbio estuviera proponiendo al argentino que evaluara un regreso al circuito por mantener intacta la calidad de los golpes. Entre muchas fotos, hubo una revelación del tandilense: "Me hizo llorar el otro día cuando ganó la medalla de oro. Fue el primer partido de tenis en el que lloré".

El 24 de noviembre de 2013, Djokovic había visitado por primera vez la Argentina para enfrentarse a Rafael Nadal en la Rural de Palermo, Entonces, el mallorquín sacó a relucir sus pergaminos que loerigían como el mejor del planetay le ganó al serbio, su escolta entonces en el ranking mundial, por 6-4 y 7-5 un duelo que mezcló en dosis iguales tenis de alto vuelo y el típico show que caracteriza a las exhibiciones. La cita fue presenciada por unas 12.000 personas que soportaron en forma estoica el calor agobiante que imperó en el escenario especialmente construido para la ocasión en el predio de La Rural, en el barrio de Palermo, y que cerró la gira de ambos tenistas por Sudamérica.

Pero en el mismo evento, tanto Djokovic como Nadal disputaron un dobles con Juan Mónaco y David Nalbandian, que sirvió como despedida para el cordobés. Allí, el serbio desplegó todo su histrionismo, como cuando se disfrazó de médico para "atender" al Rey David en un pase de comedia de aquel encuentro amistoso. En su buen feeling con la Argentina, Nole recibió entonces un carnet como socio de San Lorenzo y visitó la Bombonera para ver un partido de Boca junto con Nadal.

"Tengo un sueño. Quiero jugar en Argentina mi último partido y me encantaría que vengas", le dice Del Potro a Djokovic durante el video de la promoción de la exhibición en Buenos Aires. "¿Me estás cargando? Obvio que voy. Para ti, en Argentina. Por supuesto que sí", le responde Nole. "Gracias", cierra Del Potro, que a los 35 años encarará el partido como una suerte de celebración final en su carrera. •

#### Golpe a la ilusión para las chicas en el Sub 20

La Argentina perdió por 5 a 1 con Alemania, lo que marcó el adiós

El golpe fue durísimo, pero valió la pena. Las chicas argentinas lo dieron todo, pero no alcanzó. Alemania fue superior de principio a fin. El Sub 20 femenino perdió por 5a l frente al conjunto germano y quedó eliminado en los octavos de final del Mundial que se desarrolla en Colombia.

Las chicas hicieron historia al superar a Costa Rica en la etapa de grupos y pasar por primera vez a esta instancia. Sophie Nachtigall (2), Mathilde Janzen, Loreen Bender y Cora Zicai marcaron para las europeas; Delfina Lombardi logró el descuento. La selección se despidió con la frente en alto. Alemania jugará ahora con Estados Unidos.

Con un gol de Linda Caicedo, Colombia derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se clasificó a los cuartos de final, instancia en la que están Brasil y España, que mantuvieron su invicto. El equipo local contó con el respaldo de 35.000 personas en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

#### La guía de TV

#### Fútbol

LIGA PROFESIONAL

15 » Riestra vs. Huracán. ESPN
Premium (CV 123 HD - DTV
604/1604 HD - TC 111/1017 HD SC 102/130 HD)
18.30 » Central Córdoba vs.
Instituto. TNT Sports (CV 124 HD
- DTV 603/1603 HD - TC 112/1018
HD - SC 423/140 HD)
18.30 » Lanús vs. Unión. TV
Pública (CV 11 - DTV 1121 HD)
21 » River vs. Atlético Tucumán. TNT Sports (CV 124 HD
- DTV 603/1603 HD - TC 112/1018

#### Tenis

HD - SC 423/140 HD)

8.45, 11.15 y 13.15 » Argentina
vs. Gran Bretaña. Singles y
dobles. TyC Sports (CV 22/101 HD
- DTV 1629 HD) y Dsports2
(612/1612 HD)

#### Automovilismo

FÓRMULA 1
6.25 y 9.55 » Prácticas 1 y 2 del
Gran Premio de Azerbaiyán.
Disney+ y Fox Sports (CV 25/106
HD - DTV 1605 HD)



Expte nº: EX - 2015- 32888619. Buenos Aires, 08 de marzo de 2019. La Dirección dispone: Sancionar a VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, con multa de PESOS CUARENTA MIL (\$40.000.-) por haber incurrido en infracción al 4º de la Ley 24.240. Fdo: Dr. Bouza, Vilma- Directora General, Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise y Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# Charly García. Un nuevo disco que abrió el debate y se convirtió en furor

Desde ayer está disponible *La lógica del escorpión*, su primer álbum en siete años; filas para conseguir la versión de vinilo y muchos homenajes en redes; una obra con altibajos, sorpresas y grabada en partes | PÁGINA 2

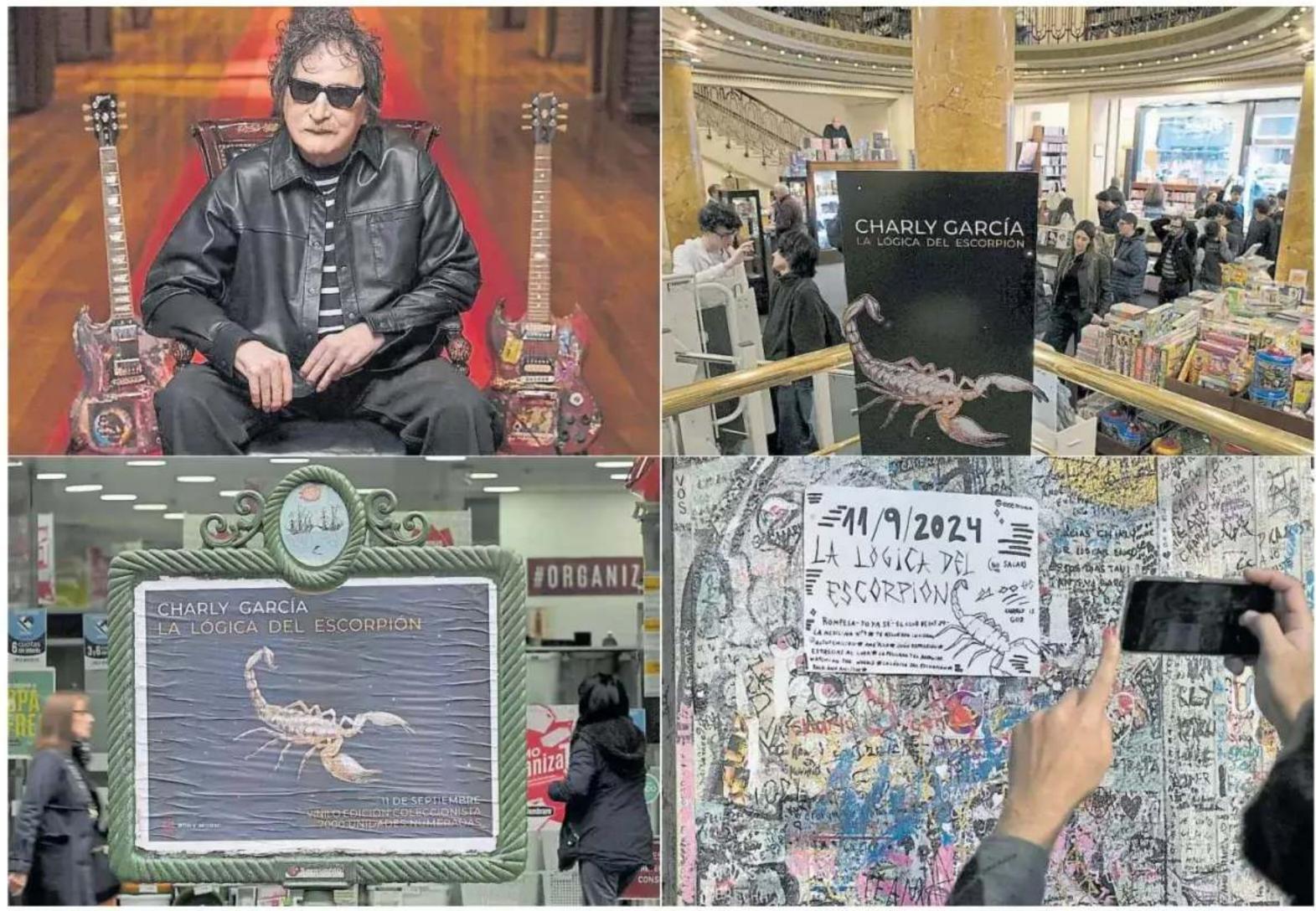

Un prócer del rock argentino en modelo 2024, y un disco que es su fiel espejo

JUAN MABROMATA / AFP E INSTAGRAM

# Carla Calabrese. Un musical sin fronteras, del Maipo a Madrid

TEATRO. Después de casi 200 funciones en la sala porteña, la productora estrenó Come From Away en la capital española, con equipo argentino

#### Laura Ventura PARA LA NACION

MADRID, España.— Hay calor de hogar en aquel departamento céntrico en el que acaba de instalarse, allí donde todo tiene aroma a nuevo y a entusiasmo. Carla Calabrese mira por la ventana y agradece la luz de aquel sitio que la alberga en su nueva aventura, a pocos metros del Teatro Marquina, detrás de Cibeles. Come From Away, el éxito que hasta hace menos de un mes de presentaba en el porteño Teatro Maipo, viajó a Madrid, un destino que tendrá una temporada de seis meses en la competitiva plaza española.

Calabrese, la directora-actrizproductora, regresa a España, donde había debutado con una versión de William Shakespeare en 2018, Sueño de una noche de verano. En esta ocasión presenta un musical que habla de aquellos que vienen desde lejos, desde el exterior, y de los anfitriones; de la dualidad ellosnosotros y de la posibilidad del diálogo y de la empatía. Calabrese, anfitriona por naturaleza, de sus elencos, de las personas que la rodean, de su familia, cambia en esta ocasión, en cierto modo de rol: ella será una Come From Away, alguien que desembarca con un mensaje —universal-en una tierra lejana. Continúa en la página 3

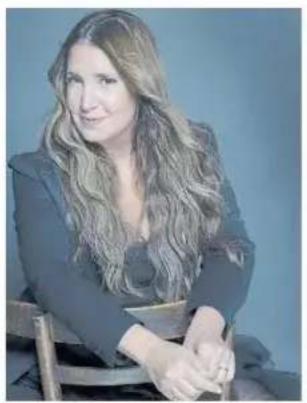

Carla Calabrese

G. MACHADO

# Charly García. Un disco con mucho de autoevocación

La lógica del escorpión parece una obra que necesitaba más el artista que su público; un testimonio honesto, con decisiones personales que muestran su presente



En una de sus últimas apariciones públicas, en el Hotel Faena de Buenos Aires

G. BARENMBERG

#### Mauro Apicella

LA NACION

La espera terminó. Luego de varios años, La lógica del escorpión ya está en las bateas de las disqueríasyen las plataformas digitales. Lo curioso de todo esto es que ha sido una espera larga por algo que no parece hecho para un público, sino para el propio artista. Y es cierto que se puede decir que en el mundo habrá cientos de miles de artistas que dirán que no componen música para agradar a nadie ni con fines comerciales, sino por el solo hecho de expresarse, pero también es cierto que esto es parte de una industria y Charly García, con este flamante estreno, quiere seguir siendo parte. Lo necesita como el aire que respira. Está en su esencia.

Hay una pulsión que se explica perfectamente en La lógica del escorpión y que lo vuelve a embarcar en un proyecto discográfico. Solo por propia satisfacción. En su última charla con la nacion, el célebre guitarrista Al Di Meola contó que estaba preparando un nuevoálbum. Dijo que sería doble y que quizá fuera el último. Pero enseguida dudó. "No lo sé porque, de alguna manera, nadie necesita otro disco. ¿A qué me refiero? Nadie necesita el próximo disco de los Rolling Stones, nadie necesita el próximo disco de Paul McCartney. Pero como artista necesitás sentirte bien, lo necesitas para estar vivo". Y Charly García lo necesita para estar vivo. Siempre lo necesitó. El público tal vez no. Como faro ya alumbró todo lo que tenía que alumbrar. aunque para los más fans todo lo que haga Charly será siempre maravilloso. Por eso ha sido un dinero bien invertido el que costó uno de esos siete mil ejemplares en vinilo que se lanzaron como primera tanda de esta edición.

La lógica del escorpión puede ser entendido más como un testimonio en tiempo presente de Charly García que como un álbum más, para aportarle a su extenso y frondoso catálogo. Un gusto que quiso darse, con algunas canciones nuevas, con reversiones de viejos títulos, con la compañía en el estudio de grandes amigos que lo acompañaron en diferentes épocas (David Lebón, Pedro Aznar, Fito Páez, Fernando Samalea), con covers pasados al castellano, como lo ha hecho otras veces. Desde ese lado, es una especie de autocelebración.

Cambiemos el punto de vista. Para quienes consideren que un álbum es la fotografía de un momento, sí es posible entender La lógica del escorpión como un disco. Porque muestra el presente de Charly, aunque la mayor parte de esta producción fue grabada hace casi dos años. O más. Es la foto sonora de Charly, ese escorpiano que cumplirá 73 en octubre. Ese que tiene la voz terriblemente disminuida y que cuesta entender en sus breves frases; ese que, al mismo tiempo, no disimula esa precariedad y se muestra tal cual es hoy, con total honestidad.

De todos modos, corresponde aclarar que la honestidad no debe ser tomada como virtud ni como garantía de valor agregado para un disco. Sería mejor entenderla como norma. Además, esa sinceridad en torno a una limitación no mejora ningún disco (solo torna más complaciente la percepción de quien lo escucha). En todo caso, es solo una toma de posición frente a la era digital (Charly lo expresa en temas como "El club de los 27") v su cruzada contra el autotune.

Ahí está ese Charly que elige un tema potente para entrar en esceCorresponde aclarar que la honestidad no debe ser tomada como virtud ni como garantía de valor agregado para un disco

Su nombre siempre estará por delante de cualquier cosa que haga y de su resultado



nay busca el concepto de baterias como en la década del ochenta y del noventa; el que hace autocitas musicales (como ese "Chipi chipi..." que sobrevuela "Estrellas al caer" o el "Rap de las hormigas" y las citas que con Serú Girán hizo, cuarenta años atrás, de la música de Satie).

perlitas y de la sagacidad, el del

rescate emotivo cuando trae la voz de Luis Alberto Spinetta, en "La pelícana y el androide" (tema que el Flaco grabó para su disco Privé, de 1986). Charly es el que con frases propias o ajenas lanza consignas o declaraciones. Porque toda su vida ha sido así: "Freud lo ha arruinado todo, como internet", "Tengo miedo de América" - aquí hay que chequear si no hay una deuda con "I'm Afraid of Americans" de David Bowie-, "Cuando digo que estoy bien, ellos me miran sin entender". "Si querés ser una estrella de rock escuchame bien lo que te digo yo". "Hay gente que se suicida, un acto muy egoísta, para salir en la tele, en diarios y en las revistas". "Volaré sobre este mundo, traicionero y digital". Un dato más para tener en cuenta: los hechos artísticos y sus resultados no siempre van por el mismo andarivel que las pasiones y los premios. Incluso, no se discuten sobre una misma mesa. El presente de Charly es también el hecho de que, fuera de las costumbres de la industria de la música, su disco no se publicó un viernes, sino un miércoles, porque su sello discográfico eligió el Día del Maestro para lanzarlo (un mimo que muy merecido tiene, por cierto).

Su nombre siempre estará por delante de cualquier cosa que haga y de su resultado. Es un prócer vivo y el hype de este lanzamiento podría tener un broche el año próximo. En la última entrega de Premios Gardel a la música fue homenajeado en varios bloques de la gala. Cuando la ceremonia había terminado, mientras cerraba su computadora en la sala de prensa, un periodista deslizó con ironía: "Lo bueno de la ceremonia del año que viene es que ya sabemos para quién será el Gardel de También está ese Charly de las Oro" (aun cuando nadie había escuchado este álbum). •

#### PERSONAJES

#### Bon Jovi salvó a una mujer que intentaba suicidarse

John Francis Bongiovi Jr., conocido artísticamente como Jon Bon Jovi, fue protagonista de un impactante momento que quedó retratado en un video, cuando una mujer de 62 años estaba a punto de saltar del puente peatonal John Seigeenthaler, mientras él filmaba un videoclip en Nashville. Afortunadamente, el artista reaccionó y logró socorrerla antes de que pasara lo peor. El jefe del Departamento de Policía de Nashville expresó: "Un agradecimiento a Jon Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en Nashville, en el puente peatonal Seigenthaler, el martes por la noche. Bon Jovi ayudó a convencerla para que bajara de la cornisa sobre el río Cumberland, para ponerse a salvo". •



#### COLDPLAY

#### Cómo fue que Tini terminó cantando con Chris Martin

En 2022, Coldplay aterrizó otra vez en Buenos Aires, para no uno, sino diez shows en el Estadio Más Monumental. En una de esas noches, Martina 'Tini' Stoessel subió al escenario y se dio el gusto de cantar junto a Chris Martin. Ahora, casi dos años después, los artistas siguen en contacto y justamente acaban de lanzar juntos una colaboración que causó furor. "Dos noches después tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. ella estaba cantando esta melodía que era 'la, la, la...'. Me desperté y dije, 'ese es el final de 'We Pray''", reveló el intérprete. •

#### TELEVISIÓN

#### Susana Giménez explicó por qué postergó su debut

Susana Giménez visitó anteayer los estudios del canal de streaming Olga. En una extensa nota en la que se tocaron muchísimos temas, la diva explicó, en primer término, que su regreso a la televisión no será este domingo como tenía previsto, por la cadena nacional que dará el presidente Javier Milei para presentar el Presupuesto 2025. En la explicación Susana contó que Karina Milei, hermana del Presidente de la Nación la llamó para la postergación. "Habló con (Federico) Levrino, productor, y nos pidió perdón. Dijo 'ustedes van a debutary hay cadena nacional por el presupuesto anual'. Va a ser largo. Está bueno; la gente un domingo a la noche está en la casa. Lo escucha tranquilo. Por algo será". •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024



#### Viene de tapa

En 2001, horas después de los atentados a las Torres Gemelas, el espacio aéreo de los Estados Unidos colapsó v 38 aviones, con siete mil pasajeros, fueron desviados a la isla canadiense de Gander, donde quedaron varados durante días. La historia real de esta isla de 2000 habitantes conmovió al mundo por los lazos que se tejieron en aquel momento crítico de la Historia reciente. Irene Sankoff y David Hein convirtieron este himno de esperanza en musical y lollamaron Come From Away, un éxito que se estrenó en Broadway y en el West End y que cosechó siete nominaciones a los premios Tony, una al Grammy, un premioOlivier, siete premios Hugoy dos ACE.

Calabrese obtuvo la licencia para realizar el musical en la Argentina y en España y este debutó en junio de 2022 en el Maipo. Fueron casi 200 funciones de ovaciones, mientras el calendario aguardaba un sitio para la puesta en Madrid. "Es una obra muy dificil dedirigir, yen Buenos Airestuvo mucho éxito. Me encanta el resultado. Quería darles la oportunidad a los argentinos de instalarse y de trabajar aquí. Se lo recontra merecen".

Uno de los requisitos para obtener la licencia de las representaciones en dos países era que el cuadro creativo fuese el mismo en ambas puestas. Calabrese, directora general del espectáculo, cumplió con su palabra y completan el equipo Sergio Albertoni (director de producción), Santiago Rosso (director musical), Sebastián Mazzoni (director vocal), Agustín Pérez Costa (director coreográfico), Tadeo Jones (director de arte y escenográfico) y Pato Wittis (director asistente).

Casi la totalidad del elenco porteño se instaló en Madrid, es decir, 50 personas viajaron para presentar este musical y le dijeron que si a la propuesta que implica además de un nuevo desafío creativo un cambio en sus vidas y rutinas. Gabriela Bevacqua, Sebastián Holz, Melania Lenoir, Fernando Margenet, Argentino Molinuevo, Edgardo Moreira, Silvina Nieto, Agustín Pérez Costa, Federico Couts, Silvana Tomé, Manu Victoria, Lali Vidal, Pato Witis, Fátima Seidenari conforman el elenco, y a ellos se suma la española Pepa Lucas. También integran la banda musical Santiago Rosso, Santiago Molina, Maximiliano Cataldi, Natacha Tello, Paula Solange Morales, Pablo Mengo, Luis Lattanzi y Tomás Horenstein.

#### Más libertad

"En 2018 vinimos invitados por el grupo Marquina para hacer Sueño de una noche de verano. Hace poco estrené el pasaporte italiano y eso me permitió poder abrir una compañía en España y así tener más libertad. Todo lo que antes me hacia depender más de gente local, ahora me da más independencia", celebra Calabresey se refiere a la flamante sucursal española de The Stage Company. Madrid es una de las capitales mundiales del musical en oferta y novedad. "Sé que esta ciudad es un desafio para todos nosotros y quiero colaborar con la sensación de que podemos contribuiraél".

# Carla Calabrese. Un desembarco en Madrid con 50 argentinos en escena

TEATRO. La actriz, productora y directora viajó con todo el equipo local para estrenar Come From Away en la icónica sala Marquina



Calabrese, con la Puerta del Alcalá como telón de fondo

NATY MARTINS





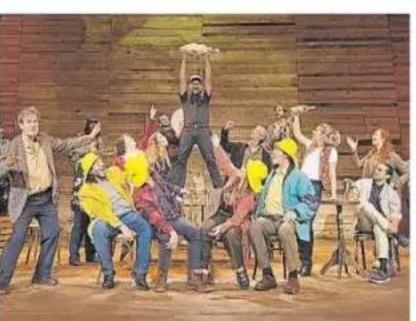

El elenco, en acción

Junto con Marcelo Kotliar, Calabrese adaptó el musical al castellano, una labor que tiene su versión para Argentina y otra para España. "Hay algunas palabras que estaban en la obra y que no se usan en España. Trabajamos en sutilezas, en terminos y acentos para reflejar lo internacional de la historia. Nos parecía necesario el cambio para presentarnos ante este público con respeto. Si alguien te recibe en su casa, ¿vas con las manos vacías? Nosotros no queríamos llegar así y esta es la idea que tuvimos en cuenta durante aquel proceso".

cabo funciones de la última tempo-

rada de Come From Away, el elenco ensayaba para la puesta española, que finalmente estrenó anoche y tuvo sus ajustes en el escenario local. "Es como una especie de teletransportación porque no es todo exacto. El escenario es 90% igual al del Maipo, pero apenitas más angosto y más profundo. Hay que calcular los espacios y las distancias".

Además de la crisis política en Cataluña, en España hay otro tema candente: la crisis migratoria. Cada día arriban a las costas mediterráneas, en pateras precarias, africanos en busca de un destino mejor. Calabre-Mientras en el Maipo se llevaban a se, que haviajado por todo el mundo, conoce el continente, en particular

Sierra Leona, donde la ONG Solidaire, comandada por su marido Enrique Piñeyro, realiza un intenso trabajo humanitario. Come From Away es una obra hecha a su medida: a su experiencia, a su temperamento y a sus inquietudes. "Creo que hay un momento de la vida en el que todas tus inquietudes se empiezan a reflejan en tu trabajo".

Calabrese no solo dirige y produce este musical, sino que además brilla sobreelescenarioen un doble papel: el de la azafata y el de la periodista (los autores fusionaron en un solo personajes a los periodistas de carne y hueso que cubrieron los eventos y que viajaron al estreno español). Pa-

ra el primer rol, Calabrese se inspiró en aquellos años en los que trabajó como azafata en la empresa LAPA, donde conoció a su marido, piloto, médico y cineasta. Calabrese y Piñeyro dirigen y son propietarios del mítico Maipo, el templo de la revista porteña que Lino Patalano erigió con tanto esmero, sabiduría y buen gusto. "Siento mucho su presencia [el productor falleció en septiembre de 2022]. Cuando tengo una duda, siento su voz y la seguridad que me transmite. Él colaboró mucho para vencer obstáculos mentales que tenía", asegura.

#### Mirada maternal

Además de Come From Away. Calabrese ha triunfado con Shrek. la versión porteña del exitazo de Broadway, dirigió Consentímiento, de Nina Raine, junto con Melania Lenoir, y El curioso incidente del perro a medianoche, entre otras prestigiosas piezas. "Soy, antes que nada, directora, porque me aburre mucho la producción. Tengo mucha libertad para dirigir porque no me estoy peleando con la producción. Soy maternal, es mi manera de ser, y creo que eso tiene que ver con la forma en la que dirijo. Soy obsesiva y puedo ensayar una escena 20 veces y no me resigno", asegura e incluso su trabajo a veces emerge cuando duerme, pero no como pesadilla, sino como espacio que habita de modo integral, sin fronteras entre la vigilia y el sueño. Calabrese además es actriz, una faceta más que sumó a Come From Away: "Todos los directores deberían subirse al escenario en algún momento de su vida porque así entendés más lo que les pasa a los actores, podés sentir cómo es el vínculo entre artistas, sus emociones. Todo cobra una nueva dimensión".

Calabrese también actuó en la última temporada de El encargado, la serie protagonizada por Guillermo Francella. Allí interpreta a una odontóloga que debe tratar al personaje de Benjamín Vicuña. "Como alguien que viene del mundo del teatro, me había aprendido la letra, perodespués fue todo muy relajado, ytuve otras indicaciones. Está bueno estara veces en un lugar donde notenés todo el control", dicey se deshace en elogios a Mariano Cohn, Gastón Dupraty Emanuel Diez.

El desembarco de Come From Away causa emoción en una ciudad abierta al disfrute, al espectáculo, a la inmigración y al turismo, una ciudad que se jacta de ser emblema de tolerancia y diversidad. La revista principal del mundo teatral aquí lleva en la portada una foto del musical. Los buses de la capital española anuncian en sus carrocerías su llegada. Y, en esa ebullición, Calabrese presenta su propuesta; desembarca con su talento, su equipo y una producción que funciona como un mecanismo de relojería perfecto.

Han sido semanas intensas de adaptaciones, mudanzas y ensayos. Esta mujer orquesta mira su nuevo hogar, en Madrid, al que ya le ha impregnado su sello en la decoración: ovejas. No casualmente estos animales simbolizan la constante renovación; también la protección y la paz.

### El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 8" | máx. 19"

Parcialmente nublado Vientos leves del sector sudeste.



mín. 7° | máx. 19°



Despejado Vientos leves del sector sudeste.



Sale 06.55

Luna Sale 13.35 Se pone 03.57 Nueva 2/10 • Creciente 11/9

O Llena 17/9 Menguante 24/9

SANTORAL San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la Iglesia | UN DÍA COMO HOY En 1962, se produce un fuerte terremoto de 7 grados en la escala de Richter en Salta | HOY ES EL DÍA del Chocolate

#### Sudoku | DIFICULTAD ALTA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 8 | 5 | L | 2  | t | Ţ | 9  | 6 |   |
|---|---|---|----|---|---|----|---|---|
| I | b | 6 | 4  | £ | 9 | 8  | 2 | 1 |
| ε | 9 | 2 | В  | 6 | 5 | 6  | I | 1 |
| t | L | 1 | 3  | 9 | 8 | 5. | 5 | 1 |
| 6 | 3 | 9 | Þ. | 9 | 2 | 1  | 8 |   |
| Z | 8 | 5 | I  | L | 6 | b  | ε | 1 |
| 9 | 6 | 8 | 5  | I | 4 | ε  | 9 | 3 |
| L | Z | 3 | 6  | 8 | b | 5  | 9 |   |
| 5 | T | 6 | 9  | 2 | 3 | 6  | 1 | 1 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 8 | 7 |   |   |   |     | 4 | 1 |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   | 5 |   |   |     | 3 |   |   |
|   |   | 3 |   | 1 |     |   |   | 6 |
| 6 |   |   |   |   |     |   | 8 |   |
| 7 |   |   | 2 | 5 | 4   |   | 3 |   |
| 9 |   |   |   | 6 |     | 1 | 7 | 4 |
| 4 |   |   |   | 9 | 8   |   |   | 3 |
| 5 |   |   |   | 3 | 7   |   |   |   |
|   |   | 6 |   |   | , i |   |   |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

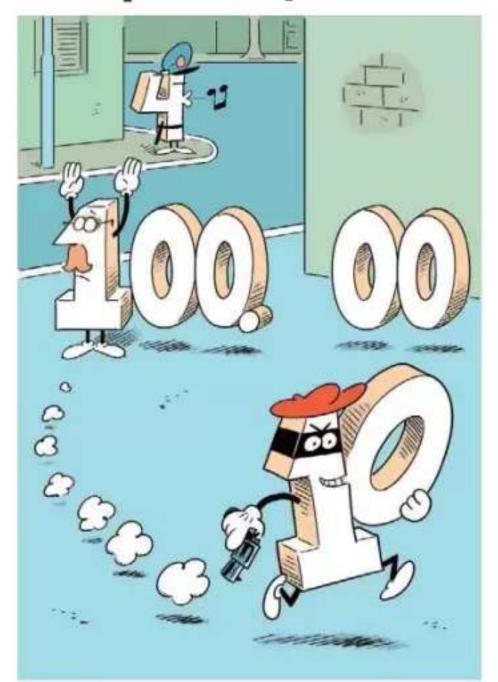

Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute

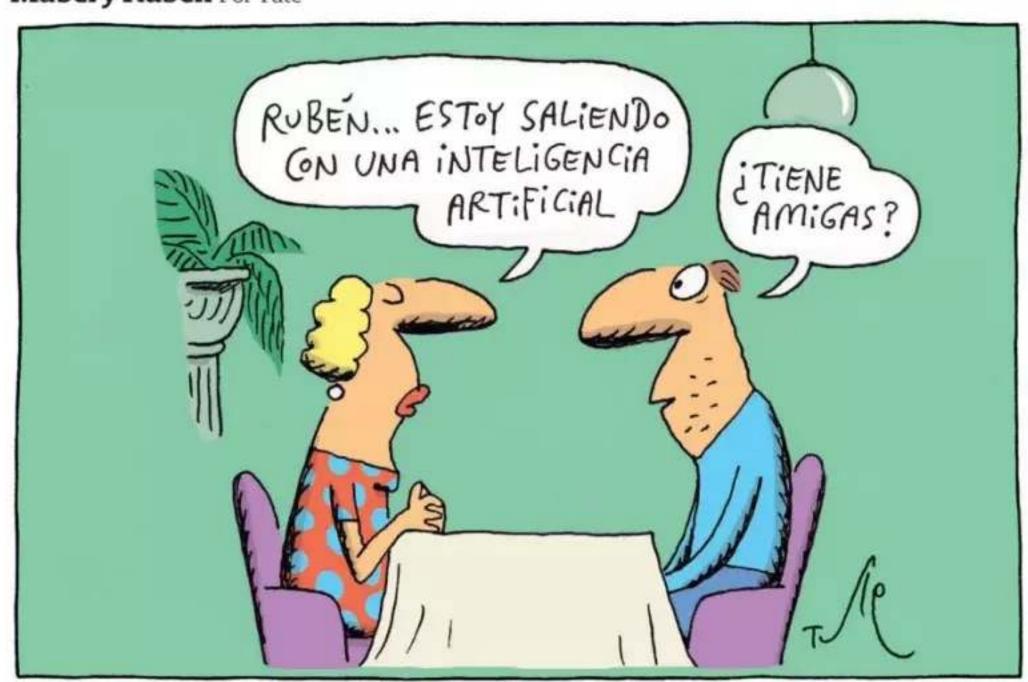

Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

